



Les Could Min a Catalog Catalog Males m os mens four deselos, the or letero este ara or sews momentos mais pletique de sua The brown para que the browne mais annotare hos mornentos mais triste e de amarquias, a rentres reste of limitings para of seurs ma since when to do sen amigo que Phe Thu e esqueço. Ouemes pora se mone edima

# Parnaso de Além-Túmulo

# Parnaso de Além-Túmulo

POESIAS MEDIÚNICAS PSICOGRAFADAS

POR

## Francisco Cândido Xavier

(PEDRO LEOPOLDO, Minas)

PREFACIADO POR

M. QUINTÃO

5. EDIÇÃO



1945 LIVRARIA EDITORA DA FEDERAÇÃO ESPIRITA BRASILEIRA

Avenida Passos, 30

Rio de Janeiro

# Índice

|                               | Pags     |
|-------------------------------|----------|
| A guisa de prefácio           | 13<br>20 |
| Pró-forma (para a 2.ª edição) | 25       |
| De pé, os mortos              | 28       |
| Em 3.ª edição                 | 32       |
| Em 4.ª edição                 | 34       |
| Abel Gomes                    |          |
| Temos Jesus                   | 35       |
|                               |          |
| Albérico Lôbo                 |          |
| Do meu pôrto                  | 36       |
|                               |          |
| Alberto de Oliveira           |          |
| Jesus                         | 37       |
| Ajuda e passa                 | 38       |
| Do último dia                 | 39       |
|                               |          |
| Alphonsus de Guimarães        |          |
| Aos crentes                   | 40       |
| Redivivo                      | 41       |
| Sinos                         | -42      |
| Santa Virgo Virginum          | 48       |
|                               |          |
| Alma Eros                     |          |
| O cálice                      | 44       |
| O irmão                       | 45       |
|                               |          |
| Amaral Ornellas               |          |
| Ave Maria                     | 46       |
| Antero do Quental             |          |
| Ciência infima                | 48       |
| Rainha do Céu                 | 49       |
| A Morte                       | 50       |
|                               |          |

Confaccionado nas Oficinas d a FEDERAÇÃO

|                                  | Págs      |
|----------------------------------|-----------|
| Depois da morte                  | 51        |
| Sonêto                           | 52        |
| O remorso                        |           |
| Sonêto                           | 55        |
| Deus                             |           |
| Consolai<br>Crença               | 57        |
| Não choreis                      | 58<br>59  |
| Mão divina                       | 60        |
| Almas sofredoras                 | 61        |
| Supremo engano                   | 62        |
| Incognoscivel                    | 63        |
| Fatalidade                       | 64        |
| A. G.                            |           |
|                                  |           |
| Morte                            | 65        |
|                                  |           |
| Amadeu (?)                       | ARREST RE |
| O mistério da morte              | 66        |
|                                  |           |
| Antônio Nobre                    |           |
| Quadras de um poeta morto        | -         |
| Do Além                          | 67        |
| Sonêto                           | 71        |
| Ao mundo                         | 79        |
| A mocidade                       | 74        |
|                                  |           |
| Antônio Tôrres                   |           |
| Esquife do sonho                 | 75        |
| Nada                             | 76        |
|                                  |           |
| Artur Azevedo                    |           |
| Miniaturas da Sociedade elegante | 77        |
|                                  |           |
| Augusto de Lima                  |           |
| O doce missionário               | 79        |
| O santo de Assis                 | 83        |
|                                  |           |
| Augusto dos Anjos                |           |
| Voz do Infinito                  | OF:       |
| A dor                            | 00        |
| vozes de uma sombra              | 80        |
| voz numana                       | 03        |
| Alma                             | 94        |
| Análise                          | 95        |
| Evolução<br>Homo                 | 97        |
| Incógnita                        | 98        |
|                                  |           |

|                              | Págs.      |
|------------------------------|------------|
| Número infinito              | 101        |
| "Ego sum"                    | 102        |
| Dentro da noite              | 103        |
| Homem-célula                 | 105        |
| Na imensidade                | 106        |
| "Alter ego"                  | 108        |
| Aos fracos da vontade        | 109        |
| Ao homem                     | 111        |
| Matéria cósmica              | 112        |
| Raça adâmica                 | 113        |
| A subconsciência             | 114        |
| Espírito                     | 115        |
| Vida e morte                 | 116        |
| Nos véus da carne            | 117        |
| Homem da Terra               | 118        |
| Guerra                       | 119        |
| Nas sombras                  | 120        |
| Confissão                    | 121        |
| Homem-verme                  | 122        |
| Gratidão à Leopoldina        | 123        |
| Civilização em ruínas        | 124        |
| A Lei                        | 125<br>126 |
| A um observador materialista | 127        |
| Ante o Calvário              | 128        |
| Ante o Carvario              | 120        |
| Auta de Souza                |            |
| Almas dilaceradas            | 129        |
| Contrastes                   | 131        |
| Mágoa                        | 132        |
| Hora extrema                 | 133        |
| Em paz                       | 134        |
| Em êxtase                    | 135        |
| Mãe                          | 136        |
| Prece                        | 137        |
| Adeus                        | 138        |
| Almas                        | 139        |
| Almas de virgens             | 140        |
| Carta íntima                 | 141        |
| Maria                        | 142        |
| Mensagem fraterna            | 143        |
| Vinde! O Senhor vem          | 144        |
| O Bellior veili              | 145        |
| B. Lopes                     |            |
| Miragens celestes            | 146        |
| Cromos                       | 148        |
|                              |            |
| Batista Cepelos              |            |
| Sonetos I, II, III 150 e     | 151        |

|                                                                                                                                                                                                                           | Págs.                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belmiro Braga                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Rimas de outro mundo                                                                                                                                                                                                      | 154<br>155<br>157                                                                                     |
| Bittencourt Sampaio                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| À Virgem À Maria Às filhas da Terra À Virgem                                                                                                                                                                              | 158<br>161<br>162<br>163                                                                              |
| Carmen Cinira                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Minha luz Aos Espíritos consoladores Cigarra morta Era uma vez A juventude O viajor e a Fé O sinal                                                                                                                        | 164<br>166<br>168<br>169<br>171<br>172<br>173                                                         |
| Casimiro Cunha                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| Na eterna luz Anjinhos Ascensão Quadras Supremacia da Caridade Versos Símbolo Pensamentos espíritas Sombra e luz O beijo da morta O engano Flores silvestres Ao meu caro Quintão Espiritismo Aos companheiros da Doutrina | 174<br>177<br>179<br>181<br>182<br>184<br>185<br>186<br>187<br>188<br>189<br>190<br>192<br>194<br>195 |
| Casimiro de Abreu                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| A minha terra A Terra Lembranças Recordando                                                                                                                                                                               | 197<br>200<br>202<br>204                                                                              |
| Castro Alves                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| Marchemos!                                                                                                                                                                                                                | 206                                                                                                   |

|     |                                | Págs.      |
|-----|--------------------------------|------------|
| Co  | rnélio Bastos                  |            |
|     | Não temas                      | 213        |
|     |                                |            |
| Cr  | uz e Souza                     |            |
| 11  |                                |            |
|     | Ansiedade                      | 214        |
|     | Heróis                         | 215        |
|     | Aos torturados                 | 216<br>217 |
|     | A sepultura                    | 218        |
|     | Alma livre                     | 219        |
|     | "Glória victis"                | 220        |
|     | Nossa mensagem                 | 221        |
|     | Oração aos libertos            | 222        |
|     | Céu                            | 223        |
|     | Aos tristes                    | 224        |
|     | Beleza da morte                | 225        |
|     | Mensageiro                     | 226        |
|     | Se queres                      | 227        |
|     | A dor                          | 228        |
|     | Noutras eras                   | 229        |
|     | Sofre                          | 230        |
|     | Exaltação                      | 231<br>232 |
|     | Vozes<br>Sonêto                | 233        |
|     | Glória da dor                  | 234        |
|     | Quanta vez                     | 235        |
| ¥1  | Ide e pregai                   | 236        |
|     | Caridade                       | 237        |
|     | Renúncia                       | 238        |
|     | Tudo vaïdade                   | 239        |
|     | Ouvi-me                        | 240        |
|     | Felizes os que têm Deus        | 241        |
|     | Glória aos humildes            | 242        |
|     | Aos trabalhadores do Evangelho | 243        |
|     |                                |            |
| Em  | ilio de Menezes                |            |
|     |                                | 011        |
|     | Eu mesmo                       | 244<br>245 |
|     | Aos meus amigos da Terra       | 240        |
| -   |                                |            |
| rag | gundes Varela                  |            |
|     | Imortalidade                   | 246        |
|     |                                |            |
| Gue | erra Junqueiro                 |            |
|     | O padre João                   | 250        |
|     | Caridade                       | 253        |
|     | Romaria                        | 259        |
|     | Eterna vítima                  | 261        |

|                                                               | Págs.             |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| A um padre "Um quadro da Quaresma" Contra a Bêsta Apocalítica | 263<br>264<br>265 |  |
| Gustavo Teixeira                                              |                   |  |
| A São Pedro de Piracicaba                                     | 270               |  |
| Hermes Fontes                                                 |                   |  |
| Sonêto                                                        |                   |  |
| Minha vide                                                    | 271               |  |
| Minha vida                                                    | 272               |  |
| Poema da amargura e da esperança                              | 273               |  |
| João de Deus                                                  |                   |  |
| A a 16 and                                                    |                   |  |
| As lágrimas                                                   | 275               |  |
| O céu                                                         | 279               |  |
| Morrer O mau discípulo                                        | 280               |  |
| Na estrada de Damasco                                         | 281               |  |
| Parnaso de Além-Túmulo                                        | 288               |  |
| Angustia materna                                              | 295               |  |
| Lamentos do oriao                                             | 296<br>299        |  |
| O leproso                                                     | 302               |  |
| Bondade                                                       | 303               |  |
| Oração                                                        | 304               |  |
| A fortuna                                                     | 306               |  |
| Oração                                                        | 307               |  |
| Além                                                          | 309               |  |
| Solieto                                                       | 310               |  |
| A Prece                                                       | 311               |  |
| Fraternidade                                                  | 312               |  |
| Lembrai a chama<br>Eterna mensagem                            | 313               |  |
| No Templo da Educação                                         | 314               |  |
| Na noite de Natal                                             | 315               |  |
| W                                                             | 316               |  |
| José Duro                                                     |                   |  |
| Aos homens                                                    | 0.177             |  |
| Sonêto                                                        | 317<br>318        |  |
|                                                               | 010               |  |
| José Silvério Horta                                           |                   |  |
| Oração                                                        | 319               |  |
| Iúlio Diniz                                                   |                   |  |
| O espôso da pobreza                                           | 004               |  |

|                             | Págs       |
|-----------------------------|------------|
| Poesia                      | 323        |
| Aves e anjos                | 32         |
| Juvenal Galeno              |            |
| Pobres                      | 00/        |
| Pobres<br>Sextilhas         | 326        |
| De cá                       | 331        |
|                             |            |
| Lucindo Filho               |            |
| Sem sombras                 | 333        |
|                             |            |
| Luiz Guimarães Júnior       |            |
| Sonêto                      | 334        |
| Voltando                    | 335        |
|                             |            |
| Luiz Murat                  |            |
| Além ainda                  | 336        |
|                             |            |
| Marta (?)                   |            |
| Nunca te isoles             | 337        |
| Unidade                     | 339        |
| No Templo da Morte<br>Jesus | 341        |
| Lembra-te do Céu            | 344        |
| Ao pé do altar              | 345        |
| Mãe das mães                | 347        |
| Olavo Bilac                 |            |
|                             |            |
| Jesus ou Barrabás?          | 349        |
| Sonêto                      | 350<br>351 |
| O beijo de Judas            | 352        |
| A crucificação              | 353        |
| Aos descrentes              | 354<br>355 |
| Ressurreição                | 356        |
|                             |            |
| Pedro de Alcântara          |            |
| Meu Brasil                  | 357        |
| No exílio                   | 358        |
| Rogativa                    | 359        |
| Sonêto                      | 360        |

|                    | Pág        |
|--------------------|------------|
| Página de gratidão | 36         |
| Oração ao Cruzeiro | 36         |
| Dandena do Brasil  | 36         |
| Drash do Delli     | 36         |
| Brasil             | 36         |
|                    | 30         |
| Raimundo Corrêa    |            |
| Sonetos 366 e      | 36         |
| Raul de Leoni      |            |
| Luta               | 368        |
| Na Terra           | 369        |
| Conce              | 370        |
| 1105               | 2000000    |
| "Post mortem"      | 371        |
| Sonêto             | 372        |
|                    | 373        |
| Rodrigues de Abreu |            |
| Vi-te, Senhor!     | 374<br>376 |
|                    | 310        |
| Souza Caldas       |            |
| Ato de contrição   |            |
| Versão do Salmo 12 | 379        |
| Versão do Salmo 12 | 381        |
| Versão do Salmo 18 | 382        |
| Um desconhecido    |            |
| Meditando          |            |
| Meditando          | 385        |
| O nobre castelão   | 386        |
| Nesga do céu       | 389        |
| Valado Rosas       |            |
| Aos meus irmãos    | 14070      |
| Na paz do Além     | 392        |
| Na paz do Além     | 394        |

# A guisa de prefácio

A teoria, tanto quanto a prática espírita, apresenta aos leigos e inscientes, aspectos e modismos inéditos, imprevistos, bizarros, surpreendentes.

Nos domínios da mediunidade, então, o reservatório de surprêsas parece inesgotável e desconcerta, e surpreende até os observadores mais argutos e avisados.

Se fôssemos minudenciar, escarificar o assunto até às mais profundas raízes, poderíamos concluir que o comércio de encarnados e desencarnados, velho quanto o mundo, se indicia mais ou menos latente ou ostensivo, em todos os atos e feitos da humanidade.

Inspirações, idéias súbitas ou pervicazes, sonhos, premonições e atos havidos por espontâneos e pròpriamente naturais, radicam, muito e mais na influenciação dos Espíritos que nos cercam — por fôrça e derivativo da mesma lei de afinidade incoercível no plano físico, quanto no psíquico — do que a muitos poderia parecer.

E assim como se não desloca nem se precipita, isoladamente, um átomo no concêrto sideral dos mundos infinitos, assim também, não há pensamento, idéia, sentimento, isolados no concêrto consciencial dos sêres inteligentes, que atualizam e vivificam o pensamento divino, em ascese indefinida — semper ascendens...

E' o que fazia dizer a Luis Michel: "um ser que morre, uma fôlha que cai, um mundo que desaparece, não são, nas harmonias eternas, mais que um silêncio necessário a um rítmo que não conhecemos ainda".

Mas, não há daí concluir que a criatura humana se reduza à condição de autômato, sem vontade e sem arbítrio, porque, nada à revelia da Lei se verifica; e no jôgo dessa atuação constante, o ascendente dos desencarnados não vai além das lindes assinadas pela Providência; não ultrapassa, jamais, a capacidade receptiva do percipiente, seja para o bem, seja para o mal.

\* \*

Não é, contudo, dêsse mediunismo sutil, intrínseco, consubstancial à natureza humana, que importa tratar aqui.

Nem remontaríamos aos filões da História para considerar-lhe a identidade nos templos da Índia, do Egito, da Grécia, das Gálias e de Roma, em trânsito para a Idade-média, na qual os médiuns eram imolados ao mais estúpido dos fanatismos — o religioso. Hoje, fogueira e potro foram substituídos pela difamação, pelo ridículo alvar, pago em boa espécie monetária, ou ainda pelo cêrco caviloso e interditório de quaisquer vantagens sociais.

A luta tornou-se incruenta, mas, nem por isso, menos áspera e porfiosa.

Assoalha-se que a medunidade é fonte de mercantilismo: entretanto, nenhum grande médium, que o saibamos, chegou a acumular fortuna e rendimentos.

Muitos, ao invés, quais Home, Slade, Eusápia e d'Esperance, morreram paupérrimos e, o que mais é, tendo a panejar-lhes a memória o labéu de charlatães.

Mas, houvesse de fato êsse mercantilismo e nunca se justificaria, senão por abusivo e espúrio, de vez que a doutrina o não autoriza, sequer por hipótese.

Porque, na verdade, assim se escreve a História e o maior dos médiuns, o Médium de Deus, só escapou ao estígma da posteridade pela porta escusa do concílio de Nicéia, numa divinização acomodatícia e rendosa ao formigamento parasitário e onímodo dos Constantinos, que, ainda hoje, lhe exploram os feitos e o nome augusto, com bulas políticas de vulpina retórica, factícios pruridos de grosseira mistificação, em bonzolatrias de cimento-armado.

Entretanto, como a confirmar a tradição — "os Santos Apóstolos foram, em sua maioria, humildes pescadores" — e não só a tradição, como a sentença de que os últimos seriam os primeiros, — não vêm hoje os vexilários da Verdade trazê-la aos magnatas da terra, aos príncipes dos sacerdotes, escribas e fariseus hodiernos, disputantes à compita da magnífica carapuca a êles ta-

lhada e ajustada, de vinte séculos, no Capítulo XXIII de Mateus.

Ao contrário, êsses esculcas do Além parece preferirem os operários modestos, modestos e rústicos, rústicos e bons, como tão sutilmente os define o Eça em magistral mensagem:

"Tipos originais, mãos calosas que se entregam aos rudes trabalhos braçais, a fazerem a literatura do além-túmulo; homens que Tartufo chama bruxos e Esculápio qualifica de basbaques, mistificadores, ou simples casos patológicos a estudar"...

E' verdade tudo isso; mas, convenhamos: também

o é para maior glória de Deus.

Não ignoramos que homens de alta cultura e renome científico têm versado o assunto, investigado, perquirido e proclamado a verdade, acima e além das conveniências e preconceitos políticos, científicos, religiosos. Nomeá-los aqui, seria fastidioso quanto inútil.

O vulgo que não lê, ou que lê pela cartilha do Sr. vigário nos conselhos privados da família beata, não deitaria os seráficos olhares a estas páginas e seguiria, clamoroso ou contente, de qualquer forma inconsciente, — infinitus stultorum numerus — a derrota do seu cal-

vário, no melhor dos mundos, à Pangloss,

O outro, o vulgo que lê e compreende, mas para o qual o magister dixit é a melhor fórmula de concessão e acomodação consigo mesmo, estômago e vísceras em função, sofra quem sofrer, dôa a quem doer — êsse, basofiando ciência em gestos largos de animalidade superior, se estas linhas chegasse a ler, haveria de esboçar aquêle sorriso fino e bom que Bonnemère não sabia definir se seria de Voltaire, ou do mais refinado dos idiotas...

\* \*

Adiante, pois, na tarefa nada espartana de apresentar esta prova opima das esmolas de luz que nos chegam em revoada de graças, a encher-nos o coração de alviçareiras esperanças.

Quem quiser certezas maiores, explanações técnicas e eruditas do fenômeno em aprêço, que as procure no livro Do País da Luz, obra similar, editada há uma vintena de anos, psicografada pelo médium português Fernando de Lacerda, e que fez, nas rodas profanas de Lisboa, o mais ruidoso sucesso.

Nessa obra, o ilustre Dr. Souza Couto, em magistral prefácio esgotou o assunto ao encará-lo sob todos os prismas de uma severa crítica, para concluir pela

PARNASO DE ALÉM-TÚMULO

17

transcendência do fenômeno, rebelde a todos os métodos de classificação científica e, sem embargo, realíssimo em sua especificidade.

Pois, a nosso ver, maior é o mérito, por mais opu-

lenta a polpa mediúnica, desta obra.

E' que lá, em Do País da luz, avulta a prosa, com raras exceções; ao passo que aqui desborda o verso, mais original, mais difícil, mais precioso como índice de autenticidade autoral.

Lá, as mensagens características são exclusivas de escritores lusos, únicas que podem, a rigor, identificar pelo estilo, os seus autores.

As de Napoleão I, Tereza de Jesus, etc., são incontestavelmente belas no fundo e na forma, mas não ca-

racterísticas de tais entidades.

Aqui, pelo contrário, não só concorrem poetas brasileiros e portugueses, como retinem cristalinas e contrastantes as mais variadas formas literárias, como a facilitarem de conjunto a identificação de cada um.

Romantismo, Condoreirismo, Parnasianismo, Simbolismo, aí se ostentam em louçanias de sons e de côres, para afirmar não mais subjetiva, mas objetivamente, a

sobrevivência dos seus intérpretes.

E' ler Casimiro e reviver *Primaveras*; é recitar Castro Alves e sentir *Espumas flutuantes*; é declamar Junqueiro e lembrar a *Morte de D. João*; é frasear Augusto dos Anjos e evocar *Eu*.

#### Senão, vejamos:

Oh! que clarão dentro dalma Constantemente cismando, O pensamento sonhando E o coração a cantar, Na delicada harmonia Que nascia da beleza, Do verde da Natureza, Do verde do lindo mar.

#### E' Casimiro...

Há mistérios peregrinos No mistério dos destinos Que nos manda renascer; Da luz do Criador nascemos, Múltiplas vidas vivemos, Para à mesma luz volver.

#### E' Castro Alves...

Pairava na amplidão estranho resplendor. A Natureza inteira em lúcida poesia, Repousava feliz nas preces da harmonia!... Era o festim do amor No firmamento em luz, A grandeza de uma alma que voltava Ao redil de Jesus.

#### E' Junqueiro . . .

Descansa, agora, vibrião das ruínas, Esquece o verme, as carnes, os estrumes. Retempera-te em meio dos perfumes, Cantando a luz das amplidões divinas.

#### E' Augusto dos Anjos.

E todos, todos os mais, aí estão vivos, ardentes, inconfundíveis na modulação de suas liras encantadas e decantadas.

E na prosa — exceto a de Fernando de Lacerda, cujo estilo não temos elementos para identificar — o mesmo traço de originalidade personalíssima se impõe.

Duvidamos que o mais solerte plumitivo, o mais intelectual dos nossos literatos consiga imitar, sequer,

ainda que premeditadamente, esta produção.

E isto o dizemos porque o médium Xavier, um quase adolescente, sem lastro, portanto, de grande cultura e treino poético, recebe-a de jacto e mais — quando de alguns autores não conhece uma estrofe.

E' extraordinário, será maravilhoso, mas é a verdade nua e crua; verdade que, qual a Luz, não pode ficar

debaixo do alqueire.

Foi por assim pensarmos que conseguimos vencer a relutância do médium em sua natural modéstia para lançar ao público, em geral, e aos confrades, em particular, esta obra mediúnica, que, certo estamos, ficará como baliza fulgurante, na história a tracejar do Espiritismo em nossa pátria.

\*

Mas, perguntarão: — quem é Francisco Cândido Xavier? Será um rapaz culto, um bacharel formado, um acadêmico, um rotulado dêsses que por aí vão felicitando a Família, a Pátria e a Humanidade?

Nada disso.

O médium polígrafo Xavier é um rapaz de 21 anos, um quase adolescente, nascido ali assim em Pedro Leopoldo, pequenino rincão do Estado de Minas. Filho de pais pobres, não pôde ir além do curso primário dessa pedagogia incipiente e rotineira, que faz do mestre-escola, em tese, um galopim eleitoral e não vai, também em tese, muito além das quatro operações e da leitura corrida, com borrifos de catecismo católico, de con-

trapêso.

Orfão de mãe aos 5 anos, o pai infenso a literatices e ao demais, premido pelo ganha-pão, é bem de ver-se que não teve, que não podia ter o estímulo ambiente, nem uma problemática hereditariedade, nem um, nem dez cirineus que o conduzissem por torturosos e torturantes labirintos de acesso aos altanados paços do Olimpo para o idílico convívio de Calíopes e Polímnias.

Tudo isso é o próprio médium quem no-lo diz, em linguagem eloquente, porque simples como a própria alma cedo esfolhada de sonhos e ilusões, para não pretender colimar renomes literários.

Ao lhe formularmos um questionário que nos habilitasse a pôr de plano êstes detalhes essenciais — de vez que, em obra dêste quilate o que se impõe não é a apresentação dos operários, mas da ferramenta por êles utilizada, tanto quanto do seu manuseio; e não querendo, por outro lado, endossar um fenômeno cuja ascendência sobejamente conhecemos para não recusar, mas, cujo flagrante não presenciamos — êle, o médium, veio "cândidamente" ao nosso encontro com Palavras minhas, nas quais estereotipa a sua figura moral, tanto quanto retrata as impressões psico-físicas que lhe causa o fenômeno.

Nós mesmo vimos, certa vez, em S. Paulo, o médium Mirabelli cobrir dezoito laudas de papel almaço no exíguo tempo de 13 minutos marcados a relógio, enquanto conosco discreteava em idioma diverso da mensagem escrita.

E' um fato. Do seu mecanismo intrínseco e extrínseco, porém, nada nos disse o médium.

Agora, diz-nos êste que também as produções são recebidas de jacto.

Não há ideação prévia, não há encadeamento de raciocínios, fixação de imagens.

E' tudo inesperado, explosivo, torrencial!

Do que escreve e sabe que está escrevendo, também sabe que não pensou e não seria capaz de escrever.

Há vocábulos de étimo que desconhece; há fatos e recursos de hermenêutica, figuras de retórica, que ignora; teorias científicas, doutrinas, concepções filosóficas das quais nunca ouviu falar, de autores também ignorados e jamais lidos!

Como explicar, como definir e transfixar a captação, a realização essencial do fenômeno? Só o médium poderia fazê-lo, e isso êle o faz a seguir, de maneira impressionante, e de modo a satisfazer aos familiares da doutrina.

Aos outros, aos cépticos, fica-lhes a liberdade de conjeturar, para melhor explicar, sem contudo negar, porque o fato aí está na plenitude de sua realidade, e um fato, por mais insólito que seja, vale sempre por mil e uma teorias, que nada explicam, antes complicam...

\* \*

Como nota final aos Árgus da crítica, Catões e Zoilos de compasso e metro, faisqueiros de nugas e nicas, na volúpia de escandir *quand même*, diremos que, encarregado de apresentar esta obra, não nos dispusemos a escoimá-la de possíveis defeitos de técnica, não só por nos falecer autoridade e competência, como por julgar que tal ousio seria uma profanação.

Trata-se, precipuamente, de um trabalho de identificação autoral, e de entidades hoje mais lúcidas e respeitáveis do que porventura o foram aqui na Terra.

Tal como nô-lo deram, êsse trabalho melhor corresponde à sua finalidade altíssima, e o que a legítima ética doutrinária aponta é que quaisquer lacunas, ou taliscas, devem ser atribuídas ou irrogadas ao possívelmente precário aparelhamento de transmissão, ou a fatores outros, em suma, que mal podemos imaginar e que, no entanto, racional e lògicamente, devem existir, mais sutis e delicados do que êsses que, a miúde, ocorrem na telepatia, na radiofonia, em tudo, enfim, que participa do meio físico contingente.

Que os arautos da Boa-Nova aqui escalonados, por vindos de tão alto, nos perdoem a vacuidade e a insulcícia destas linhas, e que os leitores de boa vontade as desprezem como inúteis, para só apreçarem a obra que ora lhes apresentamos, na pauta evangélica que diz: — A árvore se conhece pelo fruto.

M. QUINTÃO.

### Palavras minhas

Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E ate aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da mi-



nha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade; e creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades, e mesmo de sofrimentos.

Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos cinco anos, tenho experimentado tôda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há

muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo.

E, se decidi escrever estas modestas palavras no limiar dêste livro, é apenas com o intuito de elucidar o leitor, quanto à sua formação.

Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura; constantemente, a
melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas, estudar como? Matriculando-me, quando contava oito anos,
num grupo escolar, pude chegar até ao fim do curso
primário, estudando apenas uma pequena parte do dia
e trabalhando numa fábrica de tecidos, das quinze horas
as duas da manhã; cheguei quase a adoecer com um
regime tão rigoroso; porém, essa situação modificou-se
em 1923, quando então consegui um emprêgo no comércio, com um salário diminuto, onde o serviço dura das
sete às vinte horas, mas onde o trabalho é menos rude,
prolongando-se esta minha situação até os dias da atualidade.

Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como o são as lições das escolas primárias. E' verdade que em casa, sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avêsso à minha vocação para as letras, e muitas vêzes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados.

Jamais tive autores prediletos; aprazem-me tôdas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferençar muito pouco essas questões. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido, para mim, neste ponto. Os meus familiares não estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus desejos de estudar, sempre a braços, como eu, com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações e nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra.

O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura; ambiente de pobreza, de desconfôrto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras.

Assim têm-se passado os dias sem que eu tenha podido, até hoje, realizar as minhas esperanças.

Prosseguindo nas minhas explicações, devo esclarecer que minha família era católica e eu não podia escapar aos sentimentos dos maus. Fui pois criado com as teorias da igreja, frequentando-a mesmo com amor, desde os tempos de criança, quando ia às aulas de catecismo era para min um prazer.

Até 1927, todos nós não admitiamos outras verdades além das proclamadas pelo catolicismo; mas, eis que uma das minhas irmãs, em maio do ano referido, foi acometida de terrível obsessão; a medicina foi impotente para conceder-lhe uma pequenina melhora, sequer. Vários dias consecutivos foram para nossa casa, horas de amargos padecimentos morais. Foi quando decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o Sr. José Hermínio Perácio, que caridosamente prontificou-se a ajudar-nos com a sua boa vontade e o seu esfôrço. Verdadeiro discipulo do Evangelho, ofereceu-nos até a sua residência, bem distante da nossa, junto à sua família, onde então, num ambiente totalmente modificado, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se quanto aos seus deveres, desenvolvendo, simultâneamente, as suas faculdades mediúnicas. Aí, sob os seus caridosos cuidados e da sua exma. espôsa D. Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras faculdades, minha irmã hauria, para nosso benefício os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos mensageiros divinos; foi nesse embiente onde imperavam os sentimentos cristãos de dois corações profundamente generosos, como o são os daqueles confrades a que me referi, que a minha mãe, que regressara ao Além em 1915, deixando-nos mergulhados em imorredoura saudade, começou a ditar-nos os seus conselhos salutares, por intermédio da espôsa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida íntima, que essa senhora desconhecia. Até a grafia era absolutamente igual à que a nossa progenitora usava, quando na Terra.

Sôbre êsses fatos e essas provas irrefutáveis solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve minha irmã regressava ao nosso lar cheia de saúde e feliz, integrada no conhecimento da luz que deveria daí por diante nortear os nossos passos na vida.

Resolvemos, então, com ingentes sacrificios, reunir um núcleo de crentes para estudo e difusão da doutrina, e foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente, semi-mecânico, sentindo-me muito feliz por se me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. (1)

Daí a pouco, a nossa alegria aumentava, pois o nosso confrade José Hermínio Perácio, em companhia de sua espôsa, deliberou fixar residência junto a nós, e as nossas reuniões tiveram resultados melhores, controladas pela sua esclarecida orientação doutrinária, auxiliado pela sua senhora, alma nobilissima, ornada das mais superiores qualidades morais e que, entre as suas mediunidades conta com mais desenvolvimento e clariaudiência. Nossas reuniões contavam, assim, grande número de assistentes, porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas, e decorridos dois anos, os assistentes de nossas sessões de estudos ecassearam, chegando ao número de quatro ou cinco pessoas, o que perdura até hoje.

Não desanimamos, contudo, prosseguindo em nossas reuniões, constituindo para nós, uma fonte de consolações, isolarmo-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece, para a comunhão com os nossos desvelados amigos do Além. Continuei recebendo as idéias dos mesmos amigos de sempre, nas reuniões, psicografando-as, e que

eram continuamente fragmentos de prosa sôbre os Evangelhos. Sòmente duas vêzes recebi comunicações em versos, simples.

Em agôsto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contragôsto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contacto com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis.

Serão das personalidades que as assinam? - é o que não posso afiançar. O que posso afirmar, categòricamente, é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esfôrço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti ao escrevê-las, era a de que uma vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vêzes, parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava: e doutras. que alquém mas ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vêzes, êsse estado atingia o auge e o interessante é que parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo, por momentos, as menores impressões físicas. E' o que experimento, fisicamente, quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo.

Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fôsse; essas produções chegaram-me sempre espontâneamente, sem que eu ou meus companheiros de trabalho as provocássemos e jamais se pronunciou, em particular, o nome de qualquer dos comunicantes, em nossas preces. Passaram-se às vêzes mais de dez dias, sem que se produzisse escrito algum, e dia houve que se receberam mais de três produções literárias de uma só vez. Grande parte delas foram escritas fora das reuniões e tenho tido ocasião de observar que, quanto menor o número de assistentes, melhor o resultado obtido.

Muitas vêzes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários, para sabermos os respectivos sinônimos das palavras nela empregadas, porque tanto eu como os meus companheieros as desconhecíamos em nossa ignorância, julgando minha obrigação, frisar aqui também, que apesar de todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa na fenomenologia espírita, a não ser êsses escritos.

Devo salientar o precioso concurso da bondosa médium Sra. Carmen P. Perácio, que através da sua maravilhosa clariaudiência, auxiliou-me muitíssimo, transmi-

<sup>(1)</sup> Só nos últimos dias de 1931, com a graça de Deus, desenvolveram-se em mim, de maneira clara e mais intensamente, a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. — (Nota do médium para esta edição).

tindo-me as advertências e opiniões dos nossos caros mentores espirituais, e ainda o carinhoso interêsse do distinto confrade Sr. M. Quintão, que tem sido de uma boa vontade admirável para comigo, não poupando esforços para que êste despretensioso volume viesse à luz da publicidade.

E aqui termino.

Terei feito compreender a quem me lê, a verdade como de fato ela é? Creio que não. Em alguns despertarei sentimentos de piedade e noutros rizinhos ridiculizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes. Um dêsses que haja, entre mil balho.

A todos êles, todavia, os meus saiidares, com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos mentores do Além, que inspiraram esta obra, que generosamente se dignaram não reparar as minhas incontáveis imperfeições, transmitindo, por intermédio de um instrumento tão mesquinho, os seus salutares ensinamentos.

Pedro Leopoldo, Dezembro de 1931.

FRANCISCO XAVIER.

# Pró-forma

(PARA A 2.º EDICAO)

Quando, há três anos, tracejamos a apresentação dêste livro original e único, até agora, nos anais da bibliografia espírita, não tínhamos a menor dúvida sôbre o seu valor intrínseco e, portanto, sôbre o seu êxito.

Éxito doutrinário, principalmente, mas literário também.

E a prova de que nos não iludíamos, aqui a temos exuberante, magnífica, nesta reedição quase triplicada, não apenas no texto, como na expressão quantitativa e qualitativa dos seus autores.

Os poetas do Além parece que se não abespinharam, nem muito nem nada, com as críticas que lhes fizeram os pontífices das igrejinhas cá de baixo, e logo emprazaram colegas outros a que viessem reforçar a magna tarefa.

E êles, os novos recrutas do Parnaso aí estão vivos, solertes, perfilados na clâmide irisada de suas musas, na polifonia sutil dos mesmos alaúdes que na Terra timbraram.

Esta circunstância, por si só, bastaria para dispensar aqui a insulsícia dos nossos conceitos, se alguns episódios e conceitos outros, supervenientes no transcurso de três anos, não desafiassem comentários e raciocínios tendentes, não a invalidar — o que de resto fôra impossível — mas a infirmar uns tantos ímpetos negativistas e sistemáticos, em tôrno do problema da sobrevivência da alma e da possibilidade de sua comunicação com os homens, que esta obra representa.

Assim, temos nós que, de quantos com autoridade analisaram êste livro, dois pelo menos já se encontram

no outro plano, e dêstes dois, um veio espontânea, galharda e nobremente penitenciar-se, por justificar o que escrevera no "Diário Carioca", em 10 de Julho de 1932:

"O Parnaso de Além Túmulo merece como se vê, a atenção dos estudiosos, que poderão dizer o que há nêle de sobrenatural ou de mistificação."

Pois agora, é o próprio Humberto que nos diz — nem sobrenatural, nem mistificação.

A mistificação estaria, ou estará, nos que nada sabendo, em sentido absoluto, de coisa alguma, teimam em supor que tudo sabem.

A êsses, melhor lhes fôra confessar com Chateaubriand:

"Tout l'univers est un secret!"

ou, ainda com Voltaire:

"Mais ... tout est miracle!"

Sim! A natureza tomada em sentido causal, específico, essencial, ou formal, é sempre um mistério... Mas, é tambem um fato.

Negar que existimos é afirmar a existência.

E se existimos um minuto, por que não existir uma eternidade?

Que será tempo, espaço, matéria, vida em suma?

Lendo-se agora êste depoimento póstumo de Humberto de Campos, que intencionalmente solicitamos, afim de enricar a obra em seu duplo aspecto, literário e filosófico, aí se nos depara esta preciosa advertência:

"De certo, os que receberem novamente "O Parnaso de Além Túmulo", dirão mais ou menos o que eu disse."

Indubitàvelmente. Por nosso mal, que é benefício a longo prazo, os homens, continuamos a coaxar nesta rechã paludosa, por fazer da existência inelutável um problema fisiológico, a lembrar o tábido faquir ensimesmado na contemplação do seu umbigo.

Deus, porém, tem poder para fazer das pedras filhos de Abraão, e por isso, os Humbertos de ontem vão ouvindo os Togos de tôdas as Tsu-shimas, que clamam:

— de pé, os mortos!

E os mortos vivem, e as pedras falam — "glória in excelsis Deo!"

João Ribeiro, mestre que tal se fez, indene de rabularias acadêmicas, ao referir-se a êste livro, disse que o médium não atraicoara nem um dos poetas.

Ora, esta concisa sentença de João Ribeiero, vale por todos os estultilóquios e paparrotadas quejandas, que a crítica de papo-amarelo sói improvisar a propósito de quanto se afaste do seu clássico palmo de nariz.

Não era, repetimos, de nossa intenção regressar a estas páginas, tantas e tão retumbantes têm sido as provas de capacidade técnica, e moral, do médium Xavier.

O carrilhão estafado da inópia, quando não da protérvia humana, demoveu-nos, porém, do propósito, senão para exalçar valores que de si mesmos aqui se impõem, ao menos para dizer alto e bom som que nenhum dos argumentos opostos à legitimidade original desta obra correspondeu à nossa expectativa, para atingi-la em sua estrutura essencial.

Porque, de fato, quanto se há dito, não passa de hipóteses abstrusas, vêzes pueris, a desfazerem-se quais flocos de bruma flexados de sol, ante os imperativos da lógica, da razão e do bom-senso.

Que isto de consciências subjacentes, porões psíquicos, recalcamentos da libido, pastichos e loquelas que tais, não passa de afirmações gratuitas e só possívelmente científicas no sentido em que Izoulet conceituava a Ciência, ou seja — a classificação das nossas ignorâncias...

Contudo, quem sabe — dos críticos que agora nos esperam de aljava à ilharga e arco em punho, quantos Humbertos de Campos poderão surgir amanhã?

Deus, só Deus o sabe...

E nós, com franqueza, desejamos que assim seja, para conclamar com o mago cronista das *Memórias* — Glória in excelsis...

12 de Junho de 1935.

M. QUINTÃO

# De pé, os mortos!

Pede-me você uma palavra para o intróito do "Parnaso de Além Túmulo", que aparecerá brevemente em nova edicão.

A tarefa é difícil. Nas minhas atuais condições de vida, tenho de destoar da opinião que já expendi nas

contingências da carne.

Os vivos do Além e os vivos da Terra não podem enxergar as coisas através de prismas idênticos. Imagine se o aparelho visual do homem fôsse acomodado, segundo a potencialidade dos raios X: as cidades estariam povoadas de esqueletos, os campos se apresentariam como desertos, o mundo constituiria um conjunto de aspectos os mais inverossímeis e inesperados.

Cada esfera da vida está subordinada a um certo determinismo, no domínio do conhecimento e da sensação.

Decerto, os que receberem novamente o "Parnaso de Além Túmulo" dirão mais ou menos o que eu disse. Hão de estranhar que os mortos prossigam com as mesmas tendências, tangendo os mesmos assuntos que aí constituíam a série de suas preocupações. Existem até os que reclamam contra a nossa liberdade. Desejariam que estivéssemos algemados nos tormentos do inferno, em recompensa dos nossos desequilíbrios no mundo, como se os nossos amargores, daí, não bastassem para nos inclinar à verdade compassiva.

Individualmente, é indubitável que possuímos no Além o reflexo das nossas virtudes ou das nossas misé-

rias.

Mas é razoável que apareçamos no mundo, gritando como alucinados? Os habitantes dos reinos da Morte ainda apreciam o decôro e a decência, e o nosso presente é sempre a experiência do passado e a esperança no futuro.

"Parnaso de Além Túmulo" sairá de novo, como a mensagem harmoniosa dos poetas que amaram e sofreram. Carmen Cinira aí está com os seus sonhos desfeitos, de mulher e de menina; Casemiro com a sua sensibilidade infantil, Junqueiro com a sua ironia, Antero com a sua rima austera e dolorosa.

Todos aí estão, dentro das suas características. Os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguar-

dando a sua palavra.

Conta-se que na guerra russo-japonesa, terminada a batalha de Tsushima, o grande Togo reuniu os seus soldados no cemitério de Oogama, e na tristeza majestosa do ambiente, em nome da nacionalidade, dirigiu-se aos mortos em têrmos comovedores; concitou-os a auxiliar as manobras militares, a visitar os cruzadores de guerra, levantando o ânimo dos companheiros que haviam ficado nas pelejas. Uma claridade nova cantou as energias espirituais do valente adversário da pátria de Stoessel e os filhos de Yoritomo venceram.

Na atualidade, afigura-se-nos que os brados de todos os sofredores e infelizes da Terra se concentram numa súplica grandiosa que invade as vastidões como o grito

do valoroso almirante.

— De pé, os mortos!... — exclama-se — porque os vivos da Terra se perdem nos abismos tenebrosos.

Os institutos da civilização têm sido impotentes para resolver o problema do nosso ser e dos nossos destinos.

As filosofias e as religiões estenderam sôbre nós o manto carinhoso das suas concepções, mas êsses mantos estão rotos!... Temos frio, temos fome, temos sêde!"

E os considerados mortos falam ao mundo na sua linguagem de estranha purificação. A Ciência, zelosa de suas conquistas, ainda não ouviu a sua vibração misteriosa, mas os filhos do infortúnio sentem-se envolvidos na onda divina de um novo "Gloria in excelsis", e a humanidade sofredora sente-se no caminho consolador da sublime esperança.

HUMBERTO DE CAMPOS.

# Em 3.º edição

Há 6 anos que lançamos êste livro, como fruto da mediunidade invulgar de um rapaz pobre e desconhecido, até então, mesmo nos círculos espiritistas.

Não o fizemos desapercebidos de confiança na legitimidade do seu triunfo, embora não nos iludíssimos quanto a atoarda que êle haveria de levantar, na primeira hora e a qualquer tempo, em nosso meio.

A crítica misonesta e acerba foi-lhe, porém, benéfica. Os mesmos correligionários que de princípio lhe concederam reticencioso acolhimento, houveram de render-se à evidência, porque a verdade é que, de então para cá, o médium não tem cessado de confirmar os seus dotes extraordinários, em trabalhos dêste e doutros quilates.

Homens cépticos, homens de ciência, o têm procurado e experimentado in loco, pessoalmente, de visu, para certificarem-se, qual o fizemos, de que se não trata de uma cerebração extraordinária e aparelhada de valores

culturais, passíveis de tamanho engenho.

Basta citarmos, de feição literária, *Crônicas de Além Túmulo*, de Humberto de Campos; sob aspecto filosófico, *Emmanuel*, (Guia Espiritual do médium) e no gênero pedagógico e histórico-erudito, *Pátria do Evangelho*, do mesmo Humberto, já identificado por sua própria mãe, a veneranda D. Anica Veras, que, sabemo-lo, o lera com lágrimas, para poder proclamar a sobrevivência do filho, na desolação da sua saudade e da sua velhice.

Não caberia, pois, fazer aqui a defesa e apologia desta obra em marcha constante e progressiva, e que, afinal, tem conquistado tantas consciências, ou sejam quantas as forradas de preconceitos sistemáticos, aliás respeitáveis sòmente quando larvados de boa-fé, ou de

uma natural ignorância.

De preâmbulo, nesta 3.ª edição, queremos apenas assinalar que ela se opulenta com a colaboração de seis novas individualidades, que são: Antônio Tôrres, Augusto de Lima, Alphonsus Guimarães, Belmiro Braga, José Silvério Horta (Monsenhor Horta) e Rodrigues de Abreu.

Dêste último, escritor paulista, podemos assegurar que o médium não lhe conhecia, sequer, o nome. De Antônio Tôrres, jamais lera um verso e dos outros, se é que os lera, nunca entreteve com êles familiaridade íntima e suficiente para lhes assimilar o estilo e os pendores, tal como aí se definem.

De três outros poetas já revelados nas edições precedentes e aqui figurando com trabalhos novos, importa nomeá-los por circunstâncias dignas de ponderação, e no intuito de confirmar a probidade moral e mental do

médium.

Assim, por exemplo, os sonetos À Maria, de Bittencourt Sampaio, Oração ao Cruzeiro, de Pedro de Alcântara e Homem da Terra, de Augusto dos Anjos, foram escritos de jacto e de improviso, em menos de 5 minutos, sob nossas vistas, e, o que mais é, após uma longuíssima mensagem de Pedro Richard, repleta de episódios particulares, muito íntimos e absolutamente desconhecidos do médium, quanto de nós esquecidos, por assaz remotos.

Dêste mesmo teor é a poesia com dedicatória nominal de Casemiro Cunha, e que, só por isso, incluímos nesta galeria. Aí, verificamos a evocação de fatos míni-

mos, diluídos na poeira de 40 anos.

Impossível, então, a exdrúxula hipótese do pasticho, só concebível mediante cabedal intelectual incomum, memória fenomenal e tempo de estudo para assimilar. Ainda assim, não haveria como deixar de proclamar um assombro de fenômeno, inexplicável à revelia das teorias espíritas, de vez que os fatos se apresentam inelutáveis.

Outra circunstância curiosa a assinalar, é a de aqui figurarem dois escritores de escol, que, ainda neste plano, trataram displicentemente desta obra, se é que, em

consciência, não a ironizaram.

Referimo-nos a Humberto de Campos, por nós chamado ao Parlatório e comparecido, e confessado, no prefácio da 2.º edição; e Augusto de Lima, a quem êle, Humberto, se refere em uma "Crônica de Além Túmulo", (1) a insinuar no médium um outro Barão de Munkausen das suas terras mineiras, para vir agora falar-nos, com O doce missionário, que a sua lira não emudeceu na morte...

Porque a morte não existe, mesmo, e outros e outros muitos autores que ainda aqui na Terra se perfilam com e sem vistosos fardões, hão de vir a seu tempo demonstrar que a "imortalidade" não é a que êles presumem e estimam sous la coupole du Petit Trianon.

Mas até lá...

M. QUINTÃO.

<sup>(1)</sup> Crônicas de Além Túmulo, pág. 9.

# Em 4.ª edição

"Parnaso de Além-Túmulo" viceja Para o mundo da Treva e da Agonia, E cresce e avulta, e sobrepaira e adeja, Em volutas de Paz e de Harmonia.

Muita alma em lê-lo, na cegueira esteja, Sente fugir-lhe a Dúvida sombria, E vai buscar na consciência a igreja Que de Pedro na Fé, Jesus construía.

"Parnaso de Além-Túmulo" canora! Tuba de vozes poéticas afinadas Em prelúdios de auroras de outro mundo;

Eu te saúdo mais fremente, agora, Que me surges mais rico em clarinadas, E mais almo, e mais belo, e mais fecundo.

Com êste mofino sonêto saudamos, há cinco anos, a terceira edição dêste livro, ímpar até agora, que nos conste, nos fastos da literatura mediúnica.

Auspiciando-lhe, de comêço, assinalado triunfo, em contradita a muita gente recalcitrante e tímida, ou simplesmente receosa da crítica leiga, temos hoje a satisfação de registar, neste rápido escôrço, o comprovado êxito do nosso vaticínio.

Exito crescente, ininterrupto, a esmar-se pelo cômputo de três edicões esgotadas.

Em conta levando o gênero literário, pouco acessível à generalidade dos leitores, em paralelo com a limitação contingente à esfera pròpriamente doutrinária, que lhe condiz, não há como lhe recusar o cunho de verdadeira consagração, atestante, ao demais, da legitimidade de suas fontes.

E a crítica minaz não veio. Crítica autorizada, conscienciosa, escoimada de prejuízos e paixões sectaristas, bem entendido: porque doutra não colhe aqui falar.

Em compensação, Agrippino Grieco que é, sem favor, o mais ático e arguto dos nossos críticos literários, atestou de público, que:

"o médium escrevia com vertiginosa celeridade, deixando correr o lápis com agilidade que não teria o mais desenvolto razista de cartório..."

#### E prossegue:

"Primeiro, um sonêto atribuído a Augusto dos Anjos. A seguir, percebi que estavam em jôgo, bem patentes, a linguagem e o meneio de idéias peculiares a Humberto de Campos."

#### Para concluir:

"não podendo aceitar sem maior exame a certeza de um pasticho, de uma paródia tive, como crítico literário que há trinta anos estuda a mecânica dos estilos, a sensação instantânea de percorrer um manuscrito inédito, retirado do espólio do memorialista glorioso. (1)

Mas Agrippino foi ao encontro do médium, procurou sondar-lhe a capacidade intelectual, a cultura literária, seus antecedentes morais, método de vida, etc.

Ele viu e soube o que muita gente ignora, ou finge ignorar, isto é: que a captação da maior parte dessas poesias se verifica de improviso e até em circunstâncias inesperadas, as mais fortuitas.

Ilustrando o asserto, aqui temos o caso de três novos figurantes, conosco ocorrido e que merece contado:

Amaral Ornelas surge-nos com Ave-Maria! quando intimamente estranhávamos sua ausência nesta "Galeria", ao passo que Albérico Lobo, com Do meu pôrto? — muito longe estava da nossa mente; e Lucindo Filho, desencarnado há 48 anos, completamente ignorado do médium, desassombra-se com Sem sombras, no ambiente de uma reunião heterogênea, e no tumulto de conversações puramente recreativas.

Também o belo sonêto Ajuda e passa, de Alberto de

<sup>(1)</sup> Diário Mercantil, de Belo Horizonte, 5 de agôsto de 1939.

Oliveira, aflorou em nosso ambiente doméstico, quando o médium ofegante mal pousava a sua mala, após trinta e duas horas de exaustiva viagem.

Et sic per omnia...

\* 4

Portanto, para bem julgar êste livro, não bastam os valores do senso crítico comum, ainda os mais provectos.

Não basta entender de Poética, ter intuição de Estesia, conhecer os segredos da Arte com todos os seus requisitos e filigranas.

O que mais importa é conhecer o médium, sua capacidade intrínseca e a maneira por que se processa a sua obra de absoluta probidade intelectual e moral.

Crente, humilde, simples de coração, êle nos demonstra, como paradígma de Verdade e Sabedoria Divina, que é possível, nestes preditos tempos de restauração evangélica, exceler e exceder a própria sentença que diz ser pelo fruto que se conhece a árvore.

Porque aqui, evidentemente, o fruto supera a árvore, a menos que lhe não busquemos raízes muito fora e muito além das geiras terrenas.

Assim o possam entender e prezar, quantos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir.

M. QUINTÃO.

# PARNASO DE ALÉM-TÚMULO



ABEL GOMES.

Escritor, Poeta e Professor, nascido em Minas Gerais a 30 de dezembro de 1877 e falecido a 16 de agôsto de 1934. Espírito dinâmico, pôsto que fisicamente inválido, deixou alguns livros inéditos, dos quais dois já editados pela Federação, além de copiosa obra esparsa.

# Temos Jesus

Desaba o velho mundo em treva densa E a guerra, como lôbo carniceiro, Ameaça a verdade e humilha a crença, Nas torturas de um novo cativeiro.

Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, Tendes convosco o Excelso Companheiro, Que ama o trabalho e esquece a recompensa, No serviço do bem ao mundo inteiro.

Eis que a Terra tem crimes e tiranos, Ambições, desvarios, desenganos, Asperezas dos homens da caverna;

Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, Na conquista de luz da Vida Eterna.



ALBÉRICO LOBO.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1865 e desencarnado em fevereiro de 1942. Funcionário público, colaborou ativamente na imprensa e deixou opulenta obra esparsa, em prosa e em verso.

Ao caro amigo M. Quintão

# Do meu pôrto

Viajor vacilante e extenuado, Depois de atravessar a sombra imensa, Encontrei o país abençoado Onde vive a celeste recompensa.

Adeus mágoas da noite estranha e densa, Das angústias e sonhos do passado, Não conservo senão o Amor e a Crença, Ante o novo caminho ilimitado.

E' doce descansar após a lida, Banhar o coração na luz da vida, Rememorando as dores que passaram...

E dos quadros risonhos do meu pôrto, Rogo a Jesus conceda reconfôrto Aos corações amados que ficaram!



ALBERTO DE OLIVEIRA.

Fluminense, natural de Saquarema, nascido em 1859. Farmacêutico, dedicou-se principalmente ao Magistério. Membro da

Academia de Letras, parnasiano de escol, foi tido a seu tempo como Príncipe dos Poetas de sua geração.

#### Jesus

Quanta vez, neste mundo, em rumo escuro e incerto, O homem vive a tatear na treva em que se cria! Em tôrno, tudo é vão, sôbre a estrada sombria, No pavor de esperar a angústia que vem perto!...

Entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto, Desgraçado viajor rebelado ao seu guia, Desespera, soluça, anseia e balbucia A suprema oração da dor do seu deserto.

Nessa grande amargura, a alma pobre entre escombros, Sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros A grandeza da cruz que ilumina e socorre;

Do mundo é a escuridão, que sepulta a quimera... E no escuro bulcão só Jesus persevera, Como a luz imortal do amor que nunca morre.

# Ajuda e passa

ALBERTO DE OLIVEIRA.

Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora: O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, Tudo o que vibra espera a luz que resplendora, Na eterna lei de amor que consagra a criatura.

Planta a bênção da paz, como raios de aurora Nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, Irradia o perdão e atende, mundo afora, Onde clame a revolta e onde exista a amargura.

Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa; Esclarece a alegria e consola a desgraça, Guarda o anseio do bem que é lume peregrino...

Não troques mal por mal, foge à sombra e à vingança, Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança, Seja a bênção de amor a luz do teu destino.

# Do último dia

ALBERTO DE OLIVEIRA.

O homem, no último dia, abatido em seu hôrto, Sente o extremo pavor que a morte lhe revela; Seu coração é um mar que se apruma e encapela, No pungente estertor do peito quase morto.

Tudo o que era vaidade, agora é desconfôrto. Tôda a nau da ilusão se destroga e esfacela Sob as ondas fatais da indômita procela, Do pobre coração, que é náufrago sem pôrto.

Sòmente o que venceu nesse mundo mesquinho, Conservando Jesus por verdade e caminho, Rompe a treva do abismo enganoso e perverso!

Onde vais, homem vão? Cala em ti todo alarde. Foge dessa tormenta antes que seja tarde. Só Jesus tem nas mãos o farol do Universo.



ALPHONSUS DE GUIMARÃES.

Afonso Costa Guimarães, poeta mineiro, natural de Ouro Prêto. Nasceu aos 24 de julho de 1872 e desencarnou em 15 de julho de 1921. Magistrado, jornalista e poeta, notabilizou-se principalmente

pela tonalidade mística do seu estro, qual se afirma em suas obras: Dona Mística, Septenário das dores, Kiriale, Escada de Jacó, etc.

#### Aos crentes

Oh! crentes de uma outra vida, Que andais no mundo exilados, Nos caminhos enevoados, Lendo o missal da amargura!

Esperai a sepultura,
Oh! crentes de uma outra vida!...
Tangei harpas de esperança,
Nas lutas de vossa esfera,
Porque a Morte é a primavera
Luminosa, eterna e imensa...

Filhos da paz e da crença Tangei harpas de esperança!...

### Redivivo

ALPHONSUS DE GUIMARÃES.

Sou o cantor das místicas baladas Que, em volutas de flores e de incenso, Achou, no Espaço luminoso e imenso, O perfume das hóstias consagradas.

Almas que andais gemendo nas estradas Da amargura e da dor, eu vos pertenço, Atravessai o nevoeiro denso Em que viveis no mundo, amortalhadas.

Almas tristes de freiras e sorores, Sôbre quem a saudade despetala Os seus lírios de pálidos fulgores;

Eu ressurjo nos místicos prazeres, De vos cantar, na sombra onde se exala Um perfume de altar e misereres...

# Sinos

ALPHONSUS DE GUIMARÃES.

Escuto ainda a voz dos campanários Entre aromas de rosas e açucenas, Vozes de sinos pelos santuários, Enchendo as grandes vastidões serenas...

E vou com outros sêres solitários, Reviver velhos quadros, velhas cenas, Rezando as orações dos Septenários, Dos Ofícios, dos Terços, das Novenas...

A morte que nos salva não nos priva De ir ao pé de um sacrário abandonado, Chorar, como inda faz a alma cativa!

Oh! sinos dolorosos e plangentes, Cantai, como cantáveis no passado, Dizendo a mesma Fé que salva os crentes!...

# Santa Virgo Virginum

ALPHONSUS DE GUIMARÃES.

Sobe da Terra, em ondas luminosas, Um turbilhão de vozes e de lírios, Buscando-vos nas Luzes Harmoniosas, Oh! Virgem da Pureza e dos Martírios!

Imagens de turíbulos e rosas Aromatizam todos os empíreos... Há na Terra canções maravilhosas Entre as luzes e as lágrimas dos círios.

Senhora, o mundo inteiro vos festeja, Em magnificência ampla e radiosa, Nos altares simbólicos da Igreja!

Tudo deixais... Velando nos caminhos, Onde a vossa virtude carinhosa Consola e ampara os fracos pobrezinhos...

# O cálice

ALMA EROS.

A chuva benéfica e abundante cai dos céus Mitigando a sêde da terra.
Assim também, o Amado faz chover sôbre os homens Os poderes e as bênçãos.
No entanto, choras e desesperas...
Porque não recolheste a tempo a tua parte?

— Nada vi — responderás...
E' porque teus olhos estavam nevoados na atmosfera [do sonho.]

O Senhor passa todos os dias, Distribuindo os dons celestiais, Mas as ânforas do teu coração vivem transbordando de Substâncias estranhas

Aqui, guardas o vinagre dos desenganos,
Acolá, o envenenado licor dos caprichos.
O Amado é incapaz de violentar a tua alma.
Seu carinho aguarda a confiança espontânea,
Seu coração freme de júbilo,
Na expectativa de entregar-te os tesouros eternos...
Mas, até agora,
Persegues a fantasia e alimentas furiosamente a ilusão.
Todavia, o Amado espera.
E dia virá,
Na estrada longa do destino,
Em que estenderás ao seu amor infinito
O cálice do coração lavado e vazio.

## O irmão

ALMA EROS.

Porque ajuízas com ironia, Sôbre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a [montanha?

Quando atravessava a floresta O pobrezinho julgou que o Amado lhe falava à mente [pela voz do trovão

E lhe erigiu altares
Enfeitados de flechas.
Depois,
Quando penetrou noutros circulos,
Acreditou que o Senhor pertencia sòmente ao seu grupo
E que as outras comunidades humanas eram conde-

Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências.

O Amado, porém, jamais o deserdou por isso.
Deu-lhe novas fôrças,
Concedeu-lhe oportunidades diferentes.
Por vêzes,
Buscou-o no fundo dos abismos,
Como pai carinhoso,
Em busca da criancinha abandonada.
De tempos a tempos,
Fê-lo dormir no regaço,
Ao influxo do bendito esquecimento,
Para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez.
Não observas em seu caminho áspero a tua própria

Não atormentes com palavras amargas o irmão que se [eleva

Laboriosamente,
Dando ao mundo o que possui de melhor.
Ama-o, faze-lhe o bem que possas.
Se já atingiste
Algum tôpo de colina,
Contempla as culminâncias que te aguardam
Entre as nuvens,
E estende as mãos fraternas
Aquele que ainda não pode ver o que já vês.



AMARAL ORNELLAS.

Funcionário público. Nasceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1885 e desencarnou a 5 de janeiro de 1923. Talento brilhante,

deixou dois volumes de Poesia, consagrados pela crítica concoeva, além de copiosa literatura teatral, e doutrinária.

### Ave Maria

Ave Maria! Senhora Do Amor que ampara e redime, Ai do mundo se não fôra A vossa missão sublime!

> Cheia de graça e bondade, E' por vós que conhecemos A eterna revelação Da vida em seus dons supremos.

O Senhor sempre é convosco, Mensageira da ternura, Providência dos que choram Nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha! Estrêla da humanidade, Rosa mística da fé, Lírio puro da humildade!

Entre as mulheres sois vós A Mãe das mães desvalidas, Nossa porta de esperança, E Anjo de nossas vidas!

> Bendito o fruto imortal Da vossa missão de luz, Desde a paz da Manjedoura, As dores, além da Cruz.

Assim seja para sempre, Oh! Divina Soberana, Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana.

> Ave Maria! Senhora Do Amor que ampara e redime, Ai do mundo se não fôra A vossa missão sublime!



ANTERO DO QUENTAL.

Nascido em S. Miguel dos Açores em 1842 e desencarnado por suicidio, em 1891. E' vulto eminente e destacado nas letras portuguesas.

# Ciência ínfima

Onde o grande caminho soberano Da Ciência que abriu a nova era, Investigando a entranha da monera, A desvendar-se no capricho insano?

Ciência que se elevou à estratosfera E devassou os fundos do oceano, Fomentando o princípio desumano Da ambição onde a fôrça prolifera...

Ciência de ostentação, arma de efeito, Longe da Luz, da Paz e do Direito, Num caminho infeliz, sombrio e inverso;

Sob o alarme guerreiro, formidando, Eis que a Terra te acusa, soluçando, Como a Grande Mendiga do Universo!...

# Rainha do Céu

ANTERO DO QUENTAL.

Excelsa e sereníssima Senhora, Que sois tôda Bondade e Complacência, Que espalhais os eflúvios da Clemência Em caminhos liriais feitos de aurora!...

Amparai a alma que anseia, luta e chora, No labirinto amargo da existência. Sêde a nossa divina providência E a nossa proteção de cada hora.

Oh! Anjo Tutelar da Humanidade, Que espargis alegria e claridade Sôbre o mundo de trevas e gemidos;

Vosso amor que enche os céus ilimitados, E' a luz dos tristes e dos desterrados, Esperança dos pobres desvalidos!... 50

# A Morte

ANTERO DO QUENTAL.

Oh! Morte, eu te adorei, como se fôras O Fim da sinuosa e negra estrada, Onde habitasse a eterna paz do Nada As agonias desconsoladoras.

Eras tu a visão idolatrada Que sorria na dor das minhas horas, Visão de tristes faces cismadoras, Nos crepes do Silêncio amortalhada.

Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, Escorraçada no padecimento, Batendo alucinado à tua porta;

E escancaraste a porta escura e fria, Por onde penetrei no Sofrimento, Numa senda mais triste e mais sombria.

# Depois da morte

ANTERO DO QUENTAL.

I

Apenas dor no mundo inteiro eu via, E tanto a vi, amarga e inconsolável, Que num véu de tristeza impenetrável Multiplicava as dores que eu sofria.

Se vislumbrava o riso da alegria, Fora dessa amargura inalterável, Esse prazer só era decifrável Sob a ilusão da eterna fantasia.

Ao meu olhar de triste e de descrente, Olhar de pensador amargurado, Só existia a dor, ela sòmente.

O gôzo era a mentira dum momento, Os prazeres, o engano imaginado Para aumentar a mágoa e o sofrimento.

II

Misantropo da ciência enganadora, Trazia em mim o anseio irresistível De conhecer o Deus indefinível, Que era na dor, visão consoladora. Não O via e no entanto, em tôda hora, Nesse anelo cruciante e intraduzível, Podia ver, sentindo o Incognoscível E a sua onisciência criadora.

Mas os fátuos orgulhos e a descrença Guiavam-me a existência desolada, Recamada de dor profunda e intensa;

Pela voz da vaidade, então, eu cria Achar na morte a escuridão do Nada, Nas vastidões da terra úmida e fria.

III

Depois de extravagâncias de teoria, No seio dessa ciência tão volúvel, Sôbre o problema magno, insolúvel, De ver o Deus de Amor, de quem descria,

Morri, reconhecendo, todavia, Que a morte era um enígma solúvel, Ela era o lago eterno e indissolúvel, Que liga o céu à terra tão sombria!

E por estas regiões onde eu julgava Habitar a inconsciência e a mesma treva Que tanta vez os olhos me cegava,

Vim gemendo, encontrar as luzes puras Da verdade brilhante, que se eleva, Iluminando tôdas as alturas.

## Sonêto

ANTERO DO QUENTAL.

Quisera crer, na Terra, que existisse Esta vida que agora estou vivendo, E nunca encontraria abismo horrendo, De amargoso penar que se me abrisse.

Andei cego, porém, e sem que visse Meu próprio bem na dor que ia sofrendo; Desvairado, ao sepulcro fui descendo, Sem que a Paz almejada conseguisse.

Da morte a Paz busquei, como se fôra Apossar-me do eterno esquecimento, Ao viver da minhalma sofredora;

E em vez de imperturbáveis quietitudes, Encontrei os Remorsos e o Tormento, Recrudescendo as minhas dores rudes.

#### O Remorso

ANTERO DO QUENTAL.

Quando fugi da dor, fugindo ao mundo, Divisei aos meus pés, de mim diante, A medonha figura de gigante Do Remorso, de olhar grave e profundo.

Era de ouvir-lhe o grito gemebundo, Sua voz cavernosa e soluçante!... Aproximei-me dêle, suplicante, Dizendo-lhe com acento moribundo: —

"Que fazes ao meu lado, corvo horrendo, Se enlouqueci no meu degrêdo estranho, Acordando-me em lágrimas, gemendo?"

Retrucando, em resposta dos meus ais: "Companheiro na dor eu te acompanho, Nunca mais te abandono! Nunca mais!"

### Sonêto

ANTERO DO QUENTAL.

Mais se me afunda a chaga da amargura Quando reflexiono, quando penso No mar humano, encapelado e imenso, Onde se perde a luz em noite escura...

Nesse abismo de treva a alma mais pura, O espírito do amor ao mal infenso, Sente o assédio do mal. E' o contra-senso Da luz unida à alma que a tortura.

Mais se me aumenta a chaga dolorida, Escutando o soluço cavernoso Da pobre humanidade escravizada;

Sentindo o horror que inspira-me essa vida, Que se vive no abismo tenebroso, Cheio do pranto da alma encarcerada!

#### Deus

ANTERO DO QUENTAL.

Quem, senão Deus, criou obra tamanha, O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, Onde se agitam turbilhões de esferas, Que a luz, a excelsa luz, aquece e banha?

Quem, senão ÊLE fez a esfinge estranha No segrêdo inviolável das moneras; No coração dos homens e das feras, No coração do mar e da montanha?!

Deus!... sòmente o Eterno, o Impenetrável, Poderia criar o imensurável E o Universo infinito criaria!...

Suprema paz, intérmina piedade, E que habita na eterna claridade Das torrentes da Luz e da Harmonia!!

### Consolai

ANTERO DO QUENTAL.

Se eu pudesse, diria eternamente Aos flagelados e desiludidos, Que sôbre a Terra os grandes bens perdidos São a posse da luz resplandecente.

A dor mais rude, a mágoa mais pungente, Os soluços, os prantos, os gemidos, Entre as almas são louros repartidos Muito longe da Terra impenitente.

Oh! se eu pudesse, iria em altos brados Libertar corações escravizados Sob os guantes dos ódios mais profundos!

Mas, dizei-lhes, oh! vós que estais na Terra, Que a luz espiritual da dor, encerra A ventura imortal dos outros mundos!

# Crença

ANTERO DO QUENTAL.

Minha vida de dor e de procela Que se extinguiu na tempestade imensa, Despedaçou-se à falta dessa crença, Que as grandes luzes místicas revela.

E estraçalhei-me como alguém que sela Com o supremo infortúnio a dor intensa, Desvairado de angústia e de descrença, Dentro da vida sem compreendê-la.

Ah! Crer! bem que, na Terra, não possuí, Quando entre conjeturas me perdi, De tão pequena dor fazendo alarde...

Crença! Luminosíssima riqueza Que enche a vida de paz e de beleza, Mas que chega no mundo muito tarde.

## Não choreis

ANTERO DO QUENTAL.

Não choreis os que vão em liberdade Buscar no espaço o luminoso leito Da paz, distante do caminho estreito Dêsse mundo de dor e de orfandade.

O pranto é a flor de aromas da saudade, Que perfuma e crucia o vosso peito, Mas, transformai-o em gôzo alto e perfeito, Em santa e esperançosa claridade.

Chega um dia em que o espírito descansa Das aflições, angústias e cansaços, Dos aguilhões das dores absolutas:

Feliz de quem na Crença e na Esperança, Procura a luz sublime dos espaços, Buscando a paz depois das grandes lutas.

## Mão divina

ANTERO DO QUENTAL.

A luz da mão divina sempre desce Misericordiosa e compassiva, Sôbre as dores da pobre alma cativa, Que está nas sendas lúcidas da Prece.

Se a amargura das lágrimas se aviva, Se o tormento da vida recrudesce, Aguardai a abundância da outra messe De venturas, que é da alma rediviva.

Comfiando, esperai a Providência Com os sentimentos puros, diamantinos, Lendo os artigos ríspidos da Lei!

Os filhos da Piedade e da Paciência, Encontrarão nos páramos divinos, A paz e as luzes que eu não alcancei.

### Almas sofredoras

ANTERO DO QUENTAL.

Passam na Terra como as ventanias, Ou como agigantadas nebulosas Provindas de cavernas misteriosas, Essas compactas legiões sombrias;

Multidões de almas escravas de agonias, Com que andei entre queixas dolorosas, Ao palmilhar estradas escabrosas, Entre as noites mais lúgubres e frias!

Oh! visões de martírios que apavoram, Miseráveis espíritos que choram, Sob os grilhões de rude sofrimento!

Orai por êles, bons trabalhadores Que estais colhendo sôbre a Terra as flores De um doce e temporário esquecimento.

# Supremo engano

ANTERO DO QUENTAL.

Vê-se da Terra o céu, em tôda a vida, Como um vergel azul de lírios brancos, Onde mora a ventura, e em cujos flancos Repousa a grande mágoa adormecida.

Céu! quanta vez minhalma entristecida Anteviu tua paz, sob os arrancos, Sob os golpes da dor, rijos e francos, Na escuridão espêssa e indefinida!

Não sonhei com teus deuses venturosos, Com teus grandes olimpos majestosos, Cheios de vida e de infinitos bens...

Antegozei, sòmente, em minhas dores, A paz livre de treva e de esplendores, Do imperturbável nada que não tens!

# Incognoscível

ANTERO DO QUENTAL.

Para o Infinito, Deus não representa A personalidade humanizada, Pelos sêres terrenos inventada, Cheia, às vêzes, de cólera violenta.

Deus não castiga o ser e nem o isenta Da dor, que traz a alma lacerada Nos pelourinhos negros de uma estrada De provação, de angústia e de tormenta.

Tudo fala de Deus nesse destêrro Da Terra, orbe da lágrima e do êrro, Que eu muito bem de perto conheci!

Mas quanto o homem fraco inda se engana. Porque em sua triste condição humana, Fez a essência de Deus igual a si!

## Fatalidade

ANTERO DO QUENTAL.

Crê-se na Morte o Nada, e todavia, A Morte é a própria Vida ativa e intensa; Fim de tôda a amargura da descrença, Onde a grande certeza principia.

O meu êrro no mundo da Agonia, Foi crer demais na angústia e na doença Da alma que luta e sofre, chora e pensa, Nos labirintos da filosofia...

E no meio de tôdas as canseiras Cheguei, enfim, às dores derradeiras Que as tormentas de lágrimas desatam!...

Nunca, na Terra, a crença se realiza. Porque em tudo no mundo o homem divisa. A figura das dúvidas que matam.

## Morte

A.G.

Silenciosa madona da tristeza, A morte abriu-me as catedrais radiosas, Onde pairam as formas vaporosas 'Do país ignorado da Beleza.

Num dilúvio de lírios e de rosas, Filhos da luz de uma outra natureza, Que entornavam no espaço a sutileza Dos incensos das naves harmoniosas!

Monja de olhar piedoso, calmo e austero, Que traz à Terra um tênue reverbero Da mansão das estrêlas erradias...

Irmã da paz e da serenidade, Que abriu meus olhos na Imortalidade, A esperança de todos os meus dias!

### O mistério da morte

AMADEU (?).

O mistério da morte é o mistério da vida, Que abandona a matéria exânime e cansada; Que traz a treva em si e abre a porta dourada De um mundo que entre nós é a luz desconhecida.

Também tive a minhalma outrora perturbada, De dúvida, incerteza e angústias consumida, Mas a morte sanou-me a última ferida Desfazendo as lições utópicas do Nada.

A morte apenas é o mirífico processo Desassimilador das formas acessíveis À luz do vosso olhar, empobrecido e incerto.

Venho testemunhar a luz de onde regresso, Incitando vossa alma aos planos invisíveis, Onde vive e se expande o espírito liberto.



ANTÔNIO NOBRE.

Nasceu em Portugal e morreu na cidade do Pôrto aos 34 anos de idade. Distinguiu-se pela suavidade e melancolia do seu estro. Deixou um livro inconfundível e, ainda hoje, muito estimado — Só — e Despedidas, edição de 1902.

# Quadras de um poeta morto

Coração, não vos canseis De bater... que importa lá? Porque os amores fiéis, Nem a morte os vencerá.

> Oh! figuras de velhinhos Que andais dormitando ao léu! Como são belos os linhos Que vos esperam no céu!

Dizem que os mortos não voltam... Voltam sim. E porque não? Os corpos daí nos soltam, Como às aves o alçapão. Nem gritos e nem cantigas Entre vós que à noite andais; As almas das raparigas Inda sonham nos choupais.

Nas grandes mansões da morte Inda há romance e noivados, Venturas da boa sorte, Corações despedaçados.

> Quem riu ontem, quem ri hoje, Nem sempre poderá rir... Um dia o riso lhe foge, Sem que o veja escapulir.

Riquezas, que valem elas Se estão na sombra ou sem luz? Tesouro são as estrêlas Da bondade de Jesus.

> Pode-se amar o veludo De uns olhos e os brilhos seus, Porém, acima de tudo Devemos amar a Deus.

Vós que amais a luz da Lua, De vossa alma abri as portas Para os fantasmas da rua, Que choram nas horas mortas.

> Pensei que a morte era o fim Das ânsias do coração; Contudo, não é assim... Nem pó e nem solidão.

Às vêzes acham-se fojos Onde há musica e festins, E há muitos cardos e tojos Entre as flores dos jardins. Se eu pudesse, estenderia Minhas capas de luar, Sôbre os filhos da agonia Que andam no mundo a penar.

A morte só pode ser A vida risonha e pura, Para quem a padecer Vive aí na sepultura.

> Mal vais, se vais caminhando Na ambição de ouro e glória; Nesse mundo miserando A ventura é ilusória.

Chorai! chorai órfãozinhos, Vossas dores amargosas: Achareis noutros caminhos As vossas mães extremosas.

> Deixa cantar oh! menina, Teu coração sonhador... No sepulcro não termina O novelário do amor.

Um anjo cheio de encanto, Vive sempre com quem chora, Guardando as gôtas de pranto Numa urna côr da aurora.

> O Universo, — os céus profundos, Cheios de vida e esplendor, Um céu é um ninho de mundos, Um mundo é um ninho de amor.

A caridade é a beleza De um divino plenilúnio, Luz que se estende à pobreza, Na escuridão do infortúnio. Aos mendigos desprezados Não ridicularizeis, São senhores despojados Dos seus tesouros de reis.

Aqui, a alma inda espera O alguém que na Terra amou O raio de primavera Que aí jamais encontrou.

> Há quem faça aí mil contas, Que os interêsses resuma, Mas morrem cabeças tontas, Sem fazer conta nenhuma.

Tecei sonhos, fiandeiras, Oh! almas enamoradas, Vivei aí nas clareiras De luzes alcandoradas.

> Ah! que sinto aqui saudades Das noites de S. João, Sonho, estrêlas, claridades, Cantigas do coração.

Na minha vida de agora Não canto as festas louçãs, Naquelas toadas de outrora As moçoilas coimbrãs.

> Acompanha-me a tristeza Das saudades, por meu mal; Minha terra portuguesa!... Meu querido Portugal!...

## Do Além

ANTÔNIO NOBRE.

Pudesse o nosso olhar vagueando os ermos, Ver através da própria soledade A expressão luminosa da Verdade, E da luz da Verdade não descrermos...

Preocupar-se aí, porém, quem há de Com o problema de sermos ou não sermos, Pois que o ardente desejo de o sabermos E' sempre o anelo falso da vaïdade?

Peregrinos da dor, na dor andamos Sem que a nossa miséria se desfaça No escabroso caminho onde marchamos,

Seguindo a alma nos sonhos iludida, Até que a dor unindo-se à desgraça Descerre os véus que encobrem outra vida.

### Sonêto

ANTÔNIO NOBRE.

"Quando cobrir-se o chão de fôlhas mortas — Meu coração dizia em grave entono — Extinguindo-se a vida que comportas, Dormirás no meu seio o último sono..."

E murmurava a alma — "Findo o Outono, A Primavera vem por outras portas; Não existe no túmulo o abandono, Ou a dor amarga e rude em que te cortas."

Escutava essas vozes comovido, Morto de angústia, morto de incerteza, Aguardando o sol-pôsto, entristecido;

E além da amarga vida de segundos, Ressurgi da tortura e da tristeza, Sob os ares sadios de outros mundos!

## Ao mundo

ANTÔNIO NOBRE.

A Terra é o vasto abismo onde a alma chora, O vale de amarguras do Salmista; Lodoso chavascal onde se avista A podridão dos vermes que apavora.

Mas, para os grandes bens, para que exista A perfeição da luz deslumbradora, Precisamos da carne que aprimora Com o camartelo mágico do artista.

Terra, tranqüilamente eu te abenção... Porque da tua dor, alcei meu vôo Para a mansão das luzes opulentas;

Teu rigor nos redime e nos eleva; Mas és ainda o cárcere da treva, Triste mundo de chagas pustulentas!

### A mocidade

ANTÔNIO NOBRE.

Cantai! cantai oh! mocidade! Moira Encantada que ri nos prados verdes, Cantai o amor que é luz que se entesoira, Vibrai na luz da vida em que viverdes.

Glorificai, ditosa, o sol que doira O riso que espalhais sem compreenderdes, Expandi-vos na primavera loira, Nos poemas de luar que conceberdes!

Ide cantando, mocidade ardente, Alvorada em abril, do sol-nascente, Clareando o porvir almo e risonho;

Marchai sorrindo, fresca juventude, Na exaltação do amor e da saúde, Ebria de aroma e luz, ébria de sonho!...

## Esquife do sonho

ANTÔNIO TÔRRES.

Tive um Sonho de Amor e de Inocência, Cheio de luz das coisas invulgares, Do qual perdi a luminosa essência Na cristalização dos meus pesares.

Tarde reconheci minha falência, Terminados os múltiplos azares, De minha quase inútil existência, No silêncio das cinzas tumulares.

E da Morte no abismo indefinido, Tombei exausto, amargurado e cego, — Abismo tenebroso que eu transponho.

Infeliz do meu ser irredimido, Pois triste e atordoado inda carrego O negro esquife do meu próprio sonho. Nada...

ANTÔNIO TÔRRES.

Nada!... Filosofia rude e amara, Na qual acreditei, com pena embora De abandonar a Crença que esposara, — A minha aspiração de cada hora.

Crença é o perfume dalma que se enflora Com a luz divina, resplendente e rara Da Fé, única Luz da única Aurora, Que as trevas mais compactas aclara.

Revendo os dias tristes do Passado, Vi que troquei a Fé pela Ironia, Nos desvios e excessos da Razão;

Antes, porém, não fôsse tão ousado, Pois nem sempre a Razão profunda e fria Alivia ou consola o Coração.



ARTUR AZEVEDO.

Natural do Maranhão. Nascido a 7 de julho de 1855 e falecido na cidade do Rio de Janeiro a 22 de outubro de 1908. Diretor geral do Ministério da Viação. Poeta, come-

diógrafo, jornalista e crítico. Membro da Academia Brasileira, onde ocupou a cadeira de Martins Pena.

# Miniaturas da Sociedade elegante

I

Adriano Gonçalves de Macedo, Homem de cabedais e alma sem siso, Penetrou no seu quarto com um sorriso As dez horas da noite, muito a mêdo.

Uma carta de amante — era um segrêdo — Ia abri-la, e assim era preciso, Que a sua espôsa, dama de juizo. Não na visse nem mesmo por brinquedo:

Dona Corália Augusta Colavida, Estaria nessa hora recolhida? Levantou uma cortina, devagar... Mas, que tragédia após êsse perigo... Viu que a espôsa beijava um seu amigo, Sôbre o divã da sala de jantar.

II

No belo palacete do Furtado, Palestrava a galante Mariquita Com um pelintra afetado, assaz catita, Bacharel delambido e enamorado.

De sôbre a grande cômoda bonita, Toma o moço um livrinho encadernado, Revirando-o nas mãos, interessado, Mas a jovem retoma-o, muito aflita:

— "Esse livro, Antonico, é meu breviário!" Dí-lo a êle num riso de falsário, Toma-o de novo às suas mãos trementes:

Abriu-o. Mais o olhava e mais se ria... Era um compêndio de pornografia, Recamado de quadros indecentes.

Ш

Dom Castilho, notável latinista, Realizara alentada conferência, Sôbre rígido assunto moralista, Protegido dos membros da regência.

Foi um sucesso. E a espôsa Ana Fulgência, Nêle via uma grande alma de artista, Louvando-lhe a utilíssima existência De homem probo e notável publicista.

Que primor de moral! e os companheiros Escritores, poetas, conselheiros, Foram levar-lhe um abraço camarada.

Numa corrida louca, esses senhores Foram achá-lo em seus trajes menores, No apartamento escuro da criada...



AUGUSTO DE LIMA.

Poeta mineiro, nascido em Sabará, Minas, em 5 de abril de 1859 e desencarnado no Rio de Janeiro em 22 de abril de 1938. Magistrado integro, orador e publicista, mi-

litou na Política e foi membro de realce da Academia de Letras, onde ocupou a cadeira de França Júnior.

#### O doce missionário

Sertão hostil. Agreste serrania.
Tendo por companhia
A cruz do Nazareno, humilde e solitário,
Alí vivia Anchieta, o doce missionário,
Carinhoso pastor, espelho de bondade,
Abençoando o bem, perdoando a maldade,
Servo amado de Deus, imitador de Assis,
Que na humildade achara a vida mais feliz.

Naquele dia, Era intenso o calor. Ninguém! Nem uma sombra se movia, Tudo era languidez, desânimo e torpor. Além se divisava a solidão da estrada, Amarela de pó, tristonha e desolada. Na clareira, onde o Sol feria os vegetais, Viam-se florescer bromélias e boninas, E elevando-se aos céus, esguios espinhais Implorando piedade às amplidões divinas...

Eis que o irmão de Jesus, o humilde pegureiro Avista um mensageiro. Dirige-se-lhe à casa, Pisando vagaroso o chão que o Sol abrasa.

— "Meu protetor, — diz êle — o bom pagé, Convertido por vós à luz da vossa fé, Que tem oferecido a Deus o seu amor, Agoniza na taba, ao longe, em aflição. Êle espera de vós a paz do coração E implora lhe leveis a bênção do Senhor."

— "Oh! doce filho meu, que vindes de passagem, Que Jesus vos ampare, ao têrmo da viagem..."

E isso dizendo, o pastor, prestamente Toma da humilde cruz do Mártir do Calvário, Abandonando o ninho agreste e solitário, Para arrancar à dor o pobre penitente.

Há solidão na estrada, Ferem-lhe os pés as pontas dos espinhos. Que penosa jornada, Em tão rudes e aspérrimos caminhos!...

Pairam no ar excessos de calor, Nem árvores umbrosas e nem fontes, Sòmente o Sol ferino e destruidor, Que calcina, inflamando os horizontes. Eis que a sêde o devora; Entretanto, o pastor não se deplora; A terna e meiga efígie de Jesus E'-lhe paz e alimento, amparo e luz.

Numa férvida prece, 
Êle ainda agradece:

— "Sê bendito, Senhor, por tudo o que nos dás, 
Seja alegria ou dor, tudo é ventura e paz. 
Eu vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, 
No azulíneo do céu, no cálice das rosas, 
Na corola de luz de tôdas as florinhas, 
No canto, todo amor, das meigas avezinhas, 
Na estação outonal, na loura Primavera, 
No coração do bom, que te ama e te venera, 
Na vibração dos sons, na irradiação da luz, 
Na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz...

Tudo vive a mostrar tua pródiga bondade, Eterno Pai de amor, de luz e caridade.

Abençoados são o inverno que traz frio E os calores do Sol nas estações do estio...

Terminando a sorrir a espontânea oração, Inspirada em tão santa devoção, Anchieta escuta em tôrno os mais sutis rumores

Eis que nos arredores, Congregam-se apressadas Tôdas as avezinhas,

E, asas aconchegadas,
Juntinhas,
Numa ideal combinação
Formam um pálio protetor,
Cobrindo o doce irmão
Que ia ofertar amor,
Luz e consolação,
Em nome do Senhor.

82

Pelos caminhos,
Foi-se aumentando
O alado bando
Dos bondosos e ternos passarinhos,
Aureolando com amor o Discípulo Amado,
Modesto, casto, humilde e isento de pecado,
Que ia seguindo,
Lábios sorrindo,
Em meiga mansuetude.

O enviado do bem e da virtude Agradecia ao céu, o coração em luz, Evolando-se puro ao seio de Jesus.

Chegara ao seu destino. Ia caindo o dia... No poente de paz e de harmonia, Brilhava nova luz feita de crença e amor: Era a bênção dos céus, a bênção do Senhor...

#### O santo de Assis

AUGUSTO DE LIMA.

No suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos inda existe, Com a mesma luz divina dos seus traços, Glorificando as dores da alma triste, Repartindo a Virtude, a Graça e os Dons Que a palavra divina do Cordeiro Prometeu aos pacíficos e aos bons Do mundo inteiro...

Uma nova Porciúncula, dourada Pelos astros de mística alvorada, Aí se rejubila, Sob a paz de Jesus, terna e tranqüila, Derramando no Além ignorado Os sonhos de Virtude e Perfeição, Daquela mesma Umbria do passado, Cheia de encantamento e de oração.

A luz dos sóis da etérea natureza, Numa doce e ideal Eucaristia, O Espôso da Pobreza No seu manto de amor e de alegria Inda abre os braços para os pecadores...

"Irmão Sol, irmãos Anjos, Irmão Flores, Não nos cansemos de glorificar A caridade imensa do Senhor, Sua sabedoria e seu amor, Procurando salvar Os nossos irmãos Homens mergulhados Entre as noites sombrias dos Pecados!..." E à voz suave e dúlcida do Santo, A Terra escura e triste se povoa De anjos de amor, que enxugam todo o pranto E que levam consigo Todo o consôlo amigo Da Esperança no céu, singela e boa..."

Das paragens etéreas
Da sua ideal igreja,
São Francisco de Assis abraça e beija
O homem que sofre tôdas as misérias.
Amparando-lhe a alma combalida
Nos desertos de lágrimas da Vida,
E o conduz
Ao regaço divino de Jesus!...

Santo de Assis, divino "poverello",
Nas amarguras do meu pesadelo
De vaidade do mundo, que devasta
Todo o bem, vi tua luz singela e casta
Beijando as minhas lepras asquerosas...
Uma chuva de lírios e de rosas
Lavou-me o coração de pecador
E guardei para sempre o teu amor.

Santo de Assis, irmão da Caridade, Que me curaste as lepras e a cegueira, Depois da morte, à luz da imensidade, Quero ainda abençoar-te a vida inteira...



AUGUSTO DOS ANJOS.

Paraibano. Nasceu em 1884 e desencarnou em 1914, como professor no Colégio Pedro II. Inconfundível pela bizarria da técnica, bem como dos assuntos de sua

predileção, deixou um só livro — Eu — que foi, aliás, suficiente para lhe dar personalidade original.

#### Voz do Infinito

1

No excêntrico labor das minhas normas Na Terra, muita vez, me consumia Perquirindo nas leis da biologia As expressões orgânicas das formas.

> O fenômeno apenas, porque o fundo Do númeno às eviternas rutilâncias, Eram partes do Todo nas Substâncias Desde o estado prodrômico do mundo.

PARNASO DE ALEM-TÚMULO

E com o espírito absconso em paroxismos, No ígneo incêndio de batalha acesa, Via Deus adstrito à Natureza, Deus era a lei de eternos transformismos.

> Concepção panteística, englobando As substâncias tôdas na Unidade, Perpetuando-se em continuidade, A essência onicriadora reformando.

O corpo desde o embrião inicial, Era um mero atavismo revivendo; A alma era a molécula, sofrendo, Afastada do Todo Universal;

> Dominava-me todo o mêdo horrível, Do meu viver, que eu via transtornado: Eu era um átomo individualizado Em cerebralidade putrescível.

À luz dessa dourada ignorância, E com certezas lógicas, numéricas, Notava as pestilências cadavéricas Iguais à carne angélica da infância;

> A sutilez do arminho que se veste, A coroa aromática das flores, Irmanadas aos pútridos fedores De emanações pestíferas da peste!

Extravagância e excesso jamais visto, De idéia que esteriliza e desensina, Loucura que igualava Messalina À pureza lirial da Mãe do Cristo.

> Assim vivi na presunção que via, Dos acumes da ciência e do saber Os princípios genéricos do ser, No pantanal da lama que eu vivia.

Vi, porém, a matéria apodrecer, E na individualidade indivisível Ouvi a voz esplêndida e terrível Da luz, na luz etérica, a dizer: II

"Louco que emerges de apodrecimentos. Alma pobre, esquelético fantasma Que gastaste a energia do teu plasma Em combates estéreis, famulentos...

Em teus dias inúteis, fôste apenas Um corvo ou sanguessuga de defuntos, Vendo sòmente a cárie dos conjuntos, Entre as sombras das lágrimas terrenas.

> Vias os teus iguais, iguais aos odres Onde se guarda o fragmento imuado, De todo o estêrco que apavora o mundo E as ruins exalações dos corpos podres.

E tanto viste os corpos e as matérias No esterquilínio generalizados, E os instintos hidrófobos, danados, Em meio de excrecências e misérias,

> Que corrompeste a íntima saúde Da tua alma cegada de amargores, Que na Terra não viu os esplendores E as luzes ignóvomas da virtude.

Olhos cegos às chamas da bondade De Deus e à divinal misericórdia, Que espalha o bem e as auras da concórdia No coração de tôda a humanidade.

> Descansa, agora, vibrião das ruínas, Esquece o verme, as carnes, os estrumes, Retempera-te em meio dos perfumes Cantando a luz das amplidões divinas."

> > Ш

Calou-se a voz. E sufocando gritos, Filhos do pranto que me espedaçava, Reconheci que a vida continuava Infinita, em eternos infinitos!

#### A Dor

AUGUSTO DOS ANJOS.

Donde vem essa fôrça absoluta, Que é a dor insaciável que estraçalha Com a inflexibilidade da metralha, Que inutiliza os corpos para a luta;

Clava feroz, terrivelmente hirsuta, Com antropofagismos de batalha, Ferindo aritmética, sem falha, È que incessantemente nos perscruta?

Não nasce de um desígnio divino, Nem de fatalidades do destino Que destrói nossas células sensitivas;

Vem-nos dos próprios males que engendramos, Em cujo ignoto báratro afundamos, Através de existências sucessivas.

#### Vozes de uma sombra

AUGUSTO DOS ANJOS.

Donde venho? Das eras remotíssimas, Das substâncias elementaríssimas, Emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, Da confusão dos sêres embrionários, Das células minúsculas, das bactérias.

> Venho da fonte eterna das origens, No turbilhão de tôdas as vertigens Em transubstanciações, fundas e enormes; Do silêncio da mónada invisível, De tetro e fundo abismo, negro e horrível, Vitalizando corpos multiformes.

Sei que evolvi e sei que sou oriundo Do trabalho telúrico do mundo, Da Terra no vultoso e imenso abdômen; Sofri, desde as intensas torpitudes Das larvas microscópicas e rudes, A infinita desgraça de ser homem.

> Na Terra, apenas fui terrível prêsa, Na simbiose da dor e da tristeza, Durante penosíssimos minutos; A dor, essa tirânica incendiária, Abatia-me a vida solitária Como se eu fôsse o bruto entre os mais brutos.

Depois, voltei dêsse laboratório, Onde me revolvi como infusório, Como animálculo inferior e obscuro, Té atingir a evolução dos sêres Conscientes de todos os deveres, Descortinando as luzes do futuro.

E vejo os meus incógnitos problemas Iguais a horrendos e fatais dilemas, Enígmas insolúveis e profundos; Sombra egressa de lousa dura e fria, Grito ao mundo o meu grito que se alia A todos os anseios gemebundos: —

"Homem! por mais que gastes teus fosfatos Não saberás, analisando os fatos, Inda que desintegres energias, Porque existem o completo e o incompleto, Como é que em homem se transforma o feto Entre os duzentos e setenta dias.

> A flor da laranjeira, a asa do inseto, Um estafermo e um Tales de Mileto, Como existiram, não perceberás; E nem compreenderás como se opera A mutação do inverno em primavera, E a transubstanciação da guerra em paz;

Como vivem o novo e o obsoleto, O ângulo obtuso e o ângulo reto Dentro das linhas da geometria; O cérebro de Miguel Ângelo nas artes, E o espírito profundo de Descartes No eterno estudo da filosofia.

> Porque existem as crianças e os macróbios Nas coletividades dos micróbios Que fazem a vida enfêrma e a vida sã; Os antigos remédios alopatas E as modernas dosagens homeopatas, Produto da experiência de Haneman.

A psíquica-análise freudiana
Tentando aprofundar a alma humana
Com a mais requintadíssima vaidade,
E as teorias do espiritualismo
Enchendo os homens todos de ótimismo,
Mostrando as luzes da imortalidade.

Como vive o canário junto ao corvo, Um céu iluminado e um inferno torvo Nos absconsos refolhos da consciência; O laconismo e a prolixidade, A atividade e a inatividade, A noite da ignorância e o sol da ciência.

As epidermes e as aponevroses, As grandes atonias e as nevroses, As atrações e as grandes repulsões, Que reunindo os átomos no solo Tecem a evolução de pólo a pólo, Em prodigiosas manifestações;

> Como os degenerados blastodermas Criam a descendência dos palermas No lupanar das pobres meretrizes, Junto dos palacetes higiênicos, Onde entre gozos fúlgidos e edênicos Cresce a alegre progênie dos felizes.

Os lombricoides mínimos, os vermes, Em contraposição com os paquidermes, Assombrosas antíteses no mundo; E' o gigante e o germe originário, São os milhares de óvulos de um ovário, Onde há sòmente um óvulo fecundo.

> A alma pura do Cristo e a de Tibério, Vaso de carne podre, o cemitério, E o jardim rescendendo de perfumes; O doloroso e tetro cataclismo Da beleza louçã do organismo, Repleto de dejetos e de estrumes.

As coisas sustanciais e as coisas ôcas, As idéias conexas e as loucas, A teoria cristã e Augusto Comte; E o desconhecido e o devassado, E o que é limitado e o ilimitado Na ótica ilusória do horizonte.

> Os terrenos povoados e o deserto, Aquilo que está longe e o que está perto; O que é desmarcado e o que tem marca; A funda simpatia e a antipatia, As atrofias e a hipertrofia, Como as tuberculoses e a anasarca.

Os fenômenos todos geológicos, Psíquicos, científicos, sociológicos, Que inspiram pavor e inspiram mêdo; Homem! por mais que a idéia tua gastes, Na solução de todos os contrastes, Não saberás o cósmico segrêdo.

> E apesar da teoria a mais abstrusa Dessa ciência inicial, confusa, Dos materialísticos ateus, Caminharás lutando além da cova, Para a Vida que eterna se renova, Buscando as perfeições do Amor em Deus.

### Voz humana

AUGUSTO DOS ANJOS.

Uma voz. Duas vozes. Outras vozes. Milhões de vozes. Cosmopolitismos. Gritos de feras em paroxismos, Uivando subjugadas e ferozes.

E' a voz humana em intérminas nevroses, Seja nas concepções dos ateísmos, Ou mesmo vinculada a gnosticismos Nos singultos preagônicos, atrozes.

E' nessa eterna súplica angustiada, Que eu vejo a dor em gozos, insaciada, Nutrir-se de famélicos prazeres.

A dor, que gargalhando em nossas dores, E' a obreira que tece os esplendores Da evolução onímoda dos sêres.

#### Alma

AUGUSTO DOS ANJOS.

Nos combates ciclópicos, titânicos, Que eu às vêzes na Terra empreendia, Nos domínios da psicologia, Buscava as almas, sêres inorgânicos;

Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, Nos distúrbios sutis da hipocondria, Nas defectividades da estesia, Nos instintos soezes e tirânicos.

Sòmente achava corpos na existência, E o sangue em contínua efervescência Com impulsos terríficos e tredos.

Enceguecido, e louco então que eu era, Que não via dos astros à monera, As luzes dalma em trágicos segredos.

### Análise

AUGUSTO DOS ANJOS.

Oh! que desdita estranha a de nascermos Nas sombras melancólicas dos ermos, Nos recantos dos mundos inferiores, Onde a luz é penumbra tênue e vaga, Que, sem vigor, fraquíssima, se apaga Ao furação indômito das dores.

> Voracidade onde a alma se mergulha, Apoucado Narciso que se orgulha Na profundeza ignota dos abismos Da carne, que, estrambótica apodrece; Que atrofiada, hipertrófica, parece Cataclismo dos grandes cataclismos.

Agrilhoarmo-nos ao fogo dos instintos, Serpentes entre escrófulas e helmintos, Na hediondez dos mórbidos sensualismos, Tendo a alma — centelha, luz e chama — Amalgamada em pântanos de lama, Em sexualidades e histerismos.

> Misturarmos clarões de sentimentos Entre visceras, nervos, tegumentos, Na agregação da carne e dos humores, Atrocidade das atrocidades; Enegrecermos luminosidades Na macabra esterqueira dos tumores.

E nisto achar fantásticos prazeres, Ilusão hiperbólica dos sêres Bestializados, materializados; Espíritos em ânsias retroativas. No transcorrer das vidas sucessivas, Nas ferezas do instinto, atassalhados...

> Mas a análise crua do que eu via, Hedionda lição de anatomia, E' mais que uma atrevida aberração; Que se quebre o escalpelo de meus versos: Entreguemos a Deus seus universos, Que elaboram a eterna evolução.

# Evolução

AUGUSTO DOS ANJOS.

Se devassássemos os labirintos Dos eternos princípios embrionários, A cadeia de impulsos e de instintos, Rudimentos dos sêres planetários;

> Tudo o que a poeira cósmica elabora Em sua atividade interminável, O anseio da vida, a onda sonora Que percorre o espaço imensurável;

Veríamos o evolver dos elementos, Das origens às súbitas asceses, Transformando-se em luz, em sentimentos, No assombroso prodígio das esteses;

> No profundo silêncio dos inermes, Inferiores e rudimentares, Nos rochedos, nas plantas e nos vermes, A mesma luz dos corpos estelares!

E' que, dos invisíveis microcosmos, Ao monólito enorme das idades. Tudo é clarão da evolução dos cosmos, Imensidade nas imensidades!

> Nós já fomos os germes doutras eras, Enjaulados no cárcere das lutas; Viemos do princípio das moneras, Buscando as perfeições absolutas.

### Homo

AUGUSTO DOS ANJOS.

I

Ao meu tétrico olhar abominável, O homem era o fruto abstruso da ânsia, Heterogeneidades da Substância, Argamassando um Todo miserável.

Psiquê exótica, indeterminável Na mais remota epíspase da infância, Desde a mais abscôndita reentrância Da sua embriogenia detestável.

Do intravascular princípio informe, Larva repugnante e vermiforme, Nos íntimos recôncavos da placenta,

A quietação dos túmulos inermes, Era um feixe de mónadas de vermes, Dissolvidas na terra famulenta. п

Após a introspecção do Além da Morte, Vendo o húmus que as próprias vértebras come, Devorar com atra e hórrida, árdega fome, Minhas carnes em lúbrico transporte,

Vi que o "ego" era o alento flâmeo e forte Da luz mental que a morte não consome. Não há luta mavórtica que o dome, Ou venenada lâmina que o corte.

Depois da estercorária microbiana, De que a Terra obnóxia se engalana Nos ergástulos do Infinitesimal,

Volve o espírito ao páramo celeste, Onde a deífica essência se reveste Da substância fluida, universal.

# Incógnita

AUGUSTO DOS ANJOS.

Porque misterioso, incompreensível Vomito ainda em náuseas para o mundo Todo o fel, tôda a bílis do iracundo, Se eu já não tenho a bílis putrescível?

Insondável arcano! por que inundo Todo o meu ser exótico e ultra-sensível Na luz, e ainda idolatro o gôsto horrível De apostrofar o pobre corpo imundo?

Fluidos teledinâmicos me servem, Transmitindo as idéias que me fervem No cérebro candente, ígneo, em brasa...

De que concavidade do Universo Vem-me o açoite flamívomo do verso, Chama da mesma chama que me abrasa?

## Número infinito

AUGUSTO DOS ANJOS.

Sístoles e diástoles derradeiras No hirto peito, rígido e gelado; E eu via o Último Número extenuado, Estertorando sôbre as montureiras.

Interregno, escuridão, ânsia e inferneiras; Depois o ar, o oxigênio eterizado, E depois do oxigênio o ilimitado, Resplendente clarão de horas primeiras.

Busquei a última visão das vistas fôscas, O Derradeiro Número entre as môscas, A camada telúrica adstrito;

E eu, vítima dútil da desgraça, Vi que cada minuto que se passa E' nova luz do Número Infinito.

# "Ego sum"

AUGUSTO DOS ANJOS.

Eu sou quem sou. Extremamente injusto Seria, então, se não vos declarasse, Se vos mentisse, se mistificasse No anonimato, sendo eu o Augusto.

Sou eu que, com intelecto de arbusto, Jamais cri e por mais que o procurasse, Quer com Darwin, com Haeckel, com Laplace, Levantar-me do leito de Procusto.

Sou eu, que a rota etérica transponho Com a rapidez fantástica do sonho, Inexprimível nas termologias,

O mesmo triste e estrábico produto, Atramente a gemer a mágoa e o luto, Nas mais contrárias idiosincrasias.

### Dentro da noite

AUGUSTO DOS ANJOS.

Noite. A Terra volvo. E, lúcido, entro Em relação com o mundo onde concentro Meu espírito na queixa atordoadora Da prisioneira, da perpétua grade, — A misérrima e pobre humanidade, Aterradoramente sofredora!

Ausculto a humana dor, que hórrida sinto, Dalma quebrando o cárcere do instinto, Buscando ávida a luz. Por mais que sonde, Mais o enígma do mundo se lhe aviva, Em diferenciação definitiva, Mais a luz desejada se lhe esconde!

E' o quadro mesológico, tremendo, De tudo o que ficou no abismo horrendo Da tenebrosa noite dos gemidos; São os uivos dos instintos jamais hartos, As dores espasmódicas dos partos, A desgraça dos úteros falidos.

E' a ânsia afrodisíaca das bôcas, Que nas bestialidades se unem loucas Às bactérias mais vis, ambas trocando As dolorosas mágoas dos enfermos, Sentindo-se em seus leitos como em ermos, Deplorando o destino miserando. São os ais dos leprosos desprezados,
Tendo os seus organismos devastados
Pela insaciabilidade dos micróbios,
Vendo cair-lhes os membros carcomidos,
Verminados, cruéis, apodrecidos,
Plantando a dor no chão dos seus cenóbios...

E' o grito, o anseio, a lágrima do homem Agrilhoado aos prantos que o consomem, Prêso às dores que se lhe agrilhoaram; E' a imprecação de todos os lamentos Dentro do mundo de padecimentos, Dos desejos que não se realizaram.

Pábulo sou dessa horrível agonia E por milagres da hiperestesia Experimento, além das catacumbas, Essa angústia indomável, atrocíssima, Junto da emanação requintadíssima Do ácido sulfídrico das tumbas.

Trazendo dentro dalma envoltos na ânsia, Asco e dó, piedade e repugnância Pelo espírito e o corpo nauseabundo; E com os meus pensamentos desconexos, Vejo a guerra pestífera dos sexos, Abominando as coisas dêste mundo.

Terra!... e vem-me fortes cheiros acres, Como o cheiro do sangue dos massacres, Fétido, coagulado, decomposto, Escorrendo num campo de batalhas Onde as almas se vestem de mortalhas, Desde o sol-pôsto, ao próximo sol-pôsto.

Apavora-me o horror dessa miséria E fujo da imundície da matéria, Onde traguei meus grandes amargores; Fujo... E ainda transpondo o Azul sereno, Sinto em minhalma o tóxico, o veneno Do infortúnio dos sêres sofredores.

### Homem - célula

AUGUSTO DOS ANJOS.

O homem é a célula ainda escravizada Nos turbilhões das lutas cognitivas, Egressa do arsenal de fôrças vivas Que chamamos a estática do nada.

Sob transformações consecutivas, Vem dessa Origem indeterminada, Onde se oculta a luz indecifrada Dos princípios das luzes coletivas.

Vem através do Todo de elementos, Em sucessivos aperfeiçoamentos, Nas conquistas da Personalidade,

Até achar a Perfeição profunda E indivisível, pura, e se confunda, No transcendentalismo da Unidade.

### Na imensidade

AUGUSTO DOS ANJOS.

Alma humana, alma humana, tu que dormes Entre os grandes colossos desconformes Da carne, essa voraz liberticida, Dêsse teu escafandro de albuminas, Em tua mesquinhez não imaginas A intensidade esplêndida da Vida!

Inda não vês e eu vejo panoramas De luz em gigantescos amalgamas De sóis, nas regiões imensuráveis, Auscultando os espaços mais profundos Na sinfonia harmônica dos mundos, Singrando a luz de céus incomparáveis.

Do teu laboratório de arterites, De gangliomas, úlceras, nevrites Ao lado de humaníssimas vaidades, Não podes perceber as ressonâncias, Quinta-essências de tôdas as substâncias Na fluidez das eletricidades. Aqui não há vertigens de nevróticos, Nem bisonhos aspectos de cloróticos Nas estradas de eternos otimismos! A vida é o espetáculo de grandezas, Submersão nas fluídicas belezas, Envergando os etéreos organismos.

Ante a minhalma fulgem ideogramas, Pensamentos radiosos como chamas, Combinações no Mundo das Imagens; São vibrações das almas evolvidas E que, concretizadas e reunidas, Formam luminosíssimas païsagens...

Em pleno espaço — Imensidades de ânsias, Sem aritmologias das distâncias, Sem limites, sem número, sem fim! Deus e Pai, ó Artista Inimitável, Deixai meu ser esdrúxulo, execrável, No prolongado e edênico festim!

# "Alter ego"

AUGUSTO DOS ANJOS.

Da morte estranha que devora as vidas, Eis-me longe dos rudes estertores, Sem guardar os micróbios homicidas De eternos atavismos destruidores.

Tenho outro ser talhado pelas dores De tôdas minhas células falidas, Que se putrefizeram consumidas Com os seus instintos atordoadores.

Não sou o homúnculo da hominal espécie, Da terrígena raça que padece Das mais pungentes heteromorfias.

Mas contérmino à carne, que me aterra, Envolvo-me nos fluidos maus da Terra, E sou o espectro das anomalias.

### Aos fracos da vontade

AUGUSTO DOS ANJOS.

Homem, levanta o véu do teu futuro, Troca o prazer sensualista e obscuro Pelo conhecimento da Verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo E abandona o Desejo moribundo Pelo poder da tua divindade.

Teu corpo é todo um orbe grande e vasto: Livra-o do mal onífero, nefasto, Com a espada de tôdas as virtudes; Que o sol da tua mente, eterno esplenda, Dando a teu mundo a mágica oferenda Da alegria em divinas plenitudes.

Deixa o conjunto de ancestralidades
Da carne — o eterno símbolo do Hades —
Onde o espírito clama, sofre e chora:
Deixa que as tuas glândulas do pranto
Te salvem no cadinho sacrossanto
Da lágrima pungente e redentora.

Mas, sobretudo, observa o pensamento, Fonte da fôrça e altíssimo elemento, Em que tôda molécula se cria: Éle faz da existência túmulo abjeto, Ou um jardim luminoso e predileto, De arcangélicas flores de Harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, Mas faze de tua alma um grande império De beleza, de paz e de saúde: Que as tuas agregações moleculares Vivam livres de todos os pesares, Com os tônicos sagrados da Virtude.

Tua vontade esclarecida e forte Triunfará das angústias e da morte Além dos planos tristes da matéria, Mas a tua vontade enfraquecida E' a meretriz nos báratros da vida, Amarrada no catre da miséria!

#### Ao homem

AUGUSTO DOS ANJOS.

Tu não és fôrça nêurica sòmente, Movimentando células de argila; Lama de sangue e cal, que se aniquila Nos abismos do Nada eternamente;

E's mais, és muito mais, és a cintila Do Céu, a alma da luz resplandecente, Que um mistério implacável e inclemente Amortalhou na carne atra e intranqüila.

Apesar das verdades fisiológicas, Reflexas das ações psicológicas, Dessa tua pessérrima existência,

E's um ser imortal e responsável, Que tens a liberdade incontestável E as lições da verdade na consciência.

### Matéria cósmica

AUGUSTO DOS ANJOS.

Glória à matéria cósmica, a energia Potencial que dá vida aos elementos, Base de portentosos movimentos Onde a Forma se acaba e principia.

Sistematização dos argumentos Que elucidam a Teleologia: Dentro da fôrça cósmica se cria A fonte-máter dos conhecimentos.

Ela é o Od ignoto, o éter divino, Onde Deus grava a história do destino Dos seus feitos de Amor no Amor imersos.

Livro onde o Criador Inimitável Grava com o pensamento almo e insondável, Seus poemas de sêres e universos.

# Raça adâmica

AUGUSTO DOS ANJOS.

A civilização traz o gravame Da origem remotíssima dos Ārias, Estirpe das escórias planetárias, Segregadas num mundo amargo e infame.

Arvore genealógica de párias, Faz-se mister que o cárcere a conclame, Para a reparação e para o exame Dos seus crimes nas quedas milenárias.

Foi essa raça podre de miséria Que fez nascer na carne deletéria A esperança nos céus inesquecídos;

Removendo fantásticos tropeços, Fez da Terra o caminho dos progressos, Mas um mundo de deuses decaídos.

#### A subconsciência

AUGUSTO DOS ANJOS.

Há, sim, a inconsciência prodigiosa Que guarda infinitésimas ocorrências De tôdas as transcorridas existências Do espírito quando sofre, luta e goza.

Ela é a registradora misteriosa Do subjetivismo das essências, Consciência de tôdas as consciências, Fora de tôda a sensação nervosa.

Câmara da memória independente, Arquiva tudo rigorosamente Sem massas cerebrais organizadas,

Que o neurônio oblitera por momentos, Mas que é o conjunto dos conhecimentos Das nossas vidas estratificadas.

# Espírito

AUGUSTO DOS ANJOS.

Busca a Ciência o Ser pelos ossuários, No órgão morto, impassível, atro e mudo; No labor anatômico, no estudo Do germe, em seus impulsos embrionários;

Mas, só encontra os vermes-funcionários No seu trabalho infame, horrendo e rudo, De consumir as podridões de tudo, Nos seus medonhos ágapes mortuários.

No meio triste de cadaverinas Acha-se apenas ruína sôbre ruínas, Como o bolor e o môfo sob as heras;

A alma que é Vibração, Vida e Essência, Está nas luzes da sobrevivência, No transcendentalismo das esferas.

#### Vida e morte

AUGUSTO DOS ANJOS.

A morte é como um fato resultante Das ações de um fenômeno vulgar, Desorganização molecular, Fim das fôrças do plasma agonizante.

Mas a vida a si mesma se garante Na sua eternidade singular, E em sua transcendência vai buscar A luz do espaço, fúlgida e distante!

Vida e Morte — fenômenos divinos, Na ascendência de todos os destinos, Do portentoso amor de Deus oriundos...

Vida e Morte — Presente eterno da Ânsia, Ou condição diversa da substância, Que manifesta o espírito nos mundos.

## Nos véus da carne

AUGUSTO DOS ANJOS.

Na ilusão material da carne espúria, Sob o acervo das células taradas, Choram de dor as almas condenadas Ao cárcere de lágrima e penúria.

> Entre as sombras das míseras estradas, Vê-se a guerra da inveja e da luxúria, Esfacelando com medonha fúria O coração das almas bem formadas.

E' nesse turbilhão de dor e de ânsia Que o homem procura a eterna substância Da verdade suprema, alta, imortal.

> Deixando corpos pelos cemitérios, A alma decifra o livro dos mistérios De luz e amor da vida universal.

## Homem da Terra

AUGUSTO DOS ANJOS.

Na sombra abjeta e espêssa das estradas, Vive o homem da Terra adormecido, No horrendo pesadelo de um vencido Entre milhões de células taradas.

Prantos sinistros! Loucas gargalhadas, Pavorosos esgares de gemido, E lá vai o fantasma embrutecido Pelas sombras de lôbregas jornadas.

Homem da Terra! trágico segrêdo De Miséria, de Horror, de Ânsia e de Mêdo, Feito à noite de enígma profundo!...

Anjo da Sombra, mísero e perverso, És o sentenciado do Universo Na grade organogênica do mundo.

### Guerra

AUGUSTO DOS ANJOS.

A torva geração do Ódio e da Guerra, Embora a Paz suavíssima a conclame, Faz dos homens do mundo amargo e infame, Assanhados carnívoros da Terra.

E' a alma da bêsta que se desenterra Dos milênios de treva e de gravame, Sem um raio de Paz e Amor que a inflame No cárcere de sombra em que se encerra.

Bêsta que pede em tom grave e profundo, Carne para os prostíbulos do mundo, Carne para os canhões da luta inglória;

E em vão reclama luz a Humanidade, Porque o monstro da infâmia e da impiedade, Grava com lôdo as páginas da História.

#### Nas sombras

AUGUSTO DOS ANJOS.

Bombardeios. Canhões. Trevas. Muralhas. E rasteja o dragão horrendo e informe, Espælhando a miséria e o luto enorme Em miserabilíssimas batalhas.

Visões Apocalípticas do mal, Desenhadas por corvos vagabundos, Gritam a dor de povos moribundos Na sinistra hecatombe universal.

A civilização do desconfôrto, De mentira e veneno cerebrais, Vai carpindo nos tristes funerais Do seu fausto de sombra, amargo e morto.

Quadros de sangue, lágrimas e horrores Ávassalam de dor o mundo inteiro, E' o triunfo terrível do coveiro, Ossuários tremendos sob as flores.

Enquanto a desventura chora inerme, O homem filosófico ou sem nome, Morre de frio e fel, de sêde e fome, Nas vitórias fantásticas do verme.

Ai de vós nos abismos da aflição, Sem o raio de luz da crença amiga: Desventurado aquêle que prossiga Sem o Cristo de Amor no coração.

## Confissão

AUGUSTO DOS ANJOS.

Também eu, mísero espectro das dores No escafandro das células cativas, Não encontrei a luz das fôrças vivas, Apesar de ingentíssimos labôres.

Bem distante das causas positivas, Na visão dos micróbios destruidores, Senti sòmente angústias e estertores, No turbilhão das sombras negativas.

Foi preciso "morrer" no campo inglório, Para encontrar êsse laboratório Das grandezas dum novo transformismo!

A Ciência sincera é grande e augusta, Mas só a Fé, na estrada eterna e justa, Tem a chave do Céu, vencendo o abismo!...

#### Homem - verme

AUGUSTO DOS ANJOS.

Desolação. Terror e morticínio. O homem sôfrego e bruto, de ânsia em ânsia, Sofre agora a sinistra ressonância De sua inclinação para o extermínio.

E' o doloroso e trágico domínio Do "homo homini lupus" da ignorância, Exaltando a vaidade sem substância, Ídolo podre sôbre o esterquilínio.

Por tôda parte, escorre o sangue horrível, Ao crepitar de rúbidos incêndios, Sôbre a idéia cristã medrando em germe.

Em quase tudo, o pântano terrível, De lôdo e lama, em sombra e vilipêndios, Atestando as vitórias do homem-verme!

# Gratidão à Leopoldina (\*)

AUGUSTO DOS ANJOS.

Sem o vulcão de dor de hórridas lavas, Beija, Augusto, êste solo generoso, Que te guardou no seio carinhoso O escafandro das células escravas.

FO LA CLA CARACT

Aqui, buscaste o campo de repouso, Depois das vagas ríspidas e bravas No mundo áspero e vão, que detestavas. E onde sorveste o cálice amargoso.

Volta, Augusto, do pó que envolve as tumbas, Proclama a vida além das catacumbas, Nas maravilhas de seus resplendores.

Ajoelha-te e lembra o último abrigo, Esquece o travo do tormento antigo E escula a destra de teus benfeitores.

<sup>(\*)</sup> Poesia recebida em 18 de junho de 1940, em Leopoldina, onde foi sepultado o poeta.

# Civilização em ruínas

AUGUSTO DOS ANJOS.

A civilização horrenda em ruínas, Deixa agora escapar o horrendo fruto De miséria e de dor, de pranto e luto, Feito de sânie e de cadaverinas.

Em vão, sôbre o Calvário áspero e bruto, Sangrou Jesus em lágrimas divinas, Sob as ofensas torpes e tigrinas, A tentarem-lhe o espírito incorrupto.

Saturada de débito e gravame, A civilização amarga e infame, Suicida-se num báratro profundo...

Porque na luz dos círculos da Terra, Nos turbilhões fatídicos da guerra, Ainda é Caim que impera sôbre o mundo.

## A Lei

AUGUSTO DOS ANJOS.

Em reflexões misérrimas, absorto, Raciocinava: — "O último tormento E' regressar à carne e ao sofrimento Sem o triste fenômeno do abôrto!...

Tôda a amargura dalma é o desconfôrto De retornar ao corpo famulento, E apagar tôda a luz do pensamento Nas células de um mundo amargo e morto!...

Mas, uma voz da luz dos grandes mundos, Em conceitos sublimes e profundos, Respondeu-me em acentos colossais:

— "Verme que volves dos esterquilínios, Cessa a miséria de teus raciocínios, Não insultes as leis universais."

# No crepúsculo da Civilização

AUGUSTO DOS ANJOS.

A civilização do ódio e da guerra, Amortalhada em trevas e gravame, Ressuscita o dragão horrendo e infame Que multiplica as lágrimas da Terra!

Por mais se esforce a fé e se conclame A humanidade às luzes que ela encerra, Mais surge o homem terrestre que se aferra Ao ódio, embora o Espírito reclame.

Sob as ciências tristes e bastardas, Chora a viuvez ao côro das bombardas, Trôa o canhão, de novo brande o açoite!

E o Mestre Amado, como Jeremias, Chora sôbre o amargor dos vossos dias, Antevendo o pavor da vossa noite.

## A um observador materialista

AUGUSTO DOS ANJOS.

Busca o talão dos velhos calendários. Desde o instante infeliz de Adão e Eva, Encontrarás teus gritos solitários, Enfrentando o pavor da mesma treva.

Sempre a dúvida estranha que se ceva De terríveis problemas multifários, O mistério da célula primeva, Os impulsos dos sonhos embrionários.

Pára, amigo... Não sigas na consulta: O detalhe anatômico te insulta, A molécula morta desafia.

Se não tens coração que aceite a crença, Espera a mão da morte excelsa, e pensa, Que a carne volve ao pó exangue e fria.

## Ante o Calvário

AUGUSTO DOS ANJOS.

Da terra do Calvário ardente e adusta, Entre prantos pungentes, o Cordeiro Da Verdade e da Luz do mundo inteiro, Vive o martírio de sua alma augusta.

Sôbre a cruz infamérrima se ajusta A crueldade do espírito rasteiro Do homem, que é sempre o tigre carniceiro, Enquanto grita a turba ignara e injusta.

Depois de vinte séculos ingratos, Multiplicando Herodes e Pilatos, Inda se sentem as lágrimas divinas;

Pois, embora o Direito, o Livro e a Toga, A humanidade infame inda se afoga No sangue podre das carnificinas.



AUTA DE SOUZA.

Poetisa norte-rio-grandense, prematuramente desencarnada em 1901, com 25 anos. Talento promissor, lira suavissima, não 1 h e conhecemos *Hôrto*, editado em París, em 1910.

Sabemos, contudo, que foi um espírito sofredor, melancólico, de sensibilidade delicadíssima, qual se evidencia agora nestas produções.

# Almas dilaceradas

Quando, em dores, na Terra inda vivia Caminhando em aspérrimas estradas, Via prêsas do pranto e da agonia, Almas feridas e dilaceradas.

Escutava a miséria que gemia Dentro da noite de ânsias torturadas, Treva espêssa da senda tão sombria Das criaturas desesperançadas. E eu que era irmã dos grandes sofredores, Sofria crendo que tais amargores Encontrariam têrmos desejados.

E confiada na crença que tivera, Cheguei à luz da eterna primavera, Onde há paz para os pobres desgraçados.

### Contrastes

AUTA DE SOUZA.

Existe tanta dor desconhecida Ferindo as almas pelo mundo em fora, Tanto amargor de espírito que chora Em cansaços nas lutas pela vida;

> E há também os reflexos da aurora De ventura, que torna a alma florida, A alegria fulgente e estremecida, Aureolada de luz confortadora.

Há, porém, tanta dor em demasia, Sobrepujando instantes de alegria, Tal desalento e tantas desventuras,

> Que aquêle que envenena-se no gôzo Deve fugir das horas de repouso, Minorando as alheias amarguras.

## Mágoa

AUTA DE SOUZA.

Muitas vêzes sonhei na Terra ingrata O paraíso doce da ventura, Vendo sòmente o espinho da amargura Que as nossas tristes lágrimas desata;

Sòmente a dor intérmina que mata A alegria mais lúcida e mais pura, O veneno da acerba desventura Que fere em nós a aspiração mais grata.

Se apenas vi, porém, a mágoa intensa Que rouba a luz, o amor, a paz e a crença, E' que a dor da minhalma em tudo eu via.

E aumentava minha íntima tristeza Vendo em tudo, na própria natureza, A mesma dor que eu tanto padecia.

## Hora extrema

AUTA DE SOUZA.

Quando exalei meus últimos alentos Nesse mundo de mágoas e de dores, Senti meu ser fugindo aos amargores Dos meus dias tristonhos e nevoentos.

A tortura dos últimos momentos Era o fim dos meus sonhos promissores; Do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, Que se extinguia em atros sofrimentos.

Senti, porém, minhalma sofredora Mergulhada nas brisas de uma aurora, Sem as sombras da dor e da agonia...

Então parti, serena e jubilosa, Em demanda da estrada esplendorosa Que nos conduz às plagas da harmonia!

# Em paz

AUTA DE SOUZA.

Tanto roguei a paz consoladora, Durante os meus amargos sofrimentos, Elevando a Jesus meus pensamentos, Que recebi a paz confortadora!...

Sentindo-me feliz, ditosa agora, Nessas paragens de deslumbramentos, Onde terminam todos os tormentos Que inundam de amargor a alma que chora.

Jesus! doce Jesus meigo e bondoso, Quanto agradeço a paz que concedestes Ao meu viver tristonho e doloroso!

E dêsse lindo oásis encantado, Canto de luz dos páramos celestes, Bendigo o vosso amor ilimitado!

## Em êxtase

AUTA DE SOUZA.

Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, Abrasada de amor eu viveria Sorvendo a luz do cálix da harmonia, Em paz serena, eterna e derradeira!...

Por teu amor, Jesus, inda quisera Volver ao pó da carne dos mortais, Para cantar a terna primavera Do teu amor nas lutas terrenais,

Depois da treva espêssa da amargura; Para exaltar as luzes que me deste Na cariciosa e doce paz celeste, Meu tesouro de fúlgida ventura;

Para contar tua bondade imensa Aos meus irmãos, os homens pecadores Mergulhados na noite da descrença, Nos abismos dos males e das dores;

Para falar a tôdas as criaturas, Da tua alma esplendente de bondade, Afastando as amargas desventuras Do coração da pobre humanidade!

Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, Abrasada de amor eu viveria, Sorvendo a luz do cálix da harmonia, Em paz serena, eterna e derradeira!...

#### Mãe

AUTA DE SOUZA.

Oh! minha santa māe! era bem certo Que entre as preces maternas estendias As tuas mãos sôbre os meus tristes dias, Quando na Terra — que era o meu deserto.

Nos instantes de dor, bem que eu sentia As tuas asas de Anjo da Ternura, Pairando sôbre a minha desventura Feita de prantos e melancolia.

Flor ressequida eu era, e tu o orvalho Que me nutria, pobre e empalecida; Era a tua alma a luz da minha vida, Meu tesouro, meu dúlcido agasalho!...

Ai de mim sem a tua alma bondosa, Que me dava a promessa da esperança, Raio de luz, de amor e de bonança, Na escuridão da vida dolorosa.

E que felicidade doce e pura, A que senti após a treva e a morte, Findo o terror da minha negra sorte, Quando vi teu sorriso de ventura!

Então, senti que as Mães são mensageiras De Maria, Mãe de anjos e de flores, E Mãe das nossas Mães cheias de amores, Nossas meigas e eternas companheiras!...

### Prece

AUTA DE SOUZA.

Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, Aos corações dos pobres sofredores Mergulhados nos prantos da amargura.

Derramai vossa luz, tôda esplendores Da imensidade, da radiosa altura, Da região ditosa da ventura Sôbre a sombra dos cárceres das dores!

Mãe! excelsa Mãe de anjos celestes, Mais amor, dêsse amor que já nos destes, Queremos nós em cada novo dia;

Vós que mudais em flores os espinhos, Transformai tôda a treva dos caminhos Em clarões refulgentes de alegria.

### Adeus

AUTA DE SOUZA.

O sino plange em terna suavidade, No ambiente balsâmico da igreja; Entre as naves, no altar, em tudo adeja O perfume dos goivos da saudade.

Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade; E a alma que regressou do exílio beija A luz que resplandece, que viceja, Na catedral azul da imensidade.

"Adeus, Terra das minhas desventuras... Adeus, amados meus..." — diz nas alturas A alma liberta, o azul do céu singrando...

Adeus... — choram as rosas desfolhadas,
Adeus... — clamam as vozes desoladas
De quem ficou no exílio solucando...

### Almas

AUTA DE SOUZA.

Oh! solitário das estradas, Desventurado pensador, Há no caminho "almas penadas" Que vão clamando desoladas A dor e o pranto, o pranto e a dor!...

Vós, que o silêncio amais no mundo, Em orações ao pé do altar, Sob as arcadas silenciosas, Almas feridas, desditosas, Oram convosco a soluçar.

Ao descansardes, meditando, A sombra de árvores em flor, Sabei que às vêzes sois seguidos Pelas angústias dos gemidos, De almas chagadas no amargor.

Clareie a luz do sol nascente, Negreje a treva na amplidão, Gemem na Terra muitos sêres Pelos amargos padeceres Depois da morte, na aflição.

Dai-lhes dos vossos pensamentos Consolação que adoce a dor, Dai um confôrto à desventura, A prece cheia de ternura, Algo de afeto, algo de amor!...

# Almas de virgens

AUTA DE SOUZA.

Andam sombras errando abandonadas Ao pé das lousas e das covas frias, Almas de pobres freiras desamadas, Perambulando pelas sacristias.

Almas das que não foram desposadas, Como bandos de rôlas erradias, Angélicas visões de bem-amadas, Mortas na aurora rútila dos dias...

Virgens mortas! Tristíssimas oblatas De um sacrário de luz piedoso e santo, Que sonhais entre os tálamos celestes,

Entoai nos céus as tristes serenatas Com as vossas roxas túnicas de pranto, Cantando à luz do amor que não tivestes!...

### Carta intima

AUTA DE SOUZA.

Escuta, meu irmão! Pelo caminho Da miséria terrestre, há muitas dores; Muito fel, muita sombra, muito espinho, Entre falsos prazeres tentadores.

Há feridas que sangram... Há pavores De órfãos sem lar, sem pão e sem carinho: Confortemos os pobres sofredores, Não te guardes no espírito mesquinho!

Jesus há-de sorrir com o teu sorriso, Quando faças no mundo o bem preciso, Pelo que sofre em desesperação.

Todo o bem que plantares nessa vida, Há-de esperar tua alma redimida Nos caminhos de luz e redenção!

### Maria

AUTA DE SOUZA.

Tôda a expressão de ternura Do mundo de provação, Nos céus ditosos procura A sua excelsa afeição.

Consôlo das mães piedosas, Cheias de mágoa e de pranto, Sôbre quem atira as rosas Do seu Amor sacrossanto.

Ninguém diz, ninguém traduz Essa visão da Harmonia, Visão de paz e de luz, Paz dos céus! Ave-Maria!

# Mensagem fraterna

AUTA DE SOUZA.

Meu irmão: Tuas preces mais singelas São ouvidas no espaço ilimitado, Mas sei que às vêzes choras, consternado, Ao silêncio da fôrça que interpelas.

Volve ao teu templo interno abandonado, — À mais alta de tôdas as capelas — E as respostas mais lúcidas e belas Hão de trazer-te alegre e deslumbrado.

Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a fôrça eterna da consolação;

Compreenderás a dor que te domina, Como a linguagem pura e peregrina Da voz de Deus, em luz de redenção.

### Vinde!

AUTA DE SOUZA.

Todo anseio da crença acalma as dores, Tôda prece é uma luz para quem chora, A oração é o caminho côr de aurora Para o sonho dos pobres pecadores!...

Oh! corações que a lágrima devora! Vinde através dos rudes amargores, Cantar na luz dos grandes esplendores, Vossa iluminação de cada hora!...

Vinde rememorar no espaço infindo, Neste Lar de Jesus, ditoso e lindo, As desventuras para bendizê-las...

Feliz o coração sereno e forte, Que triunfa da lágrima e da morte, Palpitando na esfera das estrêlas!...

## O Senhor vem...

AUTA DE SOUZA.

E eis que Éle chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade; Veste o manto do amor e da verdade, E percorre o silêncio do caminho.

Vem ao nosso amargoso torvelinho, Traz às sombras da vida a claridade, E os próprios sofrimentos da impiedade São as bênçãos de luz do seu carinho.

Como o Sol que dá vida sem alarde, Vem o Senhor que nunca chega tarde, E protege a miséria mais sombria.

file chega. E o amor se perpetua... E' por isso que o homem continua Ressurgindo da treva a cada dia.



B. LOPES.

Natural do Estado do Rio de Janeiro. Nasceu a 18 de ja-

neiro de 1859, na cidade de Rio Bonito. Funcionário Público aposentado.

# Miragens celestes

1

Sublimes atmosferas, Luminosas, rarefeitas, Sem as medidas estreitas Das horas que marcam eras.

E as almas puras, eleitas, Quais flores das primaveras, Buscando vão as esferas Das alegrias perfeitas. Vão tôdas, espaço em fora, Como lírios côr da aurora, Modelados pela dor.

E onde passam sorridentes Abrem-se rosas virentes, Rosas de paz e de amor.

п

Uma campina de flores Em pleno espaço infinito, Onde desperta um precito De um pesadelo de dores.

Envergara o sambenito Dos pedintes sofredores, Vivera entre os amargores De um sofrimento bendito.

E nessa etérea campina Recebe a esmola divina, Nesse batismo de luz;

Recebendo entre outros gozos, Dos lábios de anjos formosos, O ósculo de Jesus.

## Cromos

B. LOPES.

Na alcova desguarnecida, Sôbre uma enxêrga, a doente Soluça como quem sente O fim nevoento da vida.

Beija-lhe a filha inocente, Minúscula, embevecida, Mirando-a enternecida, Dizendo-lhe docemente: —

"Não chores mais mamãezinha: Vou dar minha bonequinha À santa lá do altar;

E com esta minha promessa, Ela há de vir bem depressa Para a senhora sarar." п

O mendigo desprezado Olha as estrêlas e chora, Pois sente que se enamora Do firmamento estrelado.

Ao seu Jesus bem-amado, Cheio de lágrimas, ora, E pede, suplica, implora Perdão para o seu pecado.

Vêem-se raios formosos, Dimanando luminosos, Do clarão da sua fé;

E lá dos céus abençoa Sua alma singela e boa, O Jesus que êle não vê.



BATISTA CEPELOS.

Poeta paulista, desencarnou no Rio de Janeiro, em 1915, atribuindo-se a suicídio o en-

contro do seu corpo entre pedras de uma rocha, na rua Pedro Américo. Esta versão parece confirmar-se agora nestes sonetos.

### Sonetos

I

Eu fui pedir à Natureza, um dia, Que me desse um consôlo a tantas dores; Desalentado e triste, pressenti-a Cansada e triste como os sofredores.

Encaminhei-me à porta da Agonia, Corroído por chagas interiores, Buscando a morte que me aparecia Como o têrmo anelado aos dissabores.

Desvendando êsse trágico segrêdo, Que a alma decifra, pávida de mêdo, Com ansiedade e temores dos galés... Mas ah! que atroz remorso me persegue! Choro, soluço, clamo e êle me segue Nesse abismo que se abre ante os meus pés.

II

Ninguém ouve na Terra êsse lamento Da minha dor imensa, incompreendida, Nas pavorosas trevas desta vida Em que eu julgava achar o Esquecimento.

Tenebrosa, essa noite indefinida, Cheia de tempestade e sofrimento, No país do Pavor e do Tormento Onde chora a minhalma enceguecida.

Onde o não-ser, a paz calma e serena, Que me traria o bálsamo a esta pena Interminável, rude, dolorosa?

Ninguém! Uma só voz não me responde! Sinto sòmente a treva que me esconde Na vastidão da noite tormentosa...

Ш

Sirva-vos de escarmento a dor que trago Na minhalma infeliz e sofredora, Este padecimento com que pago O desvio da estrada salvadora.

Aqui sòmente ampara-me êsse vago Pressentimento de uma nova aurora, Quando terei os bens, o brando afago Da Luz, que está na dor depuradora.

Agora, sim! depois de tantos anos De tormentos em meio aos desenganos, Espero o sol de novas alvoradas,

De existências de pranto e de miséria, Para beber no cálix da matéria As essências das dores renegadas!



BELMIRO BRAGA.

Nasceu a 7 de janeiro de 1870, em Juiz de Fora, Minas, e ai desencarnou. Iniciou-se na vida comercial e foi, depois, notário público. Poeta, comedió-

grafo e jornalista nato. Popularizou-se sobretudo, pela singeleza e espontaneidade da sua musa. Era membro de realce da Academia Mineira de Letras.

### Rimas de outro mundo

I

Cheguei feliz ao meu pôrto, Estou mais moço e mais forte, Encontrei paz e confôrto Na vida, depois da morte. Eis as rimas de outro norte, Que escreve o poeta morto.

II

Com a ignorância proterva, Que a morte é o fim, o homem pensa, Julgando no talo de erva A paisagem linda e imensa. Ah! feliz o que conserva As luzes doces da crença. Ш

Quanta gente corre, corre, Ansiosa atrás do prazer, Sonha e chora, luta e morre Sem jamais o conhecer. Não há ninguém que se forre, Sôbre a terra, ao padecer.

IV

Fecha a bôlsa da ambição, Não corras atrás da sorte, Venera a mão que te exorte Nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão. Ninguém se acaba com a morte.

V

No mundo vale quem tem Um cifrão de prata ou de ouro; Mas, da morte ao sorvedouro Jamais escapa ninguém! No céu só vale o tesouro Daquele que fez o bem.

VI

Que a tua alma em preces arda No fogo da devoção. Deus é Pai que nunca tarda No caminho da aflição. Nas mágoas do mundo, guarda A fé do teu coração. VII

Entre a fé e o fanatismo, Muito espírito se engana: A primeira ampara e irmana, O segundo é o dogmatismo, Goela aberta de um abismo Na estrada da vida humana.

VIII

A Terra, para quem sente, Inda é tôrre de Babel, Onde a prática desmente As ilusões do papel. Muita bôca sorridente, Corações de lôdo e fel.

IX

Suporta a dor que te cobre Na estrada espinhosa e má, Quem é rico, quem é nobre, A essa estrada voltará. E' uma ventura ser pobre, Com a bênção que Deus nos dá.

X

Na vida sempre supus, Sem muita filosofia, Que, em prol do reino da luz, Basta na Terra sombria, Que o homem siga a Jesus, Que a mulher siga a Maria.

### Bilhetes

BELMIRO BRAGA.

Se tens o leve agasalho Do santo calor da crença, Exemplifica o trabalho Sem cuidar da recompensa.

Não peças aprovação Do mundo pobre e enganado, Recorda que o mundo vão E' um grande necessitado.

Vais procurar a ventura? Toma cuidado: os caminhos São crivados de amargura, Atapetados de espinhos.

Acalma-te na aflição, Modera-te na alegria, Não prendas o coração Nos laços da fantasia.

No curso de aquisições, Não vivas correndo a êsmo; Esquece as inquietações, Toma posse de ti mesmo. Recorda que a tua vida E' sempre uma grande escola; Muita fronte encanecida E' fronte de criançola.

Não perguntes ao passado Pela sombra, pela dor, O caminho é ilimitado, Eterna a fonte do amor.

Olha o monte luminoso, Que é símbolo sacrossanto!... Quem desce é riso enganoso, Quem sobe é suor e pranto.

Não te aflijas. A bonança E' flor de sabedoria, Não te esqueças que a esperança E' a bênção de cada dia.

No impulso que te conduz, Age sempre com bondade, Todo esfôrço com Jesus E' vida na eternidade.

# Quadras

BELMIRO BRAGA

Ai de quem busca o deserto De torturas da descrença: — Morrer é sentir de perto A vida profunda e imensa.

Depois da miséria humana Sôbre a terra transitória, Lastimo quanto se engana O ouro da falsa glória.

Dinheiro do mundo vão, Mentiras da vaidade, Não trazem ao coração A luz da felicidade.

Bem pobre é a cabeça tonta Dos perversos e usurários, Que morrem fazendo conta Nas cruzes de seus rosários.

E' ditosa no caminho Alegre como ninguém, A mão terna do carinho Que vive espalhando o bem.

Angústias, derrotas, danos, Tudo isso tenho visto. Só não vejo desenganos Na estrada de Jesus-Cristo.



BITTENCOURT SAMPAIO.

Sergipano, nascido na cidade de Laranjeiras, desencarnou no Rio de Janeiro em 1895. Foi político ativo, deputado por sua província em duas legislaturas

e Presidente do Espírito Santo. Diretor da Biblioteca Nacional e jornalista de mérito.

A fonte de onde respigamos êstes dados, aponta *Poesias*, (1859) e *Flores Silvestres* (1860), mas omite a maior das suas obras, que é *A Divina Epopéia*, ou seja o Evangelho de João, em magníficos versos brancos, tais como êstes. Mas... é que Bittencourt Sampaio foi, no último quartel da vida terrena, um dos mais brilhantes e destemerosos paladinos da Revelação Espírita. E, como tal, ainda hoje se manifesta, por dar-nos obras como *Jesus perante a Cristandade*, verdadeiro poema em prosa.

# A Virgem

Vós sois no mundo a estrêla da esperança, A salvação dos náufragos da vida; A custódia das almas sofredoras, Consolação e paz dos desterrados Do venturoso aprisco das ovelhas De Jesus-Cristo, o Filho muito amado! Fanal radioso aos pobres degredados,

Anjo guiador dos homens desgarrados Do evangelho de luz do Filho vosso. Virgem formosa e pura da bondade, Providência dos fracos pecadores. Astro de amor na noite dos abismos. Clarão que sôbre as trevas da cegueira Expulsa a escuridão das consciências! Virgem da piedade e da pureza, Estendei vossos bracos tutelares A humanidade inteira, que padece, Espíritos na treva das angústias. No tenebroso báratro das dores. Mergulhados nas tredas tempestades Do mal, que obscurece-lhes a vista; Cegos desventurados, caminhando Em busca de outras noites mais escuras. Legião de penitentes voluntários, Afastados do amor e da verdade. Fugitivos da luz que os esclarece! Anjo da caridade e da virtude, Estendei vossas asas luminosas Sôbre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam. Apiedai-vos dos frágeis caminhantes. Iluminai os cérebros descrentes. Fortalecei a fé dos vacilantes. Clareai as sendas obscurecidas Dos que se vão nos pântanos dos vícios!... Existem almas miseras que choram Amarradas ao potro das torturas. Os corações farpeados de amarguras... Enxugai-lhes as lágrimas penosas! Virgem imaculada de ternura, Abençoai os mansos e os humildes Que acima de ouropéis enganadores, Põem o amor de Jesus, eterno e puro! Dulcificai as mágoas que laceram Pobres almas aflitas na voragem Das provações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem pura, o vosso manto Constelado de tôdas as virtudes, Sôbre a nudez de tantos sofrimentos Que espedaçam as almas exiladas No orbe da expiação que regenera... Ele será a luz resplandecente Sôbre a miséria dos padecimentos. Afastando amarguras, concedendo Claridades a estradas pedregosas... Confôrto às almas tristes dêste mundo,

Pôrto de seguranca aos viajantes, Clarão de sol nas trevas mais espêssas, Farol brilhante iluminando os trilhos De todos os viajores que caminham Pela mão de Jesus, doce e bondosa; O pão miraculoso, repartido Entre os esfomeados e os sedentos De paz, que os acalente e os conforte! Virgem, Mãe de Jesus, anjo de amor, Vinde a nós que na luta fraquejamos, Ajudai-nos afim de que a vençamos... Vinde, piedosa Virgem de bondade, Cremos em vós, na vossa alma magnânima! Vinde!... dai-nos mais fôrça e mais coragem, Derramai sôbre nós o eflúvio santo Do vosso amor, que ampara e que redime... Vinde a nós! nossas almas vos esperam, Almas de filhos míseros que sofrem. Atendei nossas súplicas, Senhora, Providência da pobre humanidade!...

# A Maria

BITTENCOURT SAMPAIO.

Eis-nos, Senhora, a pobre caravana Em fervorosas súplicas, reunida. Implorando a piedade, a paz e a vida. De vossa caridade soberana.

Fortalecei-nos a alma dolorida Na redenção da iniquidade humana, Com o bálsamo da crença que promana Das luzes da bondade esclarecida.

Providência de todos os aflitos, Ouvi dos céus ditosos e infinitos, Nossas sinceras preces ao Senhor...

Que a nossa caravana da Verdade Colabore no Bem da humanidade, Neste banquete místico do amor.

### Às filhas da Terra

BITTENCOURT SAMPAIO.

Do Seu trono de luzes e de rosas, A Rainha dos Anjos meiga e pura, Estende os braços para a desventura, Que campeia nas sendas espinhosas.

Ela conhece as lágrimas penosas E recebe a oração da alma insegura, Inundando de amor e de ternura As feridas cruéis e dolorosas.

Filhas da Terra, mães, irmãs, espôsas, No turbilhão dos homens e das coisas, Imitai-A na dor do vosso trilho!...

Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, E encontrareis no íntimo das almas, A alegria do reino de Seu Filho!

# A Virgem

BITTENCOURT SAMPAIO.

Do teu trono de róseas alvoradas, Estende, mãe bendita, as mãos radiosas Sôbre a angústia das sendas escabrosas Onde choram as mães atormentadas.

Mãe de tôdas as mães infortunadas, Com tua alma de arminhos e de rosas, Mitiga a dor das almas desditosas Entre as sombras de míseras estradas.

Anjo consolador dos desterrados, Conforta os corações encarcerados Nas algemas do mundo amargo e aflito.

Ao teu olhar, as lágrimas da guerra E os quadros de amargor que andam na Terra, São caminhos de luz para o Infinito.



CARMEN CINIRA.

### Minha luz

Eu era, Dor, a alma rubra e inquieta, A pomba predileta Do prazer, da ilusão e da alegria... Meu coração, alegre cotovia, Saudava alvoroçado O segrêdo da noite e a luz clara do dia, Quando chegaste de mansinho, Pisando sutilmente o meu caminho...

E eu te enxerguei, despreocupada, Em meu engano, em minha fantasia: Primeiramente, Fôste austera e inclemente, A um dos belos tesouros que eu possuía E mo roubaste para sempre... Em fúria iconoclasta, Como o simúm que arrasta As cidades repletas de tesouros Confundindo-as no pó, Fôste aos meus ídolos mais caros, Destruindo-os sem dó.

Prosseguiste oh divina estatuária,
Na tua obra silente e solitária,
E quebraste
Minhas citaras de ouro,
Meus mármores de Paros,
Meus cofres de alabastros,
Minhas bonecas de biscuí,
Minhas estatuetas singulares...
E humilhaste
Meus sonhos de mulher e de menina,
Que eu pusera nos astros
Em meio às melodias estelares!

Mas, desde que chegaste, Fôste a sombra divina Que acompanhou meus passos ao sepulcro...

Tudo sofri
Oh Dor, por te querer,
Porque depois que vieste
Qual pássaro celeste
Para abrir rosas de sangue no meu peito,
Encheste a minha vida
De um estupendo prazer, quase perfeito!

Aos poucos me ensinaste a abandonar
Meus prazeres fictícios,
Trocando-os pela luz dos sacrifícios!
Por tudo eu te bendigo oh Dor depuradora,
Porque representaste em meu destino
De alma sofredora,
O fanal peregrino
Que me guiou constantemente
Através das estradas espinhosas
Para as manhãs radiosas
Da Luz Resplandecente...

Sê, pois, bendita oh Dor linda e gloriosa, Pois da volúpia dos teus braços, Vim pelas mãos da morte complacente Para a vida sublime dos espaços!...

# Aos Espíritos consoladores

CARMEN CINIRA.

Donde éreis vós, oh formas imprecisas De arcanjos tutelares, Cujas vozes suaves como brisas Trouxeram-me nas dores, Do auge no meu sofrer, nos meus penares, A irradiação de um brando refrigério?!...

Frontes aureoladas de esplendores, Sêres cheios de amor e de mistério, Cujas mãos compassivas Ungiram meu coração resignado Com o bálsamo do olvido do passado, E com os místicos olores Das meigas sempre-vivas Da fé mais luminosa e mais ardente...

Seríeis o fantasma imaginário
Da mórbida exaltação dalma do crente?
Não, porque sois os cireneus piedosos
Dos que vão em demanda do Calvário
Da Redenção, nos sofrimentos rudes;
Vindes das mais remotas altitudes
De sublimados mundos luminosos!...

Sêres do Amor, jamais traduziria
O cântico de luz
Que trouxestes ao leito da agonia
Que eu transpus
Cheia de desenganos e gemidos!...
Verto ainda os meus prantos comovidos
Lembrando-me do vosso Stradivárius,
Repetindo as cadências dos hinários
Dos orbes da Ventura e da Harmonia,
Onde habitais, glorificando o Amor
Que dalma faz um ninho de alegria
E um foco de esplendor!

Em que sol deslumbrante, em qual esfera, Viveis a vossa eterna primavera? Oh irmãos consoladores, Que vindes confortar os pecadores Penitentes da vida transitória, Dai-me um pouco de luz da vossa glória, Estendei-me uma única migalha Da vossa paz, que nutre e que agasalha Os corações iguais ao meu!...

Tenho sêde do amor que enfeita o céu! Espíritos da luz radiosa e infinda, Quero ter dessa luz resplandecente, Todavia, imortal; Minhalma é fraca e pobre ainda; E quero embriagar-me inteiramente Com os vinhos da alegria celestial.

# Cigarra morta

CARMEN CINIRA.

Chamam-me agora aí
Cigarra morta,
E não podia haver melhor definição,
Porque caí estonteada à porta
Do castelo em ruínas,
Do desencanto e da desilusão!...

Minhas futilidades pequeninas...

Meus grandes desenganos...
Eu mesma inda não sei
Se é ventura morrer na flor dos anos...
Sei apenas que choro
O tempo que perdi,
Cantando em demasia a carne inùtilmente;
E vivo aqui, sòmente,
De quanto idealizei
De belo, de perfeito, grande e santo.
Que inda hei de realizar
Com a rima do meu verso e a gôta do meu pranto.

Dá-me fôrça, Senhor,
Para concretizar meu anseio de amor:
Evita-me a saudade
Da minha improdutiva mocidade!
Eu não quero sentir,
Como cigarra que era,
A falta das canículas doiradas
Pela luz de ridente primavera.
Já que tombei cansada de cantar,
Calando amargamente,
Perdoa, Deus de Amor, o meu pecado:
Que eu olvide a cigarra do passado,
Para ser uma abelha previdente.

### Era uma vez...

CARMEN CINIRA.

Era uma vez Carmen Cinira, Um coração Cheio de sonho e flor, que, mal se abrira Nos jardins encantados da ilusão... Estraçalhou-se para sempre Na voragem Das trevas, dos abrolhos!...

Era uma vez Carmen Cinira...
Uma suposta imagem
Da perene alegria,
Mas que trouxe em seus olhos.
Eternamente,
Essa amarga expressão de alma doente,
Cheia de pranto e de melancolia!...
Carmen Cinira! Carmen Cinira!
Que é da minha cigarra cantadeira?
Embalde te procuro.
Porque cantaste assim a vida inteira,
Cigarra distraída do futuro?

Perturbada,
Aturdida,
Busco a mim mesma aqui nestoutra vida...
Onde estou, onde estou?
Minha vida terrena se acabou
E sinto outra existência revelada!

Não sei porque me sinto amargurada...
Sinto que a luz me guia
Para a paz, para um mundo de alegria.
Mas oh imortalidade,
Se na Terra eu te via
Como a aurora divina da verdade,
Não julguei que inda a morte me abriria
Esse cenário deslumbrante
De outros sóis e de outros sêres,
E vejo agora
Que não amei bastante,
E não cumpri à risca os meus deveres!

A fagulha de crença Que eu possuía, Devia transformar-se em fornalha imensa De fé consoladora, E incendiar-me para ser luzeiro.

Mas, oh Senhor da paz confortadora, Eu vi chegar o dia derradeiro Em minha dor, na máscara de festa, E a morte me apanhou Como se apanha uma ave na floresta. Experimento a grande liberdade! Todavia, Senhor, ampara-me e protege Minha triste humildade!

Eu te agradeço a paz que já me deste, Mais eis que ainda te imploro comovida, Porque me sinto em fraca segurança; Deixa que eu guarde ainda nesta vida Meu escrínio de estrêlas da Esperança.

# A juventude

CARMEN CINIRA.

Juventude linda e ardente,
Mocidade querida que eu exorto,
Meu coração de carne, êsse está morto,
Mas minhalma que é eterna está presente.
Zelai pelo plantio, oh juventude,
Das flores perfumadas da virtude,
Pois após os trabalhos terminados
Em nosso ermos e últimos caminhos,
Ai! como nos ferem os espinhos
Das belas rosas rubras dos pecados!

# O viajor e a Fé

CARMEN CINIRA.

- "Donde vens, viajor triste e cansado?""Venho da terra estéril da ilusão."
- "Que trazes?"
- "A miséria do pecado, De alma ferida e morto o coração. Ah! quem me dera a bênção da esperança, Quem me dera consôlo à desventura!"

Mas a fé generosa, humilde e mansa, Deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura:

— "Vem ao Mestre que ampara os pobrezinhos, Que esclarece e conforta os sofredores!... Pois com o mundo uma flor tem mil espinhos, Mas com Jesus um espinho tem mil flores!"

# 0 sinal

CARMEN CINIRA.

Quando chegamos do País do Gôzo, Nossa alma sem repouso Traz o sinal das trevas do pecado.

Nossa alegria é um riso envenenado. A palavra disfarça o coração E a nossa dor é desesperação.

Tudo é sombra. A verdade não tem voz. Muita vez, tudo é queda dentro em nós.

Mas os que vêm do Mundo dos Deveres Guardam a luz de místicos prazeres. Não têm palmas da terra impenitente... Como tudo, porém, é diferente!...

Sua alegria é um fruto adocicado, Sua palavra é um livro iluminado, Sua dor alivia as outras dores.

Trazem o amor de todos os amores, Revelando na vida transitória O sinal do Calvário aberto em glória!



CASIMIRO CUNHA.

Poeta vassourense, nasceu aos 14 de abril de 1880 e desencarnou em 1914. Pobre, muito pobre e cego, ao demais espírita confesso, não teve maior projeção no cenáculo literário do s eu

tempo, mau grado à suavidade da sua musa e inatos talentos literários. Há, na sua existência terrena, uma triste particularidade a assinalar, qual a de haver perdido uma vista aos 14 anos, por acidente, para de todo cegar da outra aos 16. Orfão de pai aos 7 anos, apenas freqüentou escolas primárias. Era um espírito jovial e forte no infortúnio, que êle sabia aproveitar com enobrecimento da sua fé. Se tivesse tido maior cultura, atingiria as maiores culminâncias do firmamento literário.

#### Na eterna luz

Quando parti dêste mundo Em busca da imensidade, A alma ansiosa da Verdade, Do azul imenso dos céus, Fugi do pesar profundo, Lamentando os sofrimentos, As mágoas, os desalentos, Confiado no amor de Deus.

> Mal, porém, abrira os olhos Em meio de luzes puras, Nas radiantes alturas, Em célico resplendor, Compreendi que os abrolhos Que a Terra me oferecera, Eram mesmo a primavera Do meu sonho todo em flor.

Disseram-me então: — "Oh crente Que chegais a estas plagas, Fugindo das grandes vagas Do mar revôlto das lutas, Aportai serenamente Nesta estância do Senhor, Pois aqui existe o amor Nestas almas impolutas!

Aqui existe a pureza,
A meiga flor da Bondade,
O aroma da Caridade
Perfumando os corações;
Não se conhece a torpeza,
Da lâmina — hipocrisia,
Que mata tôda a alegria,
Provocando maldições.

Aquêles que já sofreram No dever nobilitante, Cujo peito sempre amante Só conheceu dissabores; Aquêles que conheceram As feridas dolorosas, Dessas mágoas escabrosas De um triste mundo de dores,

> Encontram nestas moradas Tão formosas, resplendentes, Os clarões resplandecentes De afetos imorredouros! As almas imaculadas Os cercam nas boas vindas, Luminosas, sempre lindas, Ofertando-lhes tesouros:

Os tesouros peregrinos, Formados de amor e luz Do Mestre Amado — Jesus, Arauto do Onipotente; Os reflexos divinos Quais lírios iluminados, Alvos, belos, deificados, Penetrarão sua mente. Acorda, pois, oh vivente, Contempla-te nesta vida, Que tua alma ensandecida Procure a luz que avigora. O Senhor sempre clemente, Concede-te neste instante A bênção dulcificante Do seu amor — doce aurora.

Vai, sacode o pó da estrada Que trilhaste na amargura, Pois agora na ventura Fruirás consolações; Nesta esfera iluminada, Que aportas neste momento, Não verás o sofrimento Retalhando os corações.

> Só verás clarões de luz, A despontar nestas almas Tornadas em belas palmas Das mansões do Criador! Bendize, pois, a Jesus, O Mestre da Caridade, O Luzeiro da Bondade, O grande mestre do Amor!

Então, eu vi que na Terra Em meio da iniquidade, Na tremenda tempestade Das dores e expiações, A nossa alma que erra Tão longe das grandes luzes, Só aproveita das cruzes Das amargas provações.

> Venturoso, abençoei A dor que amaldicoara, Que renegar eu tentara Como os míseros ateus, E feliz então busquei As bênçãos, flores brilhantes, Alvoradas fulgurantes Do amor imenso de Deus.

# Anjinhos

CASIMIRO CUNHA.

Oh mães que chorais na vida
Os vossos ternos anjinhos,
Que quais meigos passarinhos
Cindiram o espaço azul
Deixando-vos sem confôrto,
O peito dilacerado,
O coração desolado,
A alma tristonha e exúl,

Reconhecei que na Terra Só se conhecem as dores, Os prantos, os amargores, As frias noites sem luz; E os vossos filhinhos ternos, Quais centelhas luminosas, São as flores mais formosas Das moradas de Jesus.

Eles são bem mais felizes Nas radiantes alturas, De outras rútilas esferas, Em meio das luzes puras. Pois que vivem imortais Nos espaços deslumbrantes, Quais reflexos brilhantes Das celinas primaveras. Visitam os vossos lares Como gênios protetores, Ofertando-vos as flores Do seu afeto eternal; Osculam-vos ternamente, Infiltrando-vos coragem, Ao transpordes a voragem Do abismo negro do mal;

Alegrai-vos, pois, ao verdes Quando partem sorridentes, Venturosos, inocentes, Como fúlgidos clarões; Eles farão despertar As alvoradas formosas, De luzes esplendorosas Dentro em vossos corações.

### Ascensão

CASIMIRO CUNHA.

Perguntai à flor virente, Às florinhas multicores, Que com mágicos olores Perfumam vosso ambiente,

> O que fazem cá no mundo, Tão viçosas, perfumadas, Pelas sendas desoladas Dêste abismo tão profundo:

Como sorrisos dos céus, Essas flores perfumosas Responderiam formosas: — "Nós marchamos para Deus!"

> A ave que poetiza Com seus cânticos maviosos Vossos campos dadivosos Em beleza que harmoniza,

Se perguntásseis também, Ela vos retrucaria: — "Caminhamos na alegria, Para a Luz e para o Bem". Tudo pois, em ascensão Marcha ao progresso incessante, A alvorada rutilante Da sublime perfeição.

Seguí pois, irmãos terrenos, Nessas trilhas luminosas, Caminhai sempre serenos, Entre lírios, entre rosas;

> Entre os lírios da Bondade, Entre as rosas da Ternura, Espargindo a caridade, Consolando a desventura.

Só assim caminharemos Nessa eterna evolução, E no Bem conquistaremos A suprema perfeição.

# Quadras

CASIMIRO CUNHA.

Ser cego e nada ver Na triste noite escura. E ver depois a luz Da aurora da ventura;

> Chorar na escuridão Em dores mergulhado, E após o sofrimento Ter gôzo ilimitado;

Sorver dentro da treva O fel das amarguras, Depois, buscar o amor Nas lúcidas alturas;

> E' possuir tesouros De paz, de vida e luz, No sacrossanto abrigo Do afeto de Jesus.

# Supremacia da Caridade

CASIMIRO CUNHA.

A fé é a fôrça potente Que desponta nalma crente Elevando-a aos altos céus: Ela é chama abrasadora, Reluzente, redentora, Que nos alça para Deus.

> A esperança é flor virente, Alva estrêla, resplendente, Que ilumina os corações; Que conduz as criaturas As almejadas venturas Entre célicos clarões.

A caridade é o amor, E' o sol que Nosso Senhor Fez raiar claro e fecundo; Alegrando nesta vida A existência dolorida Dos que sofrem neste mundo!

> A fé é um clarão divino, Refulgente, peregrino, Que irrompe trazendo a luz; A caridade é a expressão Da personificação Do Mestre Amado — Jesus!

A esperança é qual lume, Ou capitoso perfume Que nos alenta na dor; A caridade é uma aurora Que resplende a tôda hora, Nada empana o seu fulgor.

> Seja, pois, abençoada Essa fúlgida alvorada A raiar eternamente! Caridade salvadora, Pura bênção redentora Do Senhor Onipotente.

## Versos

CASIMIRO CUNHA.

Vivi na mansão das sombras Desterrado, Na noite das trevas densas Sepultado.

Entrei no sepulcro escuro Nascendo; E dêle fugi feliz, Morrendo.

E' que a vida material E' a prisão Onde a alma é encarcerada Na aflição;

E a vida da alma é a nossa Liberdade; Onde as luzes recebemos Da Verdade.

# Símbolo

CASIMIRO CUNHA.

Sôbre a lama de um monturo Um branco lírio sorria. Alvo, belo, delicado, Perfumando a luz do dia.

> Vendo essa flor cariciosa No pantanal sujo e imundo, Via o símbolo do Bem Entre os males dêste mundo.

Pois entre as trevas e as dores Da vida de provações, Pode existir a bondade Irradiando clarões.

> E o coração que cultiva A caridade e o amor, E' a flor cheia de aromas, Cheia de viço e frescor.

Que mesmo dentro da treva Do mundo ingrato, sem luz, E' lírio resplandecente Do puro amor de Jesus.

# Pensamentos espíritas

CASIMIRO CUNHA.

Dobram sinos a finados, Com mágoa e desolação... Porque não sabem que a morte E' a nossa libertação.

> Tôda a esperança da fé Que vive com a caridade, E' realizada no mundo Da eterna felicidade.

A palavra que reténs E' tua serva querida, Mas aquela que te foge E' dona da tua vida.

> Todo o suicida presume Que a morte é o fim do amargor, Sem saber que o desespêro E' porta para outra dor.

Quem sofre resignado, Após a morte, descansa; Quem luta sem naufragar, Verá decerto a bonança.

> Quem tem a flor da humildade Medrando no coração, Tem o jardim das virtudes Da suprema perfeição.

Volve ao céu todo piedoso, Coração que andas ferido!... Deus cura tôdas as chagas Do mal que tens padecido.

### Sombra e luz

CASIMIRO CUNHA.

Vem a noite, volta o dia, Cresce o brôto, nasce a flor, Vai a dor, surge a alegria Dourando a manhã do Amor.

> Assim, depois da amargura Que a vida terrena traz, A alma encontra na Altura A luz, a ventura e a paz.

# O beijo da morta

CASIMIRO CUNHA.

Para quem viveu na Terra Em meio dos sofredores E sómente frias dores No mundo ingrato colheu, O frio beijo da morte E' o beijo da liberdade, E' um raio de claridade Que vem da altura do céu.

> A vida terrena é a noite Que precede as madrugadas Das regiões aureoladas De amor, de verdade e luz: Sem paradoxo, portanto, O gôzo é o próprio martírio, Que se fez excelso lírio Na existência de Jesus.

> > A morte é a deusa celeste Da vida, da plenitude, Que a alegria da Virtude Faz, linda, desabrochar; Seu beijo é um raio de luz Do dilúculo das alturas, Que na noite de amarguras As almas vem despertar.

# O engano

CASIMIRO CUNHA.

As vêzes diz a ciência Que a crença é engano profundo, Esperando uma outra vida Noutros planos, noutro mundo...

E diz arrogante à Fé:

— "Estás louca! A morte apenas E' o sono eterno e tranquilo Depois das lutas terrenas."

Ao que ela replica humilde:

— "Mais tarde, ciência amiga, Serás o sósia da Fé, Andarás ao lado meu. Se fôr sono, dormiremos, Mas se não fôr, pois não é, De quem será êsse engano? Será meu ou será teu?"

### Flores silvestres

CASIMIRO CUNHA.

Já viste, filho, a floresta Varrida pelas tormentas? Partem-se troncos anosos, Caem copas opulentas.

> Mil árvores grandiosas Esfacelam-se nos ares, Tombam gigantes da selva Venerandos, seculares.

Mas as florinhas silvestres São apenas baloiçadas, Continuando graciosas A tapetar as estradas.

> Zune o vento? geme a selva? Não sabe a pequena flor, Que perfumando o caminho Compõe um hino de amor.

Flores silvestres!... Imagem Dos bons e dos pequeninos, Que sôbre o mundo derramam As graças dos dons divinos.

Na selva da vida humana Caem grandes, poderosos, Arcas repletas de ouro, Os corpos ébrios de gozos. Mas, os humildes da Terra, Dentro da fé que os conduz, Não caem... São refletores Da bondade de Jesus.

> Flores silvestres da vida, Não sabem se há tempestade De ambições e se há no mundo Leis de ódio e iniquidade.

Nos dias mais tormentosos, Sê, filho, como esta flor: Chore o homem, grite o mundo, Palmilha a estrada do amor.

# Ao meu caro Quintão (\*)

CASIMIRO CUNHA.

Quintão, eu sei da saudade Que te aperta o coração, Dos nossos dias passados, Que tão distantes se vão.

Vassouras!... belas paisagens Cheias de vida e de côr, Um céu azul e estrelado Cobrindo uns ninhos de amor.

Àrvores fartas e verdes Pela alfombra dos caminhos, A ermida branca e suave De ternos, doces carinhos.

O nosso amigo Moreira E a sua barbearia, Onde uma vez me encontraste Na minha noite sombria.

Detalhes cariciosos Da vida singela e calma, Vida de encantos divinos Que eu via com os olhos dalma. Meus pobres versos — "Singelos", "Aves implumes" da dor, Que traduziam no mundo O meu pungente amargor.

A minha pobre Carlota, A companheira querida, O raio de claridade Da noite da minha vida.

Os artigos do Bezerra De outros tempos, no "O País", O mestre da Velha Guarda, Unida, forte e feliz.

A tua doce amizade A luz do Consolador, Teu coração generoso De amigo, irmão e mentor.

Ah! Quintão, hoje os meus olhos Embebedam-se de luz, Pelas estradas sublimes Da santa paz de Jesus!

Mas não sei onde a saudade E' mais forte nos seus véus. Se pelas sombras da Terra. Se pelas luzes dos Céus.

<sup>(\*)</sup> Ver nota 1 no final do volume.

# Espiritismo

CASIMIRO CUNHA.

Espiritismo é uma luz Gloriosa, divina e forte, Que clareia tôda a vida E ilumina além da morte.

> E' uma fonte generosa De compreensão compassiva, Derramando em tôda parte O confôrto d'Agua Viva.

E' o templo da caridade Em que a virtude oficia, E onde a bênção da bondade E' flor de eterna alegria.

> E' árvore verde e farta Nos caminhos da esperança, Tôda aberta em flor e fruto De verdade e de bonança.

E' a claridade bendita Do bem que aniquila o mal, O chamamento sublime Da Vida Espiritual.

> Se buscas o Espiritismo, Norteia-te em sua luz: Espiritismo é uma escola, E o Mestre Amado é Jesus.

# Aos companheiros da Doutrina

CASIMIRO CUNHA.

Examinada de perto, A luz da nossa doutrina E' sempre a lição que ensina A paz do caminho certo.

> Necessário é discernir A mistura, a ganga, o véu; Muita vez a água do céu Torna-se em lama, ao cair.

O mal vem de ouvidos moucos Ou de olhos nevoados, Há sempre muitos chamados; Escolhidos? muito poucos.

> Verdade é que o coração Que abrace a nossa doutrina Penetra numa oficina De esfôrço, luta, e ação,

Já não deve andar a êsmo Nas estradas da ilusão, Mas buscando a perfeição Na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa Oração e Vigilância, No bem que é bem substância, Da crença que realiza.

No Evangelho de Jesus, Feliz quem pode guardar A fôrça de realizar Os grandes feitos da Luz.

> Pois que em vosso coração Vivais o labor profundo Daquele que é a Luz do Mundo, — Eis meu desejo de irmão.



CASIMIRO DE ABREU.

Poeta fluminense, desencarnou aos 18 de outubro de 1850, com 23 anos de idade, na cidade de Friburgo. Figura literária das mais típicas do seu

tempo, o autor malogrado de *Primaveras* ainda aqui se afirma no seu profundo quão suave nativismo lírico.

### À minha terra

Que terno sonho dourado Das minhas horas fagueiras, No recanto das palmeiras Do meu querido Brasil! A vida era um dia lindo Num vergel cheio de flores, Cheio de aroma e esplendores Sob um céu primaveril. A infância, um lago tranqüilo Onde começa a existência, Onde os cisnes da inocência Bebem o nectar do amor. A mocidade era um hino De melodias suaves, Formadas de trinos de aves E de perfumes de flor.

O dia, manhã ridente, Numa canção de alvorada; A noite tôda estrelada Após o doce arrebol; E na païsagem querida, Os ramos das laranjeiras E das frondosas mangueiras No meio do ouro do Sol!

> Oh! que clarão dentro dalma, Constantemente cismando, O pensamento sonhando E o coração a cantar, Na delicada harmonia Que nascia da beleza, Do verde da Natureza, Do verde do lindo mar!

Oh! que poema a existência De infância e de mocidade, De ternura e de saudade, De tristeza e de prazer; Igual a um canto sublime, Como uma estrofe inspirada Na noite e na madrugada, Na tarde e no amanhecer.

De tudo me lembro e quanto! A transparência dos lagos, As carícias, os afagos E os beijos de minha mãe! Dos trinos dos pintassilgos, Da melodia das fontes, As nuvens nos horizontes, Perdidos no azul do Além,

Quando eu cruzava as campinas, Sem sombras de sofrimento, Descalço com o peito ao vento Num tempo doce e feliz! Os pessegueiros floridos, As frondes cheias de amora, O manto de luz da aurora, Os pios das juritís!

> Se a morte aniquila o corpo, Não aniquila a lembrança: Jamais se extingue a esperança, Nunca se extingue o sonhar! E à minha terra querida, Recortada de palmeiras, Espero em horas fagueiras Um dia poder voltar.

# A Terra

(Aos pessimistas).

CASIMIRO DE ABREU.

Se há noite escura na Terra, Onde rugem tempestades, Se há tristezas, se há saudades, Amargura e dissabor, Também há dias dourados De sol e de melodias, Esperanças e alegrias, Canções de eterno fulgor!

> A Terra é um mundo ditoso, Um paraíso de amores, Jardim de risos e flores Rolando no céu azul. Um hino de fôrça e vida Palpita em suas entranhas, Retumba pelas montanhas, Ecoa de norte a sul.

Os sonhos da mocidade, As galas da Natureza, Livro de excelsa beleza Com páginas de resplendor, Onde as histórias são cantos De gárrulos passarinhos, Onde as gravuras são ninhos Estampados no verdor; Onde há reis que são poetas, E trovadores alados, Heróis ternos, namorados, Gargantas de ouro a cantar, Saudando a aurora que surge Como ninfa luminosa, A olhar-se tôda orgulhosa No grande espelho do mar!

Onde as princesas são flores, Que se beijam luzidias, Perfumando as pradarias Com seu hálito de amor; Desabrochando às centenas Na estrada que o homem passa, Oferecendo-lhe graça, Sorrindo cheias de olor.

O dia todo é alvorada
De doces encantamentos;
A noite, deslumbramentos
Da Lua em seus brancos véus!
A tarde oscula as estrêlas,
Os astros o sol nascente,
O Sol o prado ridente,
O prado perfuma os céus!...

Quem vive num éden dêsses, E' sempre risonho e forte, Jamais almeja que a morte Na vida o venha tragar; Sabe encontrar a ventura Nesse jardim de pujanças, E enche-se de esperanças Para sofrer e lutar.

Se há noite escura na Terra,
Abarrotada de dores,
De lágrimas e amargores,
De triste e rude carpir,
Também há dias dourados
De juventude e esplendores,
De aromas, risos e flores,
De áureos sonhos no porvir!...

# Lembranças

CASIMIRO DE ABREU.

No sacrário das lembranças Revejo-te, trigueirinha, De negras e longas tranças, Moreninha.

Teus lindos pés descalçados, Pisando de manhāzinha A verde relva dos prados, Moreninha.

Os primorosos cabelos Enfeitados, à tardinha, De miosótis singelos, Moreninha.

De olhar sedutor e insonte, Quando o teu passo ia e vinha Em busca da água da fonte, Moreninha.

Teu vulto de camponesa Era o porte de rainha, Rainha da Natureza, Moreninha.

Da tua voz na modinha Inda oiço os sons primeiros, Modulada nos terreiros, Moreninha. Lavando a roupa às braçadas, Nos fios dágua fresquinha, Sob as mangueiras copadas, Moreninha.

Os teus risos adorados, Desferidos à noitinha, Nos bandos de namorados, Moreninha.

A tua oração ditosa, Nas missas da capelinha, Tão faceira! tão formosa! Moreninha.

A placidez do teu rosto Com teus modos de avezinha, Fitando a luz do sol-pôsto, Moreninha.

O teu samburá de flores Que levavas à igrejinha, Enchendo a nave de odores, Moreninha.

O vestidinho de chita De rosas estampadinha, Fazendo-te mais bonita, Moreninha.

O nosso idílio encantado, Quando te achavas sózinha, Sob o luar prateado, Moreninha.

Que terna recordação De minhalma se avizinha! De saudade, de paixão, Moreninha.

Ai! Ai! meu Deus, quem me dera Rever-te, doce rainha, Rainha da Primavera, Moreninha.

## Recordando

CASIMIRO DE ABREU. .

Meu Deus, deixai que eu me esqueça Da minha vida de agora, Que apenas o meu passado Eu possa alegre rever; Deixai que me identifique Com os raios da luz de outrora, Daquela risonha aurora Do meu passado viver.

> Que eu sinta de novo a vida Na infância linda e ditosa, Na alegria inalterável Do lugar onde nasci; Quero rever novamente A païsagem luminosa, Sentir a emoção grandiosa De tudo o que já senti!...

Ah! que eu possa hoje olvidar Imensidades, esferas, Concepções mais perfeitas No progresso que alcancei; Que das ruínas, dos escombros, Minhalma retire as heras, E contemple as primaveras Da vida que já deixei.

Quero aspirar os perfumes Dos sendais cheios de flores, Na fresca sombra dos vales, Sob a luz do céu de anil! Rever o sítio encantado Da minha estância de amores, Meus sonhos encantadores, Minha terra, meu Brasil!

Escutar os sinos calmos Sob a alvura das capelas, Enchendo as longes devesas, De convites à oração; Sentar-me no prado agreste, Beijar as flores singelas, Mirar a luz das estrêlas, Ouvir a voz da amplidão!

Correr sob o sol-nascente
Até que chegue o luar,
Procurando os passarinhos
E as borboletas tafuis;
Que esperança, que ventura!
Viver, sofrer, e amar
A campina, o sol, o mar,
Campos verdes, céus azuis...

Ser homem e ser criança, Toucar-se a alma das galas Da poesia inexprimível, Da alvorada e do arrebol... Oh! natureza da Terra, Que tesouros não exalas, Na carícia dessas falas Do passarinho e do Sol!

> Eu gozo de quando em quando, Revendo essa claridade Da existência transcorrida Guardada no coração; E dos cimos desta vida Que é a Imortalidade, Verto prantos de saudade A luz da recordação.



CASTRO ALVES.

Poeta baíano, desencarnou a 6 de julho de 1871 com 24 anos de idade. Mocidade radiosa, o autor consagrado de Espumas Flutuantes, exerceu nas rodas

literárias do seu tempo a mais justa e calorosa das projeções. Nesta poesia sente-se o crepitar da lira que modulou — O Livro e a América.

### Marchemos!

Há mistérios peregrinos No mistério dos destinos Que nos mandam renascer: Da luz do Criador nascemos, Múltiplas vidas vivemos, Para à mesma luz volver.

> Buscamos na humanidade As verdades da Verdade, Sedentos de paz e amor; E em meio dos mortos-vivos, Somos míseros cativos Da iniquidade e da dor.

E' a luta eterna e bendita, Em que o Espírito se agita Na trama da evolução; Oficina onde a alma prêsa Forja a luz, forja a grandeza Da sublime perfeição.

> E' a gôta dágua caindo No arbusto que vai subindo Pleno de seiva e verdor; O fragmento do estrume, Que se transforma em perfume Na corola de uma flor.

A flor que, terna, expirando, Cai ao solo fecundando O chão duro que produz, Deixando o aroma leve Na aragem que passa breve, Nas madrugadas de luz.

> Inda é a bigorna, o malho, Pelas fainas do trabalho, A enxada fazendo o pão; O escopro dos escultores Transformando a pedra em flores, Em Carraras de eleição.

E' a dor que através dos anos, Dos algozes, dos tiranos, Anjos puríssimos faz, Transmutando os Neros rudes Em arautos de virtudes, Em mensageiros de paz.

> Tudo evolui, tudo sonha Na imortal ânsia risonha De mais subir, mais galgar: A vida é luz, esplendor; Deus sòmente é o seu amor, O Universo é o seu altar.

Na Terra, às vêzes se acendem Radiosos faróis que esplendem Dentro das trevas mortais; Suas rútilas passagens Deixam fulgores, imagens, Em reflexos perenais.

> E' o sofrimento do Cristo, Portentoso, jamais visto, No sacrifício da cruz, Sintetizando a piedade, E cujo amor à Verdade Nenhuma pena traduz.

E' Sócrates e a cicuta, E' César trazendo a luta, Tirânico e lutador; E' Celini com sua arte, Ou a espada de Bonaparte, O grande conquistador.

> E' Anchieta dominando, A ensinar catequisando O selvagem infeliz; E' a lição da humildade, De extremosa caridade Do pobrezinho de Assis.

Oh! bendito quem ensina, Quem luta, quem ilumina, Quem o bem e a luz semeia Nas fainas do evolutir: Terá a ventura que anseia Nas sendas do progredir.

> Uma excelsa voz ressoa, No Universo inteiro ecoa: "Para a frente caminhai! "O amor é a luz que se alcança, "Tende fé, tende esperança, "Para o Infinito marchai!"

## A Morte

CASTRO ALVES.

No extremo pólo da vida
Diz a Morte: — Humanidade,
Sou a espada da Verdade
E a Thémis do mundo sou;
Sou balança do destino,
O fiel desconhecido,
Lanço Cômodo no olvido
E aureolo a fronte de Hugô!

O cronômetro dos séculos Não me torna envelhecida; Sou morte — origem da vida, Prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados Que seguem na Terra errantes, Desnorteados viajantes Dos Niagaras da dor!

Também sou braço potente Dos déspotas e opressores, Que trazem os sofredores No jugo da escravidão; Aos bons, sou compensação, Consôlo e alívio aos precitos, E nos maus aumento os gritos De dores e maldição. Sepultura do presente,
Do porvir sou plenitude,
Da alegria sou saúde
E do remorso o amargor.
Sou águia libertadora
Que abre sôbre as descrenças,
O manto das trevas densas
E sôbre a crença o esplendor.

Desde as eras mais remotas Coso láureas e mortalhas, E sôbre a dor das batalhas Minha asa sempre pairou; Meu verbo é a lei da Justiça, Meu sonho é a evolução; Meu braço — a revolução, Austerlitz e Waterlôo.

> Homem, ouve-me; se às vêzes Simbolizo a guilhotina, Minha mão abre a cortina Que torna em mistério a luz; E por trabalhar com Deus, Na absoluta equidade, Sou prisão ou liberdade, Nova aurora ou nova cruz.

Se o cristal que imita o céu
Da consciência tranquila
E' o luzeiro que cintila
Na noite do teu viver,
Oásis — dou-te o repouso,
Estrêla — estendo-te lume,
Flor — oferto-te perfume,
Luz da vida — dou-te o ser!

Mas, também se a tirania Arvora-se em lei na Terra, Eu mando a noite da guerra Fazer o sol do porvir; Arremesso a minha espada, Ateio fogo aos canhões, Faço cair as nações Como fiz Roma cair. Foi assim que fiz um dia, Ao ver o trono imperfeito Estrangulando o Direito; Busquei Danton, Mirabeau... E junto ao vulto de Thémis Tomei o carro de Jove, E fiz o Oitenta e Nove Quando a França me ajudou.

> Então, implacàvelmente, Fiz a Europa ensangüentada Diante de tanto horror, Ajoelhar-se humilhada. Das eidades fiz ossuários, Dos campos Saáras ardentes, Trucidei réus inocentes, Apaguei a luz do amor,

Até que um dia o Criador, Sempre amoroso e clemente, Que jamais teve presente Nem passado nem porvir, Bradou do cume dos céus Num grito piedoso e forte: — "Não prossigas! Basta, morte, Agora é reconstruir."

> Portanto, homem, se tens Por bússola o Bem na vida, Olha o Sol de fronte erguida, Espera-me com fervor. Abrir-te-ei meu tesouros, Serei tua doce amante, Cujo seio palpitante Guardar-te-á — paz e amor.

Se às vêzes se te afigura Que sou a foice impiedosa, Horrenda, fria, orgulhosa, Que espedaça os teus heróis, Verás que sou a mão terna Que rasga abismos profundos, E mostra biliões de mundos. E mostra biliões de sóis. Conduzo almas aos céus,

A luz da realidade;
Sou ave da Liberdade
Que ao lôdo da escravidão
Venho arrancar os espíritos,
Elevando-os às alturas,
Dou corpos às sepulturas,
Dou almas para a amplidão!"—

A Morte é transformação, Tudo em seu seio revive: Sparta, Tebas, Ninive, Em queda descomunal, Revivem na velha Europa; E como faz às cidades, Remodela humanidades No progresso universal.



CORNÉLIO BASTOS.

Professor, poeta e jornalista. Nascido na capital de S. Paulo, a 26 de setembro de 1844 e de-

sencarnado em Campos em 31 de janeiro de 1909. Foi grande abolicionista e espírita militante.

#### Não temas

Sòmente com Jesus a alma cansada Volve à praia do amor no mar da vida, O viajor errante encontra a estrada, Que o reconduz à terra estremecida.

A esperança adiada e emurchecida, Refloresce ao clarão de outra alvorada; Todo o trabalho e dor da humana lida E' a luz da vitória desejada.

Sem Jesus, cresce a treva entre os escombros; Ama a cruz que te pesa sôbre os ombros, Vence o deserto áspero e inclemente.

A aflição inda é grande em cada dia? Não desprezes a Doce Companhia, Vai com Jesus! não temas! crê sòmente!



CRUZ E SOUZA

Catarinense. Funcionário público, encarnou em 1862 e desprendeu-se em 1898. Poeta de emotividade deli-

cada, soube, mercê de um simbolismo inconfundível, marcar sua individualidade literária.

#### Ansiedade

Todo êsse anseio que tortura o peito, Estrangulando a voz exausta e rouca, Que em cada canto estruge e em cada bôca Faz o soluço do ideal desfeito;

Ansiedade fatal de que se touca A alma do homem mau e do perfeito, Sobe da Terra pelo espaço eleito, Numa imensa espiral, estranha e louca,

Formando a rêde eterna e incompreendida, Das ilusões, dos risos, das quimeras, Das dores e da lágrima incontida;

Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, Sustentando o fulgor da luz da Vida No turbilhão de tôdas as esferas!...

#### Heróis

CRUZ E SOUZA.

Esses sêres que passam pelas dores, Nas geenas do pranto acorrentados, Aluviões de peitos sofredores, No turbilhão dos grandes desgraçados;

Corações a sangrar, ermos de amores, Revestidos de acúleos acerados, Nutrindo a luz dos sonhos superiores, Nos ideais maiores esfaimados;

Esses pobres que o mundo considera Os humanos farrapos dos vencidos, Prisioneiros da angústia e da quimera,

São os heróis das lutas torturantes, Que são, sendo na Terra os esquecidos, Coroados nas Luzes Deslumbrantes!

#### Aos torturados

CRUZ E SOUZA.

Torturados da vida, um passo adiante, Nos desertos dos áridos caminhos, Abandonados, trêmulos, sòzinhos, Infelizes na dor a cada instante!

Sôbre a luz que vos guia, bruxoleante, E além dos trilhos de ásperos espinhos Fulgem no Além os deslumbrantes ninhos, Mundos de amor no claro azul distante...

Chorai! que a imensidade inteira chora, Sonhando a mesma luz e a mesma aurora Que idealizais chorando nas algemas!

Vibrai no mesmo anseio em que palpita A alma universal, sonhando aflita, As perfeições eternas e supremas!

## A sepultura

CRUZ E SOUZA.

Como a orquídea branca quando nasce, Sôbre a lama ascorosa refulgindo, A brancura das pétalas abrindo Como se a neve alvíssima a orvalhasse;

Qual essa flor fragrante, como a face Dum querubim angélico sorrindo, Do monturo pestífero emergindo, Luz que sôbre negrumes se avistasse;

Assim também do túmulo asqueroso, Evola-se a essência luminosa Da alma que busca o céu maravilhoso:

E como o lôdo é o bêrço vil de flores, A sepultura fria e tenebrosa E' o bêrço de almas — senda de esplendores.

### Anjos da Paz

CRUZ E SOUZA.

Oh! luminosas formas alvadias Que desceis dos espaços constelados Para lenir a dor dos desgraçados Que sofrem nas terrenas gemonias!

Vindes de ignotas luzes erradias, De lindos firmamentos estrelados, Céus distantes que vemos, dominados De esperanças, anseios e alegrias:

Anjos da Paz, radiosas formas claras, Doces visões de etéricos carraras De que o espaço fúlgido se estrela!...

Clarificai as noites mais escuras Que pesam sôbre a terra de amarguras, Com a alvorada da Paz, ditosa e bela...

## Alma livre (\*)

CRUZ E SOUZA.

Um soluço divino de alegria Percorre a todo espírito liberto Das pesadas cadeias do deserto, Dêsse mundo de sombra e de agonia.

A alma livre contempla o novo dia, Longe das dores do passado incerto, Mergulhada no esplêndido concêrto De outros mundos, que a luz acaricia!

Alma liberta, redimida e pura, Vê a aurora depois da noite escura, Numa visão mirífica, superna...

Penetra o mundo da imortalidade, Entre canções de luz e liberdade, Forçando as portas da Beleza Eterna.

<sup>(\*)</sup> Vide nota 2 no final do volume.

# "Glória victis"

CRUZ E SOUZA.

Glória a tôdas as almas obscuras Que caíram exânimes na estrada, Onde a pobre esperança abandonada Morre chorando sob as desventuras.

Glória à pobre criatura desprezada, Glória aos milhões de tôdas as criaturas, Sob a noite das grandes amarguras, Sem conhecer a luz de uma alvorada.

Glória Victis! Hosana aos desgraçados Que tombaram sem vida, aniquilados, Nos sofrimentos purificadores;

Que o céu é a pátria eterna dos vencidos, Onde aportam ditosos, redimidos, Como heróis dos deveres e das dores!

## Nossa mensagem

CRUZ E SOUZA.

Essa mensagem de esperança e vida Que nós mandamos da imortalidade, E' a lição luminosa da verdade Que a humanidade espera comovida.

Guardai a voz da Terra Prometida, Nos exílios do pranto e da saudade; Conservai essa vaga claridade Da luz da eternidade indefinida.

Todo o nosso trabalho objetiva Dar-vos a fé, a crença persuasiva Nos caminhos da prova dolorosa.

Sabei vencer entre as vicissitudes, Como arautos de tôdas as virtudes, Sôbre as ressurreições da alma gloriosa.

## Oração aos libertos

CRUZ E SOUZA.

Alma embriagada do imortal falerno, Segue cantando no horizonte claro, O teu destino esplendoroso e raro, Cheio das luzes do porvir eterno.

Mas não te esqueças dêsse mundo avaro, O escuro abismo, o tormentoso Averno, Sem as doces carícias do galerno Das esperanças — sacrossanto amparo.

Volve os teus olhos ternos, compassivos, Para os pobres espíritos cativos As grilhetas do corpo miserando!

Abre os sacrários da Felicidade, Mas lembra o orbe da sombra e da impiedade, Onde venceste a carne soluçando.

### Céu

CRUZ E SOUZA.

Há um céu para o espírito que luta No oceano dos prantos salvadores, Céu repleto de vida e de fulgores, Que coroa de luz a alma impoluta.

A canção da vitória ali se escuta, Da alma livre das penas e das dores, Que faz da vida a rêde de esplendores, Na paz quase integral e absoluta.

Considerai, oh! pobres caminheiros, Que na Terra viveis como estrangeiros, De alma ofegante e coração aflito:

Considerai, fitando a imensa altura, Os deslumbrantes orbes da ventura Por entre os sóis suspensos no Infinito!

### Aos tristes

CRUZ E SOUZA.

Alma triste e infeliz que se tortura No momento que punge e dilacera, Para quem nunca trouxe a Primavera Dos seus pomos dourados de ventura;

Sou teu irmão, e intrépido quisera Trazer-te a luz que esplende pela Altura, Afastando essa dor que te amargura Nas ansiedades de uma longa espera:

Mas há quem guarde as gôtas do teu pranto No tesouro sublime e sacrossanto Dos arcanos de luz da Divindade!

Há quem te faça ver as côres do íris Da esperança, até a hora de partires Nas asas brancas da Felicidade.

#### Beleza da morte

CRUZ E SOUZA.

Há no estertor da morte uma beleza Transcendente, ignota, luminosa, Beleza sossegada e silenciosa, Da luz branca da Paz, trêmula e acesa...

E' o augusto momento em que a alma prêsa Às cadeias da carne tenebrosa, Abandona a prisão, dorida e ansiosa, Sentindo a vida de outra natureza.

Um mistério divino há nesse instante, No qual o corpo morre e a alma vibrante Foge da noite das melancolias!...

No silêncio de cada moribundo, Há a promessa de vida em outro mundo, Na mais sagrada das hierarquias.

## Mensageiro

CRUZ E SOUZA.

Abri minhalma para os sofredores Na vastidão serena dos Espaços, Eu que na Terra tive sempre os braços Presos à cruz tantálica das dores.

Epopéias de Sons e de Esplendores, E os prazeres mais pobres, mais escassos, E o mistério dos célicos abraços Dos perfumes, das Preces e das Côres;

Tudo isso não vejo e vejo apenas O turbilhão das lágrimas terrenas — Taça imensa de gôtas amargosas!

Da piedade e do amor eu trago o círio, Para afastar as trevas do martírio Do silêncio das noites tenebrosas.

### Se queres

CRUZ E SOUZA.

Se queres a ventura doce, etérea, De outro mundo de luz, indefinido, Serás na Terra o filho incompreendido Do Tormento casado com a Miséria.

Viverás na mansão triste, funérea, Do Soluço, do Pranto, do Gemido; Dos prazeres mundanos esquecido, Outro Jó pelas chagas da matéria.

Serás em tôda a Terra o feio abôrto Das amarguras e do desconfôrto, Encarcerado nas sinistras grades;

Mas um dia, abrirás as portas de ouro E encontrarás o fúlgido tesouro, De benditas e eternas claridades.

#### A Dor

CRUZ E SOUZA.

Dor, és tu que resgatas, que redimes Os grandes réus, os míseros culpados, Os calcêtas dos erros, dos pecados, Como eu, de um pretérito de crimes.

Sob os teus pulsos, fortes e sublimes, Sofri na Terra junto aos condenados, Sêres escarnecidos, torturados, Entre as prisões da Lágrima que exprimes!

Da perfeição és o sagrado Verbo, Oh! portadora do tormento acerbo, Aferidora da Justiça Extrema...

Bendita a hora em que me pus à espera De ser, em vez do réprobo que eu era, O missionário dessa Dor suprema!

#### Noutras eras

CRUZ E SOUZA.

Eu marchei pelas estradas flóreas, Cheias de risos e de pedrarias; Onde tôdas as horas dos meus dias Eram hinos de esplêndidas vitórias.

Tive um passado fúlgido de Glórias, De maravilhas de ouro e de alegrias, Sem reparar, porém, noutras sombrias Sendas tristes, das dores meritórias.

E abusei dos deveres soberanos Para cair nos torvos desenganos De um destino cruel, fatal e avaro;

Para encontrar-me a sós no mesmo hôrto Que deixara, sem luz e sem confôrto, Sentindo as dores dêsse desamparo.

### Sofre

CRUZ E SOUZA.

Tôda a dor que na vida padeceres, Todo o fel que tragares, todo o pranto, Ser-te-ão como trevas, e entretanto, Serás pobre de luz se não sofreres.

E' que, dos sofrimentos nasce o canto De alegria dos mundos e dos sêres, Pois que a dor é a saúde dos prazeres, O hino da luz, misterioso e santo.

Doma o teu coração, e, no silêncio, Foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, Chorando a mesma dor que o mundo chora;

Abre a tua consciência para as luzes E no mundo que o mal encheu de cruzes, Do Bem encontrarás a eterna aurora.

## Exaltação

CRUZ E SOUZA.

Harmonias do Som, vibrai nos ares, Nos horizontes, nas atmosferas; Exaltai minhas dores de outras eras, Meus passados, recônditos pesares.

Desdobrai-vos luzeiros estelares, Sôbre o aroma das novas primaveras; Cantem no mundo tôdas as quimeras, Aves e flores, amplidões e mares!

Vibrai comigo, multidões de sêres, Na concretização dêsses prazeres Do meu sonho de luzes e universos...

Exaltai-vos na vida de minhalma, E na grandeza infinda que se espalma Sôbre a glória sublime dos meus versos!

### Vozes

CRUZ E SOUZA.

Há sôbre os prantos, há sôbre as humanas Vozes que se lamentam nas torturas, Outras vozes mais doces e mais puras, Como um côro dulcíssimo de hosanas.

As primeiras são feitas de amarguras, As segundas de bênçãos soberanas; Sôbre as dores sagradas ou profanas Que pululam nas sendas mais escuras.

Sobe da Terra a queixa soluçando, Silenciosa, muda, suplicando, Remontando aos Espaços constelados;

Desce dos Céus a voz amiga e mansa, Fortificando a vida da Esperança — Patrimônio dos sêres desgraçados.

#### Sonêto

CRUZ E SOUZA.

Nos labirintos dessa eternidade Que nós vivemos luminosa e pura, A alma vive na intérmina procura Do filão de ouro da felicidade.

Quanto mais sofre, tanto mais se apura, No pensamento excelso da Verdade, Vendo na auréola da Imortalidade A alvorada risonha da ventura.

E ao fim de cada noite tormentosa, Que é a existência na prova dolorosa, Canta e vibra num dia de bonança.

Em tôrno da Verdade a alma gravita Buscando a Perfeição pura, infinita, Nessa jornada eterna da Esperança.

#### Glória da Dor

CRUZ E SOUZA.

Para aquém dessas cruzes esquecidas Nas sepulturas êrmas e desertas, Há o turbilhão frenético das vidas Sôbre as estradas ásperas, incertas...

Inda há sânie das úlceras abertas No coração das almas combalidas, Gozadores de outrora entre as refertas Das ilusões que tombam fenecidas.

Só uma glória mirífica perdura Concretizando os sonhos da criatura Cheia de crenças e de cicatrizes:

E' a vitória da Dor que aperfeiçoa, Luminosa e divina, humilde e boa, Glória da Dor, que é pão dos infelizes.

## Quanta vez

CRUZ E SOUZA.

Quanta vez eu fitei essas fronteiras, Horizontes, estrêlas, firmamentos, Prêso de sonhos e estremecimentos De esperança, nas horas derradeiras!...

Ah! meus longínquos arrebatamentos, Amarguras e dores e canseiras, Que vos fôstes nas lágrimas ligeiras, Como fôlhas levadas pelos ventos...

Quanta vez, abafando os meus soluços, Como o errado viajor que cai de bruços Sôbre a íngrema estrada da agonia,

Ensináveis-me a ler a bíblia santa Desta vida imortal que se levanta Numa alvorada eterna de alegria!

## Ide e pregai

CRUZ E SOUZA.

Vós que tendes as rosas da bonança Enlaçadas na fé mais doce e pura, Ide e pregai, na noite da amargura, O evangelho do amor e da esperança.

Tôda luz da verdade que se alcança E' um reduto de paz firme e segura: Dai dessa paz a tôda criatura, Sôbre a qual vossa vida já descansa.

Espalhai os clarões da vossa crença Na pedregosa estrada dessa imensa Turba de irmãos famintos, torturados!

Conduzi a mensagem luminosa Da caridade, lúcida e piedosa, Redentora de todos os pecados.

#### Caridade

CRUZ E SOUZA.

Caridade é a mão terna e compassiva Que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, De bens paradisíacos se priva.

Mão radiosa, que traz a verde oliva Da paz, que acaricia e que abençoa, Voz da eterna verdade que ressoa Por tôda parte, promissora e ativa.

A caridade é o símbolo da chave Que abre as portas do céu claro e suave, Das consciências libertas da impureza;

E' a vibração do espírito divino, Em seu labor fecundo e peregrino, Manifestando as glórias da Beleza!...

#### Renúncia

CRUZ E SOUZA.

Renuncia a ti mesmo! Renuncia A mundana e efêmera vaidade: Que em ti, sintas a dúlcida piedade Que as desgraças alheias alivia.

Do homem, esquece a túrbida maldade, Prosseguindo na estrada luzidia, E denodadamente engendra e cria Teu próprio mundo de felicidade!

Parte o teu coração em mil fragmentos, Ofertando-os ao mundo que te odeia, Com a bondade mais pródiga e mais pura.

Não olvides em meio dos tormentos:

— Renunciar em bem da dor alheia,
E' ter no Além castelos de ventura.

#### Tudo vaïdade

CRUZ E SOUZA.

Na Terra a morte é o trágico resumo De vanglórias, de orgulhos e de raças; Tudo no mundo passa, como passas, Entre as aluviões de cinza e fumo.

Todo o sonho carnal vaga sem rumo, Só o diamante do espírito sem jaças Fica indene de tôdas as desgraças, De que a morte voraz faz seu consumo.

Nesse mundo de lutas fratricidas, A vida se alimenta de outras vidas, Num contínuo combate pavoroso;

Só a Morte abre a porta das mudanças E concretiza as puras esperanças Nos países seráficos do gôzo!

#### Ouvi-me

CRUZ E SOUZA.

Oh! Vós que ides marchando, almas sedentas De paz, de amor, de luz, sob as maiores Tempestades do mundo, sob as dores Que se assemelham aos raios das tormentas;

Também senti as emoções violentas Que palpitam nos peitos sonhadores, E sustentei, varado de amargores, Surdas batalhas, rudes e incruentas.

Também vivi as lágrimas obscuras, Iguais às vossas, míseras criaturas, Que tombais nos caminhos sem dizê-las!

Exultai, que uma vida eterna e grande, Além da morte, esplêndida se expande No coração sublime das estrêlas!...

## Felizes os que têm Deus

CRUZ E SOUZA.

Entre êsse mundo de apodrecimento E a vida dalma livre, dalma pura, Ainda se encontra a imensidade escura Das fronteiras de cinza e esquecimento.

Só o pensador que sofre e anda à procura Da verdade e da luz no Sentimento, Pode guardar êsse deslumbramento Da Fé — fonte de mística ventura.

Felizes os que têm Deus nessa batalha Da miséria terrena, que estraçalha Todo o anseio de amor ou de bonança!...

Venturoso o que vai por entre as dores Atravessando o oceano de amargores, No bergantim sagrado da Esperança.

#### Glória aos humildes

CRUZ E SOUZA.

Ai da ambição do mundo, ai da vaidade Que se mergulham sob a noite escura, Noite de dor que além da sepultura Nos afasta da vida e da verdade.

Só o caminho divino da humildade Pode ofertar a luz radiosa e pura, Que vem salvar a mísera criatura Confundida no abismo da impiedade.

Pobres da Terra, sêres infelizes, Cheios de prantos e de cicatrizes, Levantai vosso olhar sereno e forte.

Sêde humildes nas úlceras, na algema, E esperai a vitória alta e suprema, Que Jesus vos prepara além da morte.

## Aos trabalhadores do Evangelho

CRUZ E SOUZA.

Há uma falange de trabalhadores, Espalhada nas sendas do Infinito, Desde as sombras do mundo amargo e aflito Aos espaços de eternos resplendores.

E' a caravana de batalhadores Que, no esfôrço do amor puro e bendito, Rompe algemas de trevas e granito, Aliviando os sêres sofredores.

Vós que sois, sôbre a Terra, os companheiros Dessa falange lúcida de obreiros, Guardai-lhe a sacrossanta claridade;

Não vos importe o espinho ingrato e acerbo, Na palavra e nos atos, sêde o Verbo De afirmações da Luz e da Verdade.



EMÍLIO DE MENEZES.

Poeta brasileiro, nascido em Curitiba e desencarnado no Rio de Janeiro. Musa vivacissima e fulgurante, sem deixar de ser profunda, era sobretudo ativamente humorística. Le-

gou-nos *Poemas da Morte*, 1901, e *Poesias*, 1909, além de *Mortalhas*, versos satíricos postumamente colecionados. Distinguindo-se pela altaneza dos temas, quanto pela opulência das rimas.

### Eu mesmo

Eu mesmo estou a ignorar se posso Chamar-me ainda o Emílio de Menezes, Procurando tomar o tempo vosso, Recitando epigramas descorteses.

Como hei de versejar? Rimas em osso São difíceis... contudo, de outras vêzes, Eu sabia rezar o Padre Nosso E unir meus versos como irmãos siameses.

Como hei de aparecer? O que é impossível E' ser um santarrão inconcebível, Trazendo as luzes do Evangelho às gentes...

Sou o Emilio, distante da garrafa, Mas, que não se entristece e nem se abafa, Longe das anedotas indecentes.

## Aos meus amigos da Terra

EMÍLIO DE MENEZES.

Amigos, tolerai o meu assunto, (Sempre vivi do sofrimento alheio) Relevai, que as promessas de um defunto São coisa inda invulgar no vosso meio.

Apesar do meu cérebro bestunto, O élo que nos unia, conservei-o, Como a quase saudade do presunto, Que nutre um corpo empanturrado e feio.

Espero-vos aqui com as minhas festas, Nas quais, porém, o vinho não explode, Nem há cheiro de carnes ou cebolas.

Evitai as comidas indigestas, Pois na hora do "salva-se quem pode", Muita gente nem fica de ceroulas...



FAGUNDES VARELA.

Este é o sempre laureado cantor do Evangelho nas Selvas, a voz sonora e doce do

Cântico do Calvário. Fluminense, desencarnou com 34 anos, em 1875 — depois de uma existência tormentosa.

### **Imortalidade**

Senhor! Senhor! que os verbos luminosos Do amor, da perfeição, da liberdade, Inflamem minhas vozes neste instante! Que o meu grito bem alto se levante Conduzindo a mensagem benfazeja Das esperanças, para a humanidade! Senhor! Senhor! que paire sôbre o mundo A luz do teu poder inigualável, Que os lírios te saúdem perfumando Os arrebóis, as noites, as auroras;

Hinos de amor, que os pássaros te elevem Dos seus ninhos de plácida harmonia; Que as fontes no seu doce murmurio Te bendigam com terna suavidade; Que todo o ser no mundo se descubra Perante a tua excelsa majestade, Saturado do amor onipotente Que promana abundante do teu seio!...

Senhor! que a minha voz altissonante Se propague entre os homens; que a verdade Resplandeça na terra da amargura!

Pai! tu que removes o impossível,
Que transmudas em rosas os espinhos,
E que espancas a treva dos caminhos
Com a luz que afirma a tua onipotência,
Permite que minhalma seja ouvida
Na vastidão do mundo do destêrro;
Que os meus irmãos da Terra me recebam
Como o ausente invisível, redivivo!...

Irmãos eis-me de novo ao vosso lado! Venho de esferas lúcidas, radiosas, Atravessei estradas tenebrosas E sendas deslumbrantes e estelíferas, Empunhando o saltério da esperanga.

Pude transpor abismos de ouro e rosas, Sendas de sonho e báratros escuros, Planêtas como naus sem palinuros Nos oceanos do éter infinito! Contemplei Vias-Lácteas assombrosas, Visões de sóis eternos, confundidas Entre estrêlas igníferas, distantes; Vi astros portentosos, desferindo Harmonias de amor e claridades, E humanidades entre humanidades Povoando o Universo esplendoroso...

Descansei sôbre as ilhas de repouso, Em lindos arquipélagos distantes, Habitei os palácios encantados, Em retiros de amor calmo e sereno, Onde o solo é formado de ouro e neve, Onde a treva e onde a noite são apenas Recordações de mundos obscuros!
Onde as flores do afeto imperecível
Não se emurchecem como sôbre a Terra...
Lá, nesses orbes lúcidos, divinos,
O amor, sòmente o amor, nutre e dá vida;

Sòmente o amor é a vibração de tudo! Vi céus por sôbre céus inumeráveis, Mundos de dor e mundos de alegria, Em luminosidades e harmonias Aos beijos arcangélicos da luz, Que é mensagem de Deus por tôda parte! E apenas conheci um pormenor, Um detalhe minúsculo, um fragmento Da criação infinita e resplendente!

Ah Morte!... A Morte é o anjo luminoso Da liberdade franca, jubilosa, Quando a esperamos tristes e abatidos; Quando nos traz imácula e sublime A chama da esperança dentro dalma, Amando-se da vida os bens mais nobres, Se o mundo abafa em nós tôda a alegria, Roubando-nos afetos e consôlos, Martirizando o coração dorido Na cruz das asperezas mais austeras.

A morte corrobora as nossas crenças, As nossas esperanças mais profundas, Rompendo o véu que encobre à nossa vista O eterno panorama do Universo, E aponta-nos o céu, a imensidade, Onde as almas ditosas se engrandecem, Guiando-nos através de labirintos Para a luz, para a vida e para o amor!

Que representa a Terra, ante a grandeza De tantos sóis e orbes luminosos? E' sòmente uma estância pequenina Onde a dor e onde a lágrima divina Modelam almas para a perfeição; E' apenas um degrau na imensidade, Onde se regenera no tormento Quem se afasta da luz e da verdade; Ela é sòmente o exílio temporário, Onde se sofre a angústia da distância Dos que amamos com alma e com fervor.

Morte! que te abençoem sofredores, Que te bendiga o espírito abatido, Já que és a terna mão libertadora Dos escravos da carne, dos escravos Das aflições, das dores, da tortura! Bendigo-te por tudo o que me destes: Pela beleza da imortalidade, Pela visão dos céus resplandecentes, Pelos beijos dos sêres bem-amados.

Senhor! Senhor! que a minha voz se estenda, Como um canto sublime de esperança, Sôbre a fronte de todos quantos sofrem, Ansiando mais luz, mais liberdade No orbe da expiação e da impiedade!



GUERRA JUNQUEIRO.

Abilio Guerra Junqueiro, poeta português, nascido em 1850 e desencarnado em 1923, é assaz conhecido no Brasil como épico dos maiores da língua portuguesa e admira-

do por quantos não estimam na Poesia apenas o malabarismo das palavras, mas o fulgor das idéias. Notável, sobretudo, pela sua hostilidade à Igreja de Roma, vemos, por sua produção de agora, que os anos do além túmulo não lhe alteraram a sadia e lúcida mentalidade, nas mesmas diretrizes. E esta circunstância é tanto mais notável, quanto o Romanismo se ufana de uma conversão in extremis.

## O padre João

Tombava o dia:
A luz crepuscular
Mansamente descia
Inundando de sombra o céu, a terra, o mar...
O meigo padre João,
Um puro coração,
Qual lírio a vicejar em meio a um pantanal,
Sonhava ao pé da igreja — um templo envelhecido
Ao lado de um vergel, esplêndido e florido —
Sentindo dentro dalma um frio sepulcral.
O firmamento
Tingia-se de luz brilhante e harmoniosa,
A noite era de sonho e névoa luminosa.

Padre João meditava, orando ao Deus de amor: Revia em pensamento Uma luz singular nas dobras do passado; Era um vulto sublime, excelso, imaculado, Que fazia descer o amor às multidões. Inflamado de fé, desatando os grilhões, Que prendiam a alma à carne putrescivel. Uma réstea de sol sôbre a noite do Horrível. Iluminando o mundo, iluminando a vida, Pensando docemente a pútrida ferida Da imperfeição que rói a tôrva humanidade, Oferecendo amor em flores de bondade. Aos pecadores dando amigas esperanças, E aumentando nos bons as bem-aventurancas. Era o meigo Pastor irradiando a luz. Era o anjo do Bem, o imáculo Jesus.

O sacerdote, então, Comparou, meditando, a fúlgida visão Com aquêle Cristo nu, de pau, inerte e frio, Imóvel dominando o âmbito vazio; Notando a diferença enorme, extraordinária, Daquela igreja fria, a ermida solitária, Da igreja de Jesus Feita de amor e luz, De paz e de perdão, O farol da verdade ao humano coração.

E viu da sua igreja o êrro tão profundo,
Dourando os véus da carne e amortalhando o mundo
Em trevas persistentes,
Por anos inclementes
Em séculos sem fim,
Conhecendo no padre o gêmeo de Caim
Afastado da luz, fugindo aos irmãos seus,
Fugindo dêsse modo ao próprio amor de Deus.
Padre João meditou nas lutas incessantes
Sustentadas na Terra em prol da evolução,
E viu no mundo inteiro as ânsias delirantes
De trabalho, de amor, de eterna perfeição.

Sentiu seu coração em dores lacerado,
E no sonho da luz fulgente do passado,
Penetrou soluçando a ermida então deserta.
Teve mêdo e receio; o espírito gelado
Sentiu-se no seu templo um pobre emparedado...
E fugindo a correr da porta semi-aberta,
Com o coração sangrando em úlceras de dor,
Encaminhou-se ao campo, à Natureza em flor.

Fitou, extasiado, a Natureza em festa, As árvores, a flor, os mares, a floresta, E como se o animasse uma chama divina, Despiu-se do negrume espêsso da batina E fitando, a chorar, o céu estrelejado, Encheu a solidão com as vozes do seu brado:

Oh igreja! não tens a idéia que eu sonhava, A luz radiosa e bela, a luz eterna e rara Que nos vem de Jesus; Tua mão não conduz Às plagas da verdade, Mantendo inùtilmente a pobre humanidade No mal da ignorância, túrbida e falaz, Crestando a fé, roubando a luz, matando a paz.

Tu, que esqueces a alma e endeusas a matéria, Que transformas o padre em trapo de miséria, Um farrapo de sombra exótica e execrável, Um fantasma ambulante em treva interminável!

E' um blasfemo quem crê que em teus nichos e altares Guarda-se a essência pura e imácula de Deus; Eu vejo-O, desde a flor às luzes estelares, Na piedade, no amor, na imensidão dos céus! Oh! igreja, o dogma frio é um calabouço escuro, E eu quero abandonar a noite da prisão; Prefiro a liberdade e a vida no futuro, Guiando-me o farol da fúlgida Razão. Desprezo-te, oh! torreão de séculos trevosos, Ruínas de maldade estúltica a cair, Eu quero palmilhar caminhos luminosos Que minhalma entrevê na aurora do porvir!"

E o padre emudeceu. Submergido em pranto, Achou mais belo o céu e o seu viver mais santo.

Pairava na amplidão estranho resplendor.
A Natureza inteira em lúcida poesia
Repousava, feliz, nas preces da harmonia!...
Era o festim do amor
No firmamento em luz,
Que celebrava
A grandeza de uma alma que voltava
Ao redil de Jesus.

### Caridade

GUERRA JUNQUEIRO.

Caía a noite em paz. Crepúsculo. Horas quêdas. Horas de solidão. Pelas planícies ledas A asa ruflando inquieta, os meigos passarinhos Recolhiam-se à pressa, em busca dos seus ninhos! Repousavam, tremendo, os colibris doirados, Pipilavam febris no beiral dos telhados. Reunidas no lar caricioso e terno. Andorinhas gentis, tardígradas do inverno. As árvores senhoris, despidas dos seus galhos, Como bracos em cruz, sangrentos nos trabalhos, Elevavam-se ao céu silenciosas, mudas, Sentinelas da dor nas regiões desnudas: Uniam-se nos ovis as ovelhinhas mansas. Os risos dos aldeões e as orações das crianças Casavam-se formando, em rimas soberanas, Os poemas de luz, que nascem das choupanas. Canções de oiro e de sol das almas virginais Exalando, a sorrir, o aroma dos trigais: Almas angélicas, relicários da essência Da verdade e do amor, do amor e da inocência. Almas feitas de luar, de cândida frescura. Vivendo a vida doce, imaculada e pura. De quem ama a existência plácida da aldeia. Cujo sonho é candura e a vida uma epopéia, De louvores à dor, de exaltações, de prantos!... Caía a noite em paz, por entre os negros mantos De espêssa escuridão. Sinistramente, a Lua Rolava na amplidão como cabeca nua, Como poca de sangue, horrendamente informe... O silêncio pesava impressionante e enorme!

255

Nevava quase e a treva espêssa e fria, Era bem a visão da mágoa e da invernia: Enchia-se o ar de gêlo igual a acoite de aço, Que vibrasse, cortando, a imensidão do espaço.

E eu pedia ao Criador da imensidade etérea, Que estendesse o seu manto aos ombros da miséria. Que agasalhasse o pobre e que desse ao mendigo Um frangalho de pão e um momento de abrigo: Que pusesse suas mãos benévolas e puras Sôbre o abismo voraz de tantas amarguras: Que levasse o amor onde faltasse o lar, Onde sobrasse a angústia, onde andasse o penar.

Em mim, sentia a dor dos que não têm carinhos, Que se vão de longada ao longo dos caminhos, Sem temer a hediondez das negras horas mortas, Pedindo a solucar um caldo negro às portas! E sondava o amargor dos operários rudes, Filhos da obediência, anhos de mansuetudes, Que vão cedo ao trabalho, à lide que os consome, Deixando a casa entregue às penúrias da fome... Pesava tôda a dor que o mundo inteiro cobre, O castelo real e a cabana do pobre. A dor que faz da Terra um ninho de infelizes, Que palpita nos reis, que anda nas meretrizes: A dor que dobra e vence as multidões ignaras, Que derruba os casais e come o pão das searas. Quando vi resplender nas bandas do ocidente Uma excelsa visão, que andava mansamente: Tinha nas mãos de luz ramalhetes de lírios E no olhar a expressão de todos os martírios: Digna como um juiz, fulgente como a luz Que dimana do amor divino de Jesus! Seu luminoso olhar, esplêndido e profundo, Era como a piedade iluminando o mundo; Suas faces e a fronte, alvas como alabastros. Pareciam do alvor das estrias dos astros... Emitia esplendor sua túnica de arminhos, Dissolvendo os sendais das trevas dos caminhos!...

Quem és tu? — murmurei.

- "Chamo-me Caridade, Emissária de Deus a tôda a humanidade: Pairo por sôbre um ser resplandecente e puro, Como pairo a sorrir por cima de um monturo; Desco das vastidões dentro das horas mudas,

Deixo Cristo na cruz para encontrar com Judas. Amo os bons e protejo as almas vís e hediondas, Ando por tôda a terra, ando por sôbre as ondas Do oceano a rugir sob meus pés de névoa. Para levar a luz, e, com ansiedade levo-a A quem, nas aflicões, chama-me em altos brados No turbilhão de horror de todos os pecados. Para mim, não existe a classe, a seita e as gentes; Abranio em meu amor a alma dos continentes. Atravesso o oceano e atravesso os países, Vou onde haja a miséria, onde exista infelizes: Sou o farol da legião dos pobres sofredores. Levo o sol, pão e luz, balsamizando as dores: Conduzo com avidez o lúcido estandarte Do bem, que ampara a dor e vela os sonhos d'arte. Amo o labor da ciência e amo a existência honesta Do ingênuo lavrador, que, em vez do sono à sesta, Enche com o seu trabalho as lindas manhãs claras E quando a tarde chega, engendra a paz das searas. Amo o trabalhador, como adoro as boninas Que se entreabrem na estrada adornando as campinas:

As rosas festivais das frescas alamedas Que abarrotam de olor as primaveras ledas. Amo o goivo e o lilás, como amo o luto e a festa: Amo a fera bravia e as aves da floresta: Guardo comigo a dor, as mágoas, as esp'ranças, Idolatro os senis, como idolatro as criancas. Vivo fora do plano imundo da matéria. Confortando o amargor, consolando a miséria: E' por isso, talvez, que, comovida eu oiço O grito da casa nobre e o éco do calaboico: Visito os hospitais, creches e orfanatos, Sem toques de clarins e sem espalhafatos; Vou ao cárcere escuro, entro nos palacetes, Desco aos subterrâneos, elevo-me aos minaretes. Estou dentro do templo e dentro dos prostíbulos. Ao pé do altar da fé, no sopé dos patíbulos: Oro em qualquer lugar, nas ermidas, nos montes. Subo da Terra ao Céu. Não conheco horizontes. Não conheço nações, corro do brejo aos sóis, Beijo um cadáver nu como osculo os heróis. Nunca a lisonja fiz, nem recebo homenagens. Trato com o mesmo amor os cultos e os selvagens. Jamais pude escolher entre Roma e París, Não me regem as leis que regem um país. Minha missão é amar. Amo o templo e amo a escola, Amo o bem que alivia, amo o bem que consola."

"Caridade! — tornei — Porque volves ao mundo? O mundo é o mesmo caos, o mesmo charco imundo, A humanidade é a mesma, alma de fariseus Que não te quer, nem quer o amor do próprio Deus! O homem não se mudou. E a tôla sociedade E' o nojento paul da criminalidade, Lôdo fenomenal de descrenca e malícia. Vai! consulta as prisões e consulta a polícia. Onde puseste a luz, onde fundaste a escola, O homem pôs o missal, as batinas e a estola. Onde fôste ensinar cantigas às ceifeiras. O homem fez barregas que se vendem nas feiras! Onde andaste a criar a cidade e os impérios. Ele fez podridões de tábidos cemitérios; Onde criaste o ideal e a inspiração divina, Fez a bomba explosiva, a fôrca e a guilhotina. A sociedade vil é quase a mesma Impéria. Rindo na podridão, transudando a miséria. Morre o bem, morre o amor, causa nojo a política, Causa asco e pavor esta velha sifilitica, Que brada sem cessar: — "Inda grita a canalha? Abra-se-lhe a prisão, jogue-se-lhe a metralha. E se alguém reclamar, há canhões na Alemanha; Se o canhão não chegar, há mosteiros na Espanha, Onde existe o grilhão dentro de escuras celas. Celas que são prisões cheias de sentinelas. E se o povo chorar, que se acoite êsse povo! A cada reclamação, responda um impôsto novo. Mate-se a mocidade, asfixie-se a infância, Propague-se a impiedade, espalhe-se a ignorância, De nada serve o livro a um povo sempre cego. E se a fome vier, ponha-se a honra ao prego; Para que se não veja a ruína e os cemitérios. Se o estrangeiro chegar — Bailes nos ministérios! Músicas sôbre a dor, flores sôbre os lameiros, Girândolas ao ar. honras aos forasteiros! Sêdas por sôbre a lepra, aromas sôbre os fedores, Fogo a quem mendigar! morte a quem tiver dores!... Ao raiar a manhã, toque-se para a missa, Que esta plebe é de caes, que esta plebe é submissa. E êsse povo infeliz dorme pelas calcadas. Almoça e ceia o luar, morre sob pauladas -E a pobre sociedade é igual à religião. Que encarcera o ideal dentro da Inquisição! Principalmente Roma, a esta nada escapa. Demonstrando o conflito entre Jesus e o Papa: Jesus amava a luz, o Papa o oiro vil.

Jesus amava o pobre, o Papa a Rotchil! Que queres, Caridade? o mundo é sempre assim, Sacrifica um Abel para aceitar um Caim!"

— "Antes de tudo, amigo, eu não sei, não discuto; Eu só quero saber onde há miséria e luto. Raciocina, poeta!

A alma da caridade. Abomina o rumor que alimenta a vaidade; Para o seu labutar, toma vestes singelas; Para fazer o bem corre o fêcho às janelas. Não lê Anacreonte e ignora Petrarcas; Não reconhece a lei que emana dos monarcas. Nunca soube notar, nem sabe discernir Qual dêles foi maior, se Goethe ou Shakespeare; Se houve o pincel de Goia e o buril de Bordalo, Se Calígula quis endeusar um cavalo; Se o nome de Mafoma é o mesmo que Maomé. Se houve no tempo antigo uma arca de Noé; Se a Pati cantou bem pelas festas mundanas, Se vieram maus reis, entre más soberanas: Não entende Voltaire, nem más literaturas. Sòmente lhe interessa a sorte das criaturas. Nunca soube enxergar se há Lutero e Jesuitas, Sabe sòmente ver as dores infinitas. Não vai a Roma ver o papa que se cobre De fulgentes milhões para humilhar o pobre. Não vai à Terra Santa em peregrinações, Jamais toma lugar para fazer sermões. Passa no mundo a pé, jamais anda de sege, Nem sabe distinguir entre um pária e Carnégie. Nunca aos concílios foi dar suas opiniões, Nunca reza em latim, nunca fez procissões. Jamais focalizou questões eleitorais, E não vai desfolhar misérias nos jornais. Entra no lupanar, não lhe estorva a política, Não lhe pode abalar a opinião da crítica. Nunca viu povoléus, nem divisa a ralé, Nem problemas sociais, nem dogmas de fé! Rejeita a excomunhão, jamais amaldiçoa, Sabe sòmente que ama e também que perdoa. Sabe apenas que há pranto ao longo dos caminhos, Que falta o amor e o pão, água e calor nos ninhos. Corre, sem se cansar, desde o nascer da aurora. Para buscar a dor da orfandade que chora. Conhece, apenas, que há a turba de torturados, Tanques de podridões, maltas de desgraçados. Sabe onde falta sol, onde escassa é a saúde, Onde se mete a flor excelsa da virtude.

Olha sem se anojar, mágoas, misérias, dor, Não conhece opinião, segue a Nosso Senhor! Anda no Novo-Mundo, corre por tôda a Europa, Mendigando uma luz e um bocado de sopa, Luz para desfazer a baixeza de instintos. Sopa para matar a fome dos famintos. Foge da discussão e não está nas pelejas, Nem no ambiente hostil e estreito das igrejas. Sabe amar e querer flores e passarinhos. Os mendigos e os reis, os palácios e os ninhos! Tem abnegação. Sabe rasgar o peito. E escrever com seu sangue a Justica e o Direito! Sabe o amor. Sabe o bem. A alma da caridade. Sabe endeusar a luz e adorar a verdade. Vai a todo lugar, recôndito e diverso. Não existe num mundo. Existe no Universo.

Poeta amigo, adeus! Há muito que me espera A imensidão da dor. Procuro a pomba e a fera. Tenho muito a prestar às ovelhas transviadas. Que ouvem as tentações do beiral das estradas. E' preciso que eu vá visitar os covis. Amparar o chacal, as aves e os reptis: Necessário é lhes leve a vida e a liberdade, Procurando os pardais, melros e cotovias. Vou subir a colinas e descer aos valados, Cacando o pranto e a dor dos pobres desgracados. Chama-me o sofredor, chama-me a orfandade. Necessário é lhes leve a vida e a liberdade. Se tua alma quiser inda encontrar-me um dia, Desce ao antro sem paz donde foge a alegria; Vai sem mêdo e receio à lôbrega mansarda, Onde tarda a saúde e onde o confôrto tarda. Vai às rocas louçãs nas alvoradas claras... Estou com o lavrador na tarefa das searas, Como do seu farnel, tomo o arado e a charrua, Lá me ponho a lidar e de lá volto à rua. Para guiar os maus, para guiar felizes: Minha missão é amar os vermes e os países!..."

Muito tempo passara e a noite inda era escura. Noite de neve atroz, noite de desventura! Foi-se a linda visão, dissipando as neblinas, Repartindo o seu pão de carícias divinas.

Tudo voltou à paz silenciosa e calma!... O inverno e o pesar; e aos olhos da minhalma, O mundo famulento, a Terra, parecia O planêta da sombra e a mansão da agonia!

#### Romaria

(PASSEIO MATINAL)

GUERRA JUNQUEIRO.

Fim da poesia inserta em *Poesias Dispersas*.

Não sabeis, não sabeis, filhas que adoro tanto, Calcular a extensão de tantas amarguras, Existências em flor, fustigadas de pranto, Lírios no lamaçal das grandes desventuras...

Almas na escuridão da noite sem aurora, Corpos de podridão, urnas de lama e pus, Anjos açucenais que a miséria devora, Pobresitos sem pão, esquálidos e nus.

No entanto, há aroma e luz na beira dos caminhos, Cantos de rouxinóis, árvores, fruto e flor, Harmonias sutis, que se evolam dos ninhos Dourados pelo sol da alvorada do amor!

Mocidade no abril resplandecente e loiro De noivado e canção das almas virginais; Entoando a sorrir mil ditirambos de oiro, Como as aves gracis em vôos nos trigais.

A alegria taful das manhãs harmoniosas Em que maio desfolha os cravos e os jasmins, Espargindo dos céus as glicínias formosas, Na esmeraldina côr do colo dos jardins!

E Deus que fez a flor e a candura das crianças, Fez também o soluço e a lágrima dorida, E se fez a bondade envôlta de esperanças, Criou a dor clareando a escuridão da vida. Há risos e esplendor e há prantos, filhas minhas, Porque o pranto é que lava as manchas e os negrumes. De almas torvas e vis, misérrimas, mesquinhas, Transformando-as em luz e em vasos de perfumes!...

A lágrima da dor é estrêla que transluz, Um coração que sofre é chama que se eleva Da túrbida hediondez dos pantanais da treva, As regiões da glória intérmina da luz.

Sôbre o escuro, porém, das lepras mal cheirosas, Paira o clarão do amor, edênico e sem par, Que liga o verme ao mar, que une a pomba às rosas, Que o grão de areia une ao roble secular.

O amor que fraterniza, o amor que dá saúde, Que irmana a fera e a flor, as aves e os chacais, Que faz da Caridade a flama da Virtude, Que sublime conduz aos planos celestiais.

Filhas que Deus me deu, vinde alegres, comigo, Vinde comigo ver a dor dos desgraçados Que chorando se vão, sem pátria e sem abrigo, Cheios de sânie e pus, com os corpos cancerados.

Aproveitemos, pois, esta hora calma e mansa, Em que há músicas no ar e olores nas estradas, Hora em que a Terra acorda em haustos de esperança, Ébria de aroma e luz das flores orvalhadas.

Saúdam o alvorecer as vozes das ovelhas, Perpassam colibris, chilreia a passarada, Zumbem sôfregamente as trêfegas abelhas, Compondo o hino de sol de esplêndida alvorada!

Partamos nós, também, por êste mundo afora, Nutrindo o coração na fonte da esperança, Dando consôlo à dor, à treva a luz da aurora, A paz à guerra e à luta os lírios da bonança.

Conduzamos conosco a luz da Caridade, Oferecendo o Bem aos pobres pequeninos, Ofertando com amor a tôda a humanidade Esse pão divinal que é dos trigais divinos.

Espalhemos a Fé, a Caridade e a Crença, Tenhamos a noss'alma em delubros de luz, E acharemos no fim da romaria imensa, As venturas e a paz nos braços de Jesus!

#### Eterna vítima

GUERRA JUNQUEIRO

Na silenciosa paz do cimo do Calvário Ainda se vê na cruz o Cristo solitário.

Vinte séculos de dor, de pranto e de agonia, Represam-se no olhar do Filho de Maria.

Abandonado e só na aridez da colina, Sofre infindo martírio a vítima divina;

Açoitado, traído e calmo, silencioso, Da Terra ao Céu espraia o seu olhar piedoso.

Dois mil anos de dor e os seus cruéis algozes, Passaram sem cessar como chacais ferozes.

Caravanas de reis nos tronos passageiros Exaltados na voz das trompas dos guerreiros;

Os lendários heróis no dorso dos corcéis, Inscrevendo com fogo as máximas das leis.

Cavalheiros gentis, valentes brasonados, Nobres de sangue azul nos seus mantos dourados,

Viram-no semi-nu, na cruz, ensangüentado, E puseram-se a rir do louco supliciado!

O Cristo continuou, humilde e silencioso, Espraiando na Terra o seu olhar piedoso.

Sábios do tempo antigo abrindo os livros santos Olharam-no também, partindo como tantos.

Artistas e histriões, poetas e trovadores, Castelãs juvenis, turbas de gozadores.

Inda vieram depois, aquêles que em seu nome Espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome.

Desolação e horror, mataram-se os irmãos, Lôbos, tigres, chacais, na capa dos cristãos

Contemplaram Jesus no cume da colina, Multiplicando a guerra, as lutas e a chacina.

O Mestre prosseguiu, sublime e silencioso, Espraiando na Terra o seu olhar piedoso.

E na época atual a caravana estranha Estaca no sopé da árida montanha;

Mas os soberbos reis e césares antigos, Hoje mais nada são que míseros mendigos;

Os nobres doutro tempo, agora transformados Nos párias do amargor, nos grandes desgraçados:

Agora, vêem, sim, no tôpo do Calvário, O sacrifício e a dor do eterno visionário,

Bradando com furor: — "Socorre-nos Jesus! Que possamos vencer a dor em nossa cruz.

Sorvendo o amaro fel nas dores da aflição, Temos fome de paz e sêde de perdão!"

E o Mestre da bondade, o anjo da virtude, Estende o seu perdão cheio de mansuetude.

E do cimo da cruz, calmo e silencioso, Consola a multidão com o seu olhar piedose.

## A um padre

GUERRA JUNQUEIRO.

(Versos a um agressor do Espiritismo)

Oh! padre lutador, procurai santamente Apregoar ao mundo herético e descrente Os dogmas ancestrais da vossa velha Igreja!

A árvore do progresso, esplêndida, viceja. A Ciência caminha a passos de gigante Para se unir à Fé, operosa e triunfante. E' preciso instalar a Inquisição de novo, Contendo a aspiração indômita do povo, De saber a verdade acêrca do Destino.

Proclamai, proclamai o dogma divino!
Fazei bulas, torcei as leis, trazei Loiolas,
Ensinai catecismo em tôdas as escolas;
Ponde sôbre a esperança o inferno que flameja,
Cheio de excomunhões e de mastins da Igreja!
Ensinai que Deus é o bramânico satrapa
Que enviou para o mundo os bergantins do papa.
Afirmai que um sacrista é um ministro do Eterno.
Comei Jesus no pão refogado em falerno;
Formai sob a batina as gerações vindoiras,
Tomai em vossas mãos de crísticas tesoiras,
Cortai a asa de luz de tôda liberdade,
Afogai na descrença a pobre humanidade,
Multiplicai no mundo as vossas benzeduras,
Multiplicai na Igreja os ritos e as tonsuras!

Teològicamente, anatematizai
Todo aquêle que em Deus sentir o amor de um Pai,
Ponde em cada recanto um novo Torquemada,
E um trapo de batina ao pé de cada estrada;
Fazei autos-de-fé, pregai probabilismos
Dentro das ilações e dos anacronismos,
Endeusai sôbre o trono a fortuna dos Crésus,
Esquecei sôbre a lama os pobres indefesos.

Transformai todo templo em balcão de bentinhos. Com representações em todos os caminhos; Interpretai Jesus no prisma do interêsse, Traficai com o altar, vendei o ensino e a prece, Anatematizai tôdas as heresias; Aprovai, aplaudi as grandes simonias, Porque, em verdade, são como crimes sagrados E a estola de um sacrista é isenta de pecados.

Insensai Harpagões, absolvei magnatas, Entre encomendações, discursos, sermonatas; Lembrai a Inquisição e a história do papado, Retende na memória os erros do passado.

Lêde com desassombro o intrépido Barônio, Sem o mêdo pueril do inferno e do demônio, E vinde proclamar ao mundo fariseu Que sòmente na Igreja há sendas para o céu; Só a Igreja possui a santa autoridade, Dentro das presunções da infalibilidade.

Sôbre o luxo gritai no púlpito florido, Gritai que o mundo está perverso e corrompido. Escrevei com furor contra as guerras tigrinas, A abençoar fuzis, metralhas, carabinas, A discórdia infundi! Nutri regionalismos, Incentivai com ardor os rubros fanatismos.

Se puderdes, irmão, armai nova fogueira A quem asseverar que o papado é uma feira Onde Deus é um cifrão e onde se negocia A bênção de Jesus, e a bênção de Maria; Onde a verdade está sob as cavilações Dos círculos hostis de torpes convenções! Praticai e afirmai ainda mais do que isto. Tendes a autoridade e a mansidão do Cristo...

Mas, ouvi minha voz impávida e serena!...
Fazendo-vos ouvir, tomando a vossa pena,
Jamais vos esqueçais de que a verdade é de ouro.
Afastarmo-nos dela é andar no sorvedouro
Da calúnia que fere o coração mais rude,
Da mentira que, enfim, não alcança a virtude,
Que traz, porém, consigo o vírus que envenena!...

Quem perpetra a inverdade a si mesmo condena.

A luta da verdade, a luta das idéias, E' feita nos clarões das grandes epopéias Que impelem o coração ao nobre sacrifício; Cada gesto leal é mesmo um interstício Por onde a Luz penetra em jorros cristalinos, Clareando o porvir ignoto dos destinos.

Criar uma ficção e excomungar de oitiva, E' próprio das paixões e próprio da inventiva. Nunca vos entregueis a tanto dispautério, Jamais enxovalheis o vosso ministério.

Acostumai-vos, pois, ao sol que tudo aclara; Deixai a insensatez dos clérigos, da tiara, Abandonai a treva e vinde para a luz! Aprendei muito mais do exemplo de Jesus.

Olvidai convenções, congregações, papado, Que a Verdade jamais se vende no mercado.

## "Um quadro da Quaresma"

GUERRA JUNQUEIRO

Entre lamentações e estrídulas matracas, Num cenário infantil, feito de gesso e lacas, Representa-se a peça antiga da quaresma...

O pobre Senhor-Morto, um pálido abantesma, Talhado de encomenda, em tinta espêssa e forte, Dorme grotescamente o sono dessa morte De teatro burlesco, anual, que se repete, Como as grandes funções do entrudo e do confete.

Imóvel, sob a luz esdrúxula das tochas Que ilumina êsse caos de tintas rubro-roxas, E' o ator da paixão, a vítima e comparsa Do Papa, o explorador santíssimo da farsa, Paródia de uma dor sublime e incomparável, Filha da estupidez bisonha e condenável, Que a Igreja representa, arrecadando esmolas, Com latim, cantochãos, bandeiras e sacolas.

A função quaresmal prossegue. A multidão Espera com ansiedade o clássico sermão. Numa fantasmagoria esplêndida de aroma Dos incensos do altar, sôbre o púlpito assoma Uma figura heril de abade gordo e enorme, Cocquelin tonsurado, obeso, desconforme, Que grita com estentor:

"Caríssimos irmãos!"
Nós somos sôbre a Terra os únicos cristãos.
Fora das concepções altíssimas da Igreja,
Apenasmente está o Inferno que despeja

O mal e as tentações no espírito perdido; Rezai! que atualmente o mundo pervertido Pretende esfacelar os dogmas romanos, Sentinelas da fé, há quase dois mil anos!

Não busqueis progredir nas coisas transcendentes, Porque o Papa é senhor de céus e continentes E o Sílabus proíbe a evolução de tudo!

Eu só vos peço a fé, porquanto a fé é o escudo Que vos há de livrar dos grandes tentadores. Evitai conviver com os livres pensadores! A análise conduz à escuridão do Averno, Voltaire e Galileu são ministros do Inferno, Comte, Calvino, Wesley, são seus embaixadores; Das chamas infernais criaturas inferiores Dirigem, certamente, o espírito moderno.

Precisais cultivar o sentimento eterno, De eterna submissão ao Papa que é infalível. Tôda ordem de Roma é boa e indiscutível. E' preciso antepor a tôda a humanidade, Sentimentos de fé e catolicidade.

Necessário se faz prender quem raciocine. Reformistas quaisquer?... Satanaz que os fulmine. A falta de fervor tem feito heresiarcas, Tem até corrompido os padres e os monarcas. Obedecei à Igreja em sua Santidade, O Papa é o hífen de luz do arcano da Trindade.

O dogma é uma lei benigna e sublime, Sofismá-lo, enformá-lo, é cometer um crime.

A humanidade está sob o império do demo; Oremos pelo mundo em desconfôrto extremo.

Vivei, caros irmãos, em santa penitência; As mortificações recebem da indulgência Os prêmios celestiais na Eterna Beatitude. Sêde firmes na fé, contentes na virtude, Amai a caridade, a humilde singeleza. Jesus amou no mundo a vida da pobreza!

Condenando a Ciência, a Luz, a Liberdade, Preconizando a Fé, a Ignorância e a Prece, Terminou a oração, rogando que se desse Uma estola ao Progresso e um véu à Humanidade. Com um aceno abençoou, segundo o gesto em uso, Resmungando um latim exótico e confuso; E depois de exercer seu santo ministério, Procurou lestamente o calmo presbitério. Aguardava-o o jantar de finas iguarias, Pratos de ostentação, recheios, ambrosias, Licores, moscatéis, confeitos, doces raros, Opíparo jantar regado a vinhos caros.

Após se abastecer pantagruèlicamente, Em paz sacramental, seu cérebro indolente, Desejou meditar nas cenas do Calvário... Mas o sono roubou-lhe as preces e o breviário. Terminada que foi a sacra pantomima, Esquecido Jesus, olvidou-lhe a doutrina.

Sereno, adormeceu sem pensar que pusera Em cada coração um coração de fera, Com o seu rubro sermão, cavando um negro abismo, Propagando a cegueira, a guerra e o fanatismo.

Olvidou o que Jesus obrara com o exemplo, Dos atos a lição, da caridade o templo, Sem artigos de fé, sem bispo e vaticano. Não se lembrou que houvera o bom samaritano, Porque a verdade pura, o lídimo evangelho, Era um livro escurril, inadequado e velho.

Da doutrina cristã, a sacrossanta essência Ficou em pregação de mágica eloqüência. Jesus apenas fôra a máscara piedosa, Para tanta extorsão impune e criminosa.

Por isso, oh! meus irmãos do altar e da batina, A Igreja que foi pura e que já foi divina, Morre sem remissão de horrível carcinoma, Nos pântanos letais e lúgubres de Roma, Lá onde a cupidez fatídica se entrapa, E morre às próprias mãos sacrílegas do Papa!

## Contra a Bêsta Apocalítica

GUERRA JUNQUEIRO.

Não vos admireis que eu volte novamente, Terçar a arma da fé, do amor, da liberdade, Em favor do porvir de tôda a humanidade, Tendo o espírito em paz, esperançoso e crente.

Congreguemo-nos nós em lúcidas cruzadas, Que a bêsta milenar, católico-romana, Inda quer escoucear a consciência humana, Tapando a luz do sol das novas alvoradas.

Não contente com o dogma inquisitorial, Que o seu concílio impôs a tôdas as criaturas, A Igreja inda requer benesses, sinecuras, Amealhando assim o ouro universal.

Busquemos sôbre a Terra esclarecer e dar! Sêde nesse ideal meus nobres companheiros, Pois quem guarda o bornal que é dos trinta dinheiros, E' o histrião da batina e o mercador do altar.



GUSTAVO TEIXEIRA.

Paulista, nascido em março de 1881. Escreveu *Ementário, Poe*mas *Líricos, Último Evangelho* e outras obras assaz estimadas.

### A São Pedro de Piracicaba

Ultimo instante, derradeira imagem Nas procissões da sombra em longas filas... Era a morte, cerrando-me as pupilas No doloroso têrmo da romagem.

Graças a Deus, a crença era meu pajem E buscando-lhe, ansioso, as mãos tranqüilas, Chorei de gratidão ao pressenti-las, Conduzindo-me à luz doutra païsagem.

Oh! terra de São Pedro, que amo tanto, Com que angústias te vi, banhado em pranto, Nos supremos e tristes estertores!...

Trabalha e espera sob os céus risonhos, Que a morte é vida para os nossos sonhos, E paraíso para as nossas dores.



HERMES FONTES.

Sergipano, nasceu na Vila de Boquim, em 1888 e suicidou-se no Rio de Janeiro aos 26 de dezembro de 1930. Poeta de grande relêvo emocional, deixou firmada

sua personalidade literária, tendo publicado Apoteoses, Gênese, Lâmpada Velada e Fonte da Mata, seu último livro.

### Sonêto

Sou o lavrador que fez, rude e bisonho, A sementeira luminosa e rara Do trigo louro e rútilo do sonho... — Sonho lindo que a nada se compara.

Não reparou o labor triste e enfadonho, Regou, chorando, a Terra que lavrara; E de alma ingênua e coração risonho, Esperou confiante o sol da seara.

Passados os trabalhos e os tormentos, Quando aguardava a messe, jubiloso, Numa grande esperança insatisfeita.

Eis que aparecem os arrazamentos, E o pobre, desgraçado e desditoso, Perdeu tudo no instante da colheita.

273

#### Minha vida

HERMES FONTES.

Não pude compreender o meu destino Na amargura invencível do passado, Que amortalhou meu sonho peregrino Nas trevas de um martírio irrevelado.

Do sofrimento fiz o apostolado, Como fizera de minha arte um hino, Procurando o país indevassado Do ideal luminoso de Aladino.

E fui de vale em vale, serra em serra, Buscando a imagem fúlgida, incorpórea, Do que chamamos — a felicidade.

Mas só colhi os frutos maus da Terra, As promessas pueris da falsa glória, E o triste engano da celebridade.

## Poema da amargura e da esperança

HERMES FONTES

Falar-vos de martírios e tormentos, E' perpetrar amargas redundâncias, Redizer minhas mágoas, minhas ânsias Renovar minhas síncopes de dor... Não sorvo mais os tóxicos violentos Do desespêro e da melancolia, Após a derrocada Das construções de um sonho superior.

Tudo outrora, Senhor,
Na minha pobre vida abandonada.
Era o tédio cruel que me impedia
De vislumbrar a claridade imensa
Da luz do sol puríssimo da crença,
Tudo em volta de mim era cegueira
Que torturou a minha vida inteira,
Que me seguiu o espírito ambicioso!

A carne é pobre e é cheia de fraqueza.
Simbolizando o ciclo tenebroso
Das sínteses de dor da natureza.
E a carne subjugou-me inteiramente,
Fez-me fraco e descrente,
E transformou a minha mocidade
Num montão de ambições, de fama e glória.
Adormeceu-me aos cantos da vaidade
E me afastou da estrada meritória
Da crença e da bondade...

Misericordiosíssimo Senkor!
De tortura em tortura amargurado,
O meu frágil espírito inferior
Viu-se prêsa de trevas, no passado,
E a desgraça suprema o amortalhou.

Tudo sofri, de dor e de miséria, Mas a tua bondade me levou A esquecer a influência deletéria Da carne passageira... Rompeste a minha venda de cegueira E divisei o excelso panorama Do universo infinito, que TE aclama, Como a fonte do amor ilimitado!

Relevaste, meu Deus, o meu pecado E pude ouvir as harmonias puras Que equilibram os mundos nas alturas!...

Cheio de amaridúlcida ansiedade, A esperança o espírito me invade Aguardando das lágrimas futuras A minha redenção...

Que a confiança, pois, em Ti me anime, Que no porvir a dor bela e sublime Jorre em minhalma a luz da perfeição.



João de Deus.

Nascido em S. Bartolomeu de Messines, Portugal, e desencarnado em 1896, afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. E' tão bem conhecido no

Brasil quanto em seu belo país. Nesta poesia palpita, de modo inconfundível, a suavidade e o ritmo da sua lira.

## As lágrimas

Desci um dia
Ao sorvedouro
Da atra agonia
Da humanidade,
A procurar,
A prescrutar
Qual a verdade,
Qual o tesouro
O mais profundo,
Que neste mundo
O homem prendesse
E o retivesse.

E vi, então, No coração Da criatura, Só a ilusão Duma ventura. E vi senhores Que dominavam E se orgulhavam Do seu poder, Sempre a abater Os desgraçados.

> Os potentados Com seus valores Bem se julgavam Onipotentes, Heróis valentes Cá nesta vida... Depois, porém, Reconheceram E viram bem, Nesta existência Tôda a impotência

Do deus-milhão, Perante a mão Da fria dor, Que lhes domava E lhes dobrava O torpe egoísmo

Busquei os lares, Ricos solares Dos protegidos, Onde o confôrto Para a matéria Anda em contraste Com atroz miséria Dos desvalidos. E ainda aí Não pude achar, O que eu ali Fui procurar.

Eu vi mulheres Nos seus prazeres, Jovens e belas, Alvas estrêlas De formosura,

Rindo e cantando Dentro da noite Da desventura. Pobres donzelas. Fanadas flores... Luz sem fulgores. Que, miseráveis Párias da vida. Deixam o teto Do seu afeto Major, supremo. Insuperável. Sómente encontram Dores que afrontam. Mágoa insanável. Incompreendida!

> E penetrei Pelos castelos Dourados, belos, Das diversões,

Onde se aninha
E se amesquinha
A multidão
Que busca rir,
Gozar, sorrir,
A ver se esquece
O que padece,
Julgando crer
Que o está a ver,
O paraíso.
Mas, êste riso
Ao som da festa,
À meia luz
E' o que produz
Todo o amargor,

A major dor. Pois eu ali Tristonho vi O que em verdade E' a sociedade: Só pensamentos Das impurezas. Só sentimentos Que trazem prêsas. Aniquiladas. E esmagadas. Ensandecidas As criaturas Outrora puras, Belas outrora. No entanto agora Flores perdidas. Almas impuras. Desiludidas! Nêsse recinto Eu vi. então. A traicão. A iniquidade. A grosseria. Tôda a maldade Da hipocrisia: E tudo, enfim. Tristonho assim. Dissimulado, Falsificado No fingimento Que aparecia No barulhento

Rumor de vozes, Notas atrozes, De uma alegria

> Jamais sentida, Desconhecida Naquele meio.

Eu contemplei-o Cheio de horror E vi que as flores. As pedrarias Tão luminosas Eram sombrias. Eram trevosas. Pois só cobriam Miseros trapos. Pobres farrapos De almas perjuras Ao seu Criador. Fracas criaturas Baldas de amor. E, condoído, Desiludido. Desanimado. Num forte brado Disse ao Senhor:

"Onipotente
Pai de Bondade,
Oh! tem piedade
Dos filhos teus
Que choram, gemem,
Pálidos tremem
Oh! Senhor Deus!
Faze que a luz
Do bom Jesus,
Penetre a alma
Na Terra aflita,
Dando-lhe a calma

Que necessita. Só conheci E encontrei, Só contemplei O mal que vi". Mas uma voz Do Azul do Céu, Pronta e veloz Me respondeu:

"Filho bendito Do meu amor. Sou teu Senhor E no Infinito. Tudo o que fiz. Nada se perde. Assim tornando O ser feliz. Contempla, ainda. A Terra linda E então verás. Donde provém A grande paz, O sumo bem. O gran tesouro. Mais fino ouro Dos filhos meus. Está na luta, Nos prantos seus. Que lhes transforma A alma poluta Num ser radioso. Astro formoso De pura luz!"

> Eu ajoelhei E contemplei As multidões Atropeladas. Desenganadas Nas perdicões. Vi transformadas Tôdas as cenas: Em todos sêres. Homens, mulheres, Jovens, criancas, Nas grandes penas, Nas esperancas. Por entre a luz. Por entre flores. Brotar a flux No coração

De cada ser, Em profusão, Gôtas pequenas Como as brilhantes Luzes serenas Das madrugadas Primayeris.

Reconheci
Que por aí
Na ingrata Terra
Onde eu amei,
Sorri, chorei,
Onde sofri
E onde eu vi
A dura guerra,
A amarga dor,
Lágrimas belas,
Gôtas singelas,

Meigas, serenas, Eram açucenas De fino olor Do espaço azul!

Depois, eu vi Que os que as vertiam Por êste mundo. Vale profundo De mágoa e dor, Quando voltavam Do seu exílio. Eram saudados Por mensageiros De amor e luz Do bom Jesus. Que os coroavam Com gemas finas, Jóias divinas Do escrínio santo. Primor de encanto Do amor de Deus.

Fui então vendo, Reconhecendo Que aqui nos Céus, Lágrimas lindas São transformadas, Remodeladas Para formarem Belo diadema E aureolarem

> Os que as verteram Aí na Terra.

E vi, então, Em profusão, Gemas brilhantes, Alvinitentes, Ricas, fulgentes E deslumbrantes, Que nem Ofir Pôde possuir.

> Sejam benditas. As pequenitas Gôtas de pranto. Orvalho santo Do amor divino Que dá ventura, Tranquilidade, Felicidade Ao peregrino. Bendito o Pai, O Nosso Deus Que abranda o ai Dos filhos seus; Que a alegria E a paz envia A humanidade Tão sofredora, Com a lágrima bela — Luzente estrêla Consoladora!

## O Céu

João de Deus

Pátria ditosa e linda, e onde o mal Desaparece ao meigo olhar do Amor, Que entre os sêres do Além é sempre igual, No mesmo anseio santo e superior!

Lá não se vê traição e cada qual, Urde ali sua auréola de esplendor, Doce Mansão de Paz, imaterial, Onde impera a bondade do Senhor!

Pôrto de Salvação para quem crê Nessa Praia do Azul, que se antevê, Pelo poder da Fé, na provação;

País dos Céus, aonde o pecador Depois de bem sofrer aí a dor, Vai ali encontrar Consolação.

#### Morrer

João de Deus

Não mais a dor intensa e desmedida No momento angustioso de morrer, Nem o pranto pungente por se ver Um ser amado em horas da partida!....

A morte é um sono doce; basta crer Na Paz do Céu, na Terra apetecida, Para se achar o Amor, a Luz e a Vida Onde há trégua à tristeza e ao padecer

Venturosa região do espaço Além, Onde brilha a Verdade e onde o Bem E' o fanal reluzente que conduz;

Mansão de claridade e pulcritude, Onde os bons que adoraram a Virtude, Gozam do afeto extremo de Jesus.

## O mau discípulo

JOÃO DE DEUS.

Era uma alma
Formosa e bela:
Fúlgida estrêla
De puro alvor,
Que habitava
Qual uma flor
O espaço infindo,
Imenso e lindo,
Nessas regiões
Onde há mansões
Purificadas,
Iluminadas
Do Criador.

Porém, um dia, Disse Jesus A quem vivia Em meio à luz:

"Filho querido, Estremecido, Dos meus afetos! Tu necessitas Buscar a Vida Em meio às vagas Das provações! Dentro das lutas, Tredas disputas Do Bem, do Mal. E' que verei
Se o que ensinei
Ao teu valor,
Aproveitaste
E assimilaste
Em benefício
Da lei do amor,
Do sacrifício!...
Tens a fraqueza
Da imperfeição;
Aqui, porém,
Já te mostrei
A lei do amor,
Luz do Senhor —
O sumo bem.

Tu lutarás,
Mas vencerás
Se bem souberes
Te conduzir
Nesses caminhos
Entre prazeres,
Risos e flores
Por entre espinhos,
Mágoas e dores...
E se aprenderes
Saber viver,
Sorrir, sofrer,
Conquistarás
A grande paz,

A grande luz Que eu, teu Jesus, Reservarei E hei de guardar Para a tua alma, Ao regressar.

A dor, somente. A luta amara Nos equipara Para vivermos. Tranquilamente. Nessas moradas Iluminadas Do nosso Pai! Luta e trabalha Singelamente Nessa batalha Que te ofereço, P'ra conquistares A luz, o amor Do teu Senhor. Tu viverás Entre os brasões Das ilusões Da Terra impura:

> Conhecerás Lindas riquezas Iluminando E lhe ensinando O bom caminho, A boa estrada E com carinho Sempre a mostrar-lhe A caridade Com tôda a luz Que ministrei Ao teu pensar, E ora conduz Teus sentimentos. Teus pensamentos, A perfeição Do coração.

Caminha avante, Na deslumbrante Rota do amor! Espalha o olor Que já plantei E fiz brotar, Que cultivei Dentro em teu ser. Sê sempre amigo Dos sofredores, Dos que padecem Sem conhecer Sequer abrigo Onde isolar-se, Onde guardar-se Das fortes dores Que acometem Os sofredores.

> Sê a Bondade Entre a maldade Dos homens feros, Ambiciosos, Frios, austeros, Pecaminosos.

Se assim fizeres
E procederes,
Sempre cumprindo
Os teus deveres,
Tornar-te-ás
Em verdadeiro
Anjo da paz,
Em mensageiro
Do Deus de amor.
Assim darás
A humanidade
O testemunho
Da caridade
Do teu Senhor!"

A alma formosa Então desceu Para lutar, A conquistar Maior ventura, Rútila e pura Aqui no Céu.

Então, nasceu Num lar ditoso, Régio, faustoso, Dos venturosos.

Onde a alegria Reinava, e ria Constantemente. Proporcionando A rica gente Que o habitava Os belos gozos. Lindos, formosos, Mas irreais. Dêsses palácios Materiais. Ainda crianca, Era adorado. Felicitado Nessa abastanca: Naquele lar. Rico alcacar Dos abastados. Ele então era A primavera Dos áureos sonhos, Dos pais amados!

> Assim cresceu. Belo esplendeu. Na mocidade. Ganhou saber Nobilitante. A luz brilhante Dessa ciência Que, na existência. Por planetária, Faz com que a alma Se torne egoista E refratária A lei de Deus. Tornou-se esquivo. Cruel e altivo A humanidade. Não praticando Mas renegando. A caridade.

O que aprendera No Infinito E prometera Ao bom Jesus, Tudo esquecera

Em detrimento Do sentimento Que então trouxera, Cheio de luz. Refugiou-se Na vã ciência. Despreocupou-se Com a consciência. Na Academia Dos homens sábios. Êle esplendeu No vão saber: O infeliz ser Viveu dos lábios. Seu coração Jamais viveu! Foi uma flor. Mas, sem olor; Fulgiu, brilhou, Mas renegou A lei do amor. E da existência Da própria alma Por fim descreu. A relegar. Como um ateu. Filho do Mal. A imensa luz Espiritual.

> Foi refratário Ao próprio afeto Dos pais que o amayam E idolatravam Com mór ternura, Dêle esperando Sua ventura. Os próprios filhos. Suaves brilhos Da nossa vida. Nossa esperança Encantadora. Os desprezou, Somente amando Sua ciência Enganadora. Só procurou Brilhar, fulgir:

Nunca buscou, Assim, cumprir Sua missão.

Sempre espalhou Em profusão. Suas idéias Tristonhas, feias. Do ateísmo Desventurado. Nunca estancou Uma só lágrima: Nunca pensou Uma ferida, Que brota nalma Desiludida: Não consolou O que sofria. De quem fugia Sem compaixão! Enfim, viveu Só na ciência, Nessa existência Que passa breve!... O ingrato teve Mil ocasiões De praticar Boas acões E espalhar O amor e a luz Que o bom Jesus Lhe concedera: Mas, infeliz, Jamais o quis.

Porém, um dia,
A morte amara,
Cruel, avara
E dolorosa,
O arrebatara
Nessa escabrosa
Escura via,
E o conduziu
Para o Infinito,
Onde, num grito,
Êle acordou
Do seu letargo,
Do sono amargo
Em que viveu.

Ao descerrar
O negro véu
Do esquecimento,
Sentiu seus olhos
Enevoados,
Tristes abrolhos
No pensamento!
Olhou o abismo
Do pessimismo
Em que vivera,
Por onde sempre
Se comprazera.

Sentiu-se, então, Abandonado, Amargurado Na aflição! Sòmente, assim, Dentro da dor, Lembrou de Deus, Do seu amor, A implorar Da luz dos céus Consolação!

Das profundezas Do coração, Intima voz Disse-lhe então:

> "Oh! mau discipulo Em quem eu pus Todo o esplendor Da minha luz. Do meu amor! Tu te perdeste Por teu querer. Pelo viver Que demandaste. Jamais soubeste Te conduzir. E assim cumprir O teu dever. Por isso, agora, Minhalma chora Ao ver que és Misero ser. Tu renegaste E desprezaste

A inspiração Do Deus de Amor! Tua missão Que era amar E assim vibrar A alheia dor. Em luz perdida. Foi convertida Em fero braco Esmagador. O grande amor - Fraternidade. Que então devias. Entre alegrias. Oferecer A humanidade. O abafaste Como se fôsse Assaz mesquinho. Quando só êle E' o caminho Que nos conduz À salvação. A perfeição, A região Da pura luz!

Sempre esqueceste Os teus deveres. Dos próprios sêres Que te adoravam. Que mais te amavam, Fôste inimigo, E até negaste A existência Da própria alma. A consciência! Constantemente. Continuamente. Fôste um ingrato · E eu te julgara Um lutador Intemerato!..."

> Calou-se a voz E o pranto atroz Jorrou, então, Do coração Do miserável,

Ser execrável Que não soubera E nem quisera Compreender O seu dever Entre lamentos E dissabores. Padecimentos. Frios horrores. Êle chorou E lamentou. Por muitos anos. Seus desenganos Na senda triste. Fatal, amara. Que assim trilhara Na perdição. Envergonhado. Espezinhado Na sua queda. Correu sozinho O mundo inteiro. Qual caminheiro A quem negassem Um só carinho. Perambulou Qual Asavérus. Sofreu, clamou, Supliciado: E, muitas vêzes, O seu olhar Amargurado. Triste pousou Sôbre o lugar Onde pecou. A pobre mão Sempre estendeu Pedindo o pão. Pedindo luz. A lamentar A sua cruz! Jamais alguém Quis escutá-lo: O mesmo bem Que êle fizera. Assim lhe era Retribuído... E o pobre espírito Desiludido.

Desanimado, Desamparado, Só encontrava Consolação Nas lágrimas tristes Que derramava.

Até que um dia Em que sofria, Mais padecia A dor feroz, Cruel e atroz, A alma triste E solitária, Exp'rimentada, Extenuada No atro sofrer, Cheia de unção, Por entre prantos Formosos, santos, Disse ao Senhor Numa oração:

"Oh! Mestre Amado, Sei que hei pecado E transgredido As tuas leis. Tendo comigo A tua luz. Oh! bom Jesus! E mesmo assim. Eu me perdi Por meu querer, Pois não cumpri O meu dever!... Fui o grilheta Da impiedade. Pobre calcêta Da iniquidade. Mas tu que és bom. Tão justo e santo, Sabes do pranto Das minhas dores. Do meu viver. Sem luz, sem flores. E hás de acolher Minha oração Cheia de fé!...

Da expiação. Para que seja Exterminado O meu orgulho. Oh! dá-me agora A nova aurora De uma existência De provação. Quero sofrer Dura pobreza. Sempre viver Na singeleza. O meu desejo E' só voltar A Terra impura Onde eu pequei. Para ofertar A criatura O grande amor Que lhe neguei. Não quero ter Nem um só dia Dessa alegria Que desfrutei. Mas só trazer No coração Todo o amargor Da privação. Não quero ver O dealbar De uma esperanca: O próprio lar, Onde se encontra Major ventura. Não quero ter: Nunca, jamais Hei conhecer. O que é sorrir! Quero existir Desconhecido. Incompreendido Em minha dor: Então serei Ramo perdido. Árido e sêco Pelo vergel Enflorecido. Conhecerei

Dá-me o acúleo

A dor cruel Que nos retalha O coração. Nessa batalha Que empreenderei. Quero ganhar E conquistar A luz, o pão, O agasalho. Com meu trabalho Eu só almejo Compreensão Para mostrar O teu perdão. Claro e sublime Para o meu crime, Oh! bom Jesus, Oh! Mestre amado! -

Eu lutarei E chorarei Nas rijas dores Mais inclementes. Nos turbilhões Incandescentes Das amarguras. Cruéis e duras Das aflicões. Agora eu vejo Que na existência. A gran ciência Só é grandiosa, Só é formosa. Quando aliada Da caridade. O puro amor. Quero com ardor Bem conquistar À perfeição! Serei, portanto, Neste planêta. Como a violeta Sob a folhagem ... Quero com ardor Viver somente Pela voragem Das desventuras.

Quero sofrer Com humildade, E sempre ter Em mim bondade, Feliz dulçor Da caridade!..."

> E o Mestre Amado. Compadecido Do pobre espírito Dilacerado. Enfim, perdido. -Deu-lhe o perdão. A permissão Para voltar A antiga arena -Luta terrena. Oferecendo-lhe Ocasião Para tornar-se Mais venturoso E sempre digno Do seu perdão.

Seja bendito Pelo infinito Desenrolar, E perpassar, De tôda idade O bom Jesus. Que, com sua luz E terno amor. Escuta a prece De quem padece, Fazendo assim Desabrochar O dealbar Das alvoradas Iluminadas De muitas vidas. Belas, queridas. Para lutarmos E nos tornarmos Dignos do Amor Inigualável. Incomparável. Do Criador!

### Na estrada de Damasco

João de Deus

Num certo dia A Ambição De parceria Com o Orgulho, Chamou o homem Jactancioso E tão cioso Do seu poder E vão saber, E assim lhe disse:

> "Homem, tu és Senhor potente, Grande e valente Aqui no mundo: E se quiseres Tornar-te um rei Da imensa grei Da criação, E' só viveres A procurar Mais dominar Os elementos A transudar Nos sentimentos. Major coragem Para ganhares

Sempre vantagem No teu viver. E conquistares Sempre o poder Dos triunfantes. Aos semelhantes Em vez de amá-los Tais como irmãos. Faze-os vassalos No teu reinado, Glorificado De gran-senhor!"

E o pecador, Ser imperfeito Se achasse embora, A seu agrado, Bem satisfeito. Foi sem demora Então chamado Por um juiz De retidão, Que é a consciência, Nesta existência De provação. Que então lhe diz:

> "Mas, e o bom Deus Que está nos céus, Que tudo vê. Sabendo assim Quanto a tua alma Dêle descrê? Êle é o teu Pai, O Criador, O Deus de amor. E o bom Jesus. Nosso Senhor. Mestre da luz. O Filho amado Que à Terra veio. A êste mundo Ingrato e feio A redimir, E assim banir O teu pecado?

289

Ele te amou
E te ensinou
Que ao teu irmão
Tu deves dar,
Nunca negar
A tua mão,
E espalhar
Sòmente amor,
A relegar
Tôda a maldade
Para que um dia
Te fôsse dado
Reconhecer
Com alegria

O solo amado
Do eldorado
Dos belos sonhos,
Lindos, risonhos,
Do teu viver.
Assim, procura,
Melhor ventura
Em só buscar
Acompanhar,
Seguir Jesus
Em sua dor,
Em seu amor,
Em sua cruz!"

Mas, o tal homem Tão orgulhoso. Que já se achava Bem poderoso, Achou estranho Esse conselho: Rigor tamanho Não poderia; Isso seria Obedecer E se humilhar; E êle havia Aqui nascido Só para ser Obedecido, Tendo o poder P'ra dominar.

Assim, buscou E perguntou Aos companheiros:

> Éles, então, Lhe responderam No mais profundo Do coração:

- "Esse conselho E' muito velho! Deus é irrisão. E o tal Jesus. Com sua cruz E seu calvário. Sòmente foi Um visionário. Enquanto êle Só te oferece Amargas dores. Desolações, Tristes agruras. Cruéis espinhos, Nós concedemos Ao teu valor De gran-senhor Sublimes flores. Lindos brasões. Grandes venturas Nesses caminhos.

> Quem mais souber Gozar e rir, Mais saberá O que é existir. A vida aqui Só é formosa Para quem goza; E pois, assim, Vale o gozar Constantemente,

Pois vindo a Parca Bem de repente, Há de levar Esse teu sonho De amar, sofrer,

Ao caos medonho Do mais não-ser: Porque a morte Tão renegada, Essa é apenas O frio nada. O louco amor Do teu Jesus. Exprime a dor E não a luz." E assim, quando O homem fraco E miserando Mais se exaltou E se jactou. Chegou a Dor Onipotente. Humildemente. A lapidária, A eterna obreira. A mensageira Da perfeição Nessa oficina Grande e divina Da Criação: Fê-lo abatido E desolado. Até enojado Do corpo seu: Apodreceu O seu tesouro.

> E o homem-rei Reconheceu Que o paraíso Dos sãos prazeres Vive nas luzes Só da virtude; No cumprimento Dos seus deveres; Na humildade, Na caridade, Na mansuetude, Na submissão Do coração

Ao sofrimento, Quando aprouver Ao Deus de Amor, Oferecer Rude amargor Ao nosso ser.

Depois, então, De mui sofrer E padecer Na expiação, Reconheceu A nulidade, A fatuidade Da vil matéria!

> Na atroz miséria Dessa agonia, Só procurou Buscar se via Os seus mentores, Enganadores, Altivos filhos Da veleidade.

Só encontrou
O juiz reto,
O Magistrado
Incorrutível
Da consciência,
E que, num brado
Indescritível,
Em conseqüência,
Lhe fez com ardor
Ao coração
Ermo de afeto,
Ermo de amor,
A mais tremenda
Acusação!

E' o que acontece Em tôda a idade, Com a maioria Da humanidade;

Pois sempre esquece Os seus deveres E se submerge Nos vãos prazeres: Para a alegria Fatal converge O seu viver. Para o enganoso, Efêmero gôzo Do material, A esquecer Tudo o que seja Espiritual. Feliz de quem Aí procura Major ventura No sumo bem: Porque verá. Contemplará

Todo o esplendor, A eterna luz, Do eterno amor Do bom Jesus.

### Parnaso de Além Túmulo

João de Deus.

Além do túmulo, o espírito inda canta Seus ideais de paz, de amor e luz, No ditoso país onde Jesus Impera com bondade sacrossanta.

Nessas mansões, a lira se levanta Glorificando o Amor que em Deus transluz, Para o Bem exalçar, que nos conduz A divina alegria, pura e santa.

Dessa Castália eterna da Harmonia Transborda a luz excelsa da Poesia, Que a Terra tôda inunda de esplendor.

Hinos das esperanças espargidos Sôbre os homens tornando-os mais unidos, Na ascenção para o Belo e para o Amor.

# Angústia materna

João de Deus.

Oh! Lua branca, suave e triste,

— Pedia a Mãe, olhando o céu —
"Dize-me, Lua, se acaso viste
Nos firmamentos o filho meu."

"A Morte ingrata, fria e impiedosa, Deixou vazio meu doce lar, Deixou minhalma triste e chorosa, Roubou-me o sonho — deu-me o penar.

Se tu soubesses, Lua serena, Como era lindo e encantador Meu anjo belo como a açucena, Cheio de vida, cheio de amor!...

Disse-lhe a Lua — "Eu sei o encanto, Dum filho amado que a gente tem; E, das ausências, conheço o pranto, Conheço-o bem, conheço-o bem!..."

— "Então, responde-me sem demora, Continuava, sempre a chorar: Em qual estrêla cheia de aurora Foi o meu anjo se agasalhar?..." — "Mas tu não o vês — disse-lhe ela — Naquela estrêla que tremeluz? Repara bem... E' bem aquela Que anda cantando no céu de luz."

E a alma de Mãe martirizada Fitou a estrêla que lhe sorriu, Sentiu-lhe os raios, extasiada, E dos seus cantos, feliz, ouviu:

"Ilha pacífica, da esperança, Sou eu no mar do éter infindo; Do sofrimento mato a lembrança E abro o futuro, ditoso e lindo.

Do Senhor, tenho doce trabalho, Missão que é tôda só de alegrias: Flores reparto cheias de orvalho, Flores que afastam as agonias."

Quase te odeio, luz de alvorada, Oh! linda estrêla que adorna o céu, Gritou-lhe a pobre desconsolada, Porque tu guardas o filho meu."

— Sei que me odeias, que me detestas, Mas eu te amo e digo: quem Não tem saudades das minhas festas? O teu anjinho teve-as também.

Em mim a noite não tem guarida, Aqui terminam os dissabores; Aqui em tudo floresce a vida, Vida risonha, cheia de flores!..."

A mãe saudosa, banhada em pranto, Pôde notar seu filho lindo, Todo vestido dum brilho santo, Num belo raio de luz, sorrindo... Disse-lhe êle — "Tive deveras Muita saudade, mãezinha amada, Senti a falta das primaveras, Senti a falta desta alvorada!...

Não resisti... Tanta saudade! Voltei do exílio, fugi da dor, Aqui é tudo felicidade, Carícia e paz, ventura e amor.

Perdoa, mãe, se mais não pude Ficar contigo na escuridão, A Terra amarga, tristonha e rude, Envenenava meu coração.

Aqui também há puras fontes, Jardins e luzes e fantasias, Sóis rebrilhando nos horizontes, Cantos celestes das harmonias.

Daqui te vejo, daqui eu velo Pelo sossêgo dos dias teus; Faço-te um ninho ditoso e belo, Muito pertinho do amor de Deus!..."

Aí a mãe tão desditosa Nada mais viu do Eterno Lar. Viu-se mais calma, menos saudosa, E no entretanto, pôs-se a chorar...

## Lamentos do órfão

João de Deus.

Minha mãezinha, alguém me disse, Que tu te fôste, buscando o céu; Eu já não sinto tua meiguice, Mas não podias partir sem eu.

Eu acredito que tenhas ido Pedir a Deus, no céu de luz, Que de mim faça, do teu querido, Um anjo seu, outro Jesus.

Mas tanto tempo faz que partiste, Que me fugiste sem me levar, Que sofro e choro, saudoso e triste, Sem esperanças de te encontrar.

Há quantos dias que te procuro, Que te procuro chamando em vão!... Tudo é silêncio tristonho e escuro, Tudo é saudade no coração.

Outros meninos alegres vejo, Numa alegria terna e louçã, Que exclamam rindo dentro dum beijo: "Como eu te adoro, minha mamã!" E sinto um anseio sublime e santo, De te abraçar, de te beijar; E abraço o espaço, beijo o meu pranto, Sòmente a mágoa vem-me afagar.

Inquiro o vento: — "Quando verei, Minha mãezinha boa e querida?" E o vento triste diz-me: — "Não sei!... Só noutra vida, só noutra vida!..."

Pergunto à fonte, pergunto à ave, Quando regressas dos céus supremos, E me respondem em voz suave: "Nós não sabemos! nós não sabemos!..."

Pergunto à flor que enfeita a aurora, Quando é que voltas dêsse país, E ela retruca, consoladora: "Depois da morte serás feliz."

E digo ao sino na tarde calma:
"Onde está ela, meu doce bem?"
Êle responde, grave, à minhalma:
"No Além!..., No Além, no Além, no Além!..."

O mar e a noite me crucificam, Multiplicando meus pobres ais, Cheios de angústias, ambos replicam: "Tua mãezinha não volta mais."

Sòmente a nuvem quando eu imploro, Diz-me que vens e que te vê. Do alto do céu, diz-me, se eu choro: "Eu vou chamá-la para você."

Sempre te espero, porém, não voltas, Nem para dar-me consolação; Ai! minha mãe que mágoas sôltas Andam cortando meu coração. Tanta saudade, e no entretanto, Vejo-te linda nos sonhos meus; Ajoelhada, banhada em pranto, E de mãos postas aos pés de Deus.

Constantemente, estás bonita Como uma rosa, como um jasmim! Porém conheço que estás aflita, Pensando em mim, pensando em mim.

Então, entrego-me ao meu desejo, Tremo de anseio, calo, sorrio, Sentindo o anélito do teu beijo... Mas abro os olhos no ar vazio!

Vai-se-me o sonho... Quanta amargura, Que sinto esparsa pelo caminho! Que mágoa eterna! que desventura, Para quem segue triste e sòzinho.

Volta depressa! guardo-te flores, Porque só vivo pensando em ti: Celebraremos nossos amores, Junto da fonte que canta e ri.

Já não suporto tantos cansaços!... Se não voltares, pede a Jesus, E ainda uma vez, põe-me em teus braços, Foge comigo para outra luz!...

# O leproso

João de Deus.

Dizia o pobre leproso: Senhor! Não tenho mais vida, Sou uma pútrida ferida Sôbre o mundo desditoso!

> Mas o anjo da esperança Responde-lhe com brandura: — Meu filho, espera a ventura Com fé, com perseverança:

> > Se teu corpo é lama e pus Em meio dos sofrimentos, Tua alma é réstea de luz Dos eternos firmamentos.

## Bondade

João de Deus.

Vê-se a miséria desditosa Perambulando numa praça, Sob o seu manto de desgraça Em aflitíssimo amargor.

Eis que a Fortuna se lhe esconde, O gôzo passa, muito ao largo, E ela ressente o gôsto amargo Do fel, da mágoa e da dor.

Mas eis que alguém a reconforta, E' a bondade. Abre-lhe a porta Cheia de luz da manhã,

Dizendo-lhe — Tens frio e fome? Despreocupa-te do meu nome, Vem aqui. Sou tua irmã.

# Oração

João de Deus.

A Ti, Senhor, Meu coração Imerso em dor. Aflito vem,

304

Pedindo a luz, Pedindo o bem E a salvação.

Pedir a quem, Senão a Ti, Cuja bondade Me sorri E me conduz À imensidade Da perfeição?

> E's a piedade Divina e pura Que à criatura Dá luz e pão.

Sou eu, somente, O impenitente Na expiação.

Em Ti, portanto, Confio e espero, De Ti eu quero Me aproximar!...

PARNASO DE ALÉM-TÚMULO

Consôlo santo, Para o meu pranto Venho implorar.

> Bem sei, Senhor, Se sofro e choro, Se me demoro No padecer, E' porque andei Longe do Amor No meu viver.

O Amor é a lei. Que me ensinaste E que deixaste Aos irmãos teus!

> P'ra que eu pudesse, Ditosamente, Buscar os céus.

Assim, contente, Cheio de unção, Elevo a prece Do coração, A Ti, Senhor, Rogando amor, Paz e perdão!

## A Fortuna

João de Deus.

Anda a Fortuna por uma praça, Fala à Ventura com riso irmão, E mais adiante topa a Desgraça, Que altiva e rude lhe esconde a mão.

Vaidosa e bela, dá preferência Ao torpe egoísmo, e ao sacrifício, E entre as virtudes, na existência, Escolhe sempre flores do vício.

E assim prossegue em desmarcada Carreira louca de vão prazer, Como perdida, e já sepultada, No esquecimento do próprio ser.

Depois, cansada e já comovida, Quando só pede luz e amor, Acorre a Morte por dar-lhe a Vida, E vem a Vida por dar-lhe a Dor.

# Oração

João de Deus.

Vós que sois a mãe bondosa De todos os desvalidos Dêste vale de gemidos, Mãe piedosa!...

Sublime estrêla que brilha No céu da paz, da bonança, Do céu de tôda a esperança — Maravilha!

Maria! — consolação. Dos pobres, dos desgraçados, Dos corações desolados Na aflição,

Apiedai-vos, Senhora, De tão grandes sofrimentos, Dêste mundo de tormentos Que apavora;

Livrai-nos do abismo tredo Dos males, dos amargores, Protegei os pecadores No degrêdo. Estendei o vosso manto, De bondade e de ternura, Sôbre tanta desventura, Tanto pranto!

Concedei-nos vosso amor, A vossa misericórdia, Dai paz a tôda discórdia, Trégua à dor!...

Vós que sois mãe carinhosa Dos fracos, dos oprimidos Dêste vale de gemidos, Mãe bondosa!

Oração:

Pai de Amor e Caridade,
Que sois a terna clemência
E de tôdas as criaturas
Carinhosa Providência!
Que os homens todos vos amem,
Que vos possam compreender,
Pois tendo ouvidos não ouvem,
E vendo não querem ver.

## Além

João de Deus.

Além da sepultura, a nova aurora Luminosa e divina se levanta; Lá palpita a beleza onde a alma canta A luz do amor que vibra e revigora.

Oh! corações que a lágrima devora, Prisioneiros na dor que fere e espanta, Tende na vossa fé a bíblia santa, E em vossa luta o bem de cada hora.

Além da morte, a vida tumultua, O trabalho divino continua... Vida e morte — exultai ao bendizê-las!

Esperai nos tormentos mais profundos, Que a êste mundo sucedem-se outros mundos, E às estrêlas sucedem-se as estrêlas!

#### Sonêto

João de Deus.

Como outrora, entre ovelhas desgarradas, O coração tocado de agonias, O Mestre chora como Jeremias, Vendo o mundo nas lutas condenadas.

Sempre a miséria e a dor nos vossos dias! Sempre a treva nas míseras estradas... Preces infindas e desesperadas, Do caminho de lágrimas sombrias...

Dois milênios contando o grande ensino Do Amor, o luminoso bem divino, Sôbre as desolações do mundo velho...

Mas, em todos os tempos é a vaidade No egoísmo da triste humanidade, Demorando as vitórias do Evangelho.

#### A Prece

João de Deus.

O Senhor da Verdade e da Clemência Concedeu-nos a fonte cristalina Da prece, água do amor, pura e divina, Que suaviza os rigores da existência.

Tôda oração é a doce quinta-essência Da esperança ditosa e peregrina, Filha da crença que nos ilumina Os mais tristes refolhos da consciência.

Feliz o coração que espera e ora, Sabendo contemplar a eterna aurora Do Além, pela oração profunda e imensa.

Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, A prece alcança as bênçãos do Infinito, Nos caminhos translúcidos da Graça.

### Fraternidade.

João de Deus.

Fraternidade é árvore bendita, Cujas flores e ramos de esperança Buscam a luz eterna que se agita, Rumo ao país ditoso da bonança.

E' a fonte cristalina em que descansa A alma humana fraca, errante e aflita; E' a luminosa bem-aventurança Da mensagem de Deus, pura e infinita!...

Vós que chorais ao côro das procelas, Vinde irmãos! Desdobrai as vossas velas!... Não vos sufoque o horror da tempestade.

Fraternidade é o derradeiro pôrto, A terra da união e do confôrto, Que habitaremos na Imortalidade.

## Lembrai a chama

João de Deus.

Vós que buscais além da sepultura A resposta de luz da Eternidade, Não esqueçais a Excelsa Caridade, Que reside convosco em noite escura.

Somos todos a Grande Humanidade, Em direção à Fonte Eterna e Pura, Somos em tôda parte a criatura Buscando os dons supremos da Verdade.

Tendes convosco a Chama Adormecida... Rogamos acendais a Luz da Vida, Já que buscais mais crença junto a nós!

Se quiserdes brilhar nos Outros Planos, Oh! torturados corações humanos, Deixai que o Cristo nasça dentro em vós.

# Eterna mensagem

João de Deus.

Ainda e sempre o Evangelho do Senhor E' a mensagem eterna da Verdade, Senda de paz e de felicidade, Na luz das luzes do Consolador.

Nos caminhos da lágrima e da dor, Ante os desfiladeiros da impiedade, Não sabe o coração da Humanidade Beber dessa água límpida do Amor.

Mas os túmulos falam pela estrada, Em tôda parte fulge uma alvorada Que ao roteiro dos céus nos reconduz;

O Evangelho na luz do Espiritismo, E' a escada de Jacó vencendo o abismo, Trazendo ao mundo o verbo de Jesus.

# No Templo da Educação

João de Deus.

Distribuía o Mestre os dons divinos Da luz do seu Espírito sem jaça, E exclama, enquanto a turba observa e passa: — Deixai virem a mim os pequeninos!..."

E' que na alma sincera dos meninos, Há uma luz de ternura, amor e graça, De que o Senhor da Paz quer que se faça O sol da nova estrada dos destinos.

Vós que tendes a fé que ama e consola, Fazei do vosso lar a grande escola De justiça, de amor e de humildade!

As conquistas morais são tôda a glória Que a alma busca na vida transitória, Pelos caminhos da imortalidade.

### Na noite de Natal

João de Deus.

— "Minha mãe, porque Jesus, Cheio de amor e grandeza, Preferiu nascer no mundo Nos caminhos da pobreza?

> Porque não veio até nós, Entre flores e alegrias, Num berço todo enfeitado De sedas e pedrarias?"

— "Acredito, meu filhinho, Que o Mestre da Caridade, Mostrou em tudo e por tudo, A luminosa humildade!...

> As vêzes, penso também, Nos trabalhos dêste mundo, Que a Manjedoura revela Ensino bem mais profundo!"

E a pobre mãe de olhos fixos Na luz do céu que sorria, Concluiu com sentimento Em terna melancolia:

> — "Por certo, Jesus ficou Nas palhas, sem proteção, Por não lhe abrirmos na Terra As portas do coração."



José Duro.

Poeta português, desencarnou em 1899. Musa amargurada, deixou um livro — Fel

— que apareceu poucos dias antes da sua morte e foi prefaciado por Forjaz de Sampaio.

#### Aos homens

Volta ao pó dos mortais, homem que vens depressa A chave procurar do enigma que encerra, A paragem da morte, o mais — além da Terra, Onde o sonho termina e a vida recomeça.

Volve ao sono cruel da tua carne obscura, Amassa com o teu pranto o pão de cada dia, Vai com o teu padecer sôbre a estrada sombria, Para depois ouvir a voz da sepultura.

Tomé, põe tua mão na tua própria chaga, Perambula na dor da tua noite aziaga, Porque a treva e o sofrer sempre hão de acompanhar-te!

Reconhece o quanto és ignorante ainda. A vida é vibração ilimitada, infinda, E o seu grande mistério existe em tôda parte.

## Sonêto

JOSÉ DURO

Pouco tempo sofri na Terra ingrata e dura Onde o mal prolifera, onde perece o amor, Entre a sufocação de um sonho superior, E a esperança na morte, a triste senda escura.

Até que um dia a morte amiga e benfazeja Apodreceu meu corpo em sua mão gelada, E minhalma elevou-se à rutilante estrada Onde o espírito encontra a paz que tanto almeja.

Algum tempo eu sofri, ao pé do corpo imundo, Escravizado ao pranto, agrilhoado ao mundo, Prisioneiro da mágoa, amortalhado em dor!

E pude, então, voar para a mansão serena, Mas depois a oração libertou-me da pena, Onde fulgura o sol do verdadeiro amor.

# Oração

José Silvério Horta

Pai Nosso, que estás nos céus, Na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos Dêste mundo de escarcéus.

Santificado, Senhor, Seja o teu nome sublime, Que em todo o Universo exprime Concórdia, ternura e amor.

Venha ao nosso coração O teu reino de bondade, De paz e de claridade Na estrada da redenção.

Cumpra-se o teu mandamento Que não vacila e nem erra, Nos céus, como em tôda a Terra De luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, Dá-nos o pão no caminho, Feito na luz, no carinho Do pão espiritual.

Perdoa-nos, meu Senhor, Os débitos tenebrosos, De passados escabrosos, De iniquidade e de dor.

Auxilia-nos, também, Nos sentimentos cristãos, A amar nossos irmãos Que vivem longe do bem.

Com a proteção de Jesus, Livra a nossa alma do êrro, Sôbre o mundo de destêrro, Distante da vossa luz.

Que a nossa ideal igreja Seja o altar da Caridade, Onde se faça a vontade Do vosso amor... Assim seja.



JÚLIO DINIZ

Poeta português, desencarnado na cidade do Pôrto em 1871. Com êste pseudônimo, pois que o seu nome é Joaquim Guilherme Gomes Coelho, notabilizou-se mais

como romancista, principalmente com As pupilas do Sr. Reitor. A edição póstuma de Poesias exaltou, dí-lo um comentador, as suas qualidades primaciais de prosador, sem embargo de possuírem os seus versos um certo encanto melancólico.

# O espôso da pobreza

Francisco de Assis, um dia, Assim que deixara a orgia No castelo, Entregou-se à natureza, A uma vida de aspereza Num canto doce e singelo.

Abandonara a vaidade, Buscando a paz da humildade, A santa luz da harmonia; E nas horas de repouso, Francisco em estranho gôzo A voz de Jesus ouvia:

 "Filho meu, faze-te espôso Da pobreza desvalida, Emprega tôda a tua vida Na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém Vai aos céus sem a bondade, Que é a grande felicidade De todos os corações.

Esquece as imperfeições!...
Vai, conforta os desgraçados
Sedentos e esfomeados,
Flagelados pela dor.
Quem alivia e consola,
Recebe também a esmola
Das luzes do meu amor!" —

Francisco chorava e ria,
E em divinal alegria
Via os lírios e os jasmins,
Que não fiam, que não tecem,
Com roupagens que parecem
Vestidos de Serafins;
As aves que não trabalham
E no entanto se agasalham,
Com grãozinhos em farturas,
Entre as flores e entre os galhos,
Que se alimentam de orvalhos
Que lhes descem das alturas.

Via a terra enverdecida Estuando de fôrça e vida, As seivas misteriosas No seio dos vegetais, E as ânsias cariciosas Das almas dos animais.

E sobretudo, inda via, A sacrossanta harmonia Do coração sofredor, Que não tendo amor nem luz, Tem tesouros de esplendor No terno amor de Jesus.

Francisco de Assis, então, Submerso o coração Em sublimes alegrias, Entregou-se às harmonias Vibrantes da natureza, Tornou-se o amparo da dor E guiado pelo amor Fez-se o Espôso da Pobreza...

## Poesia

JÚLIO DINIZ.

Poesia da natureza
Embalsamada de olores,
Ornamentada de flores
Que os meus encantos resume;
Poema de singeleza
Esplendente e delicada,
Como raios de alvorada
Cheia de luz e perfume!

Suavidade e doçura
Das rosas, das margaridas,
Das lindas sebes floridas
Nos dias primaveris;
Radiosidade e frescura,
Fragrâncias, amenidade,
Aromas, alacridade
Das paisagens pastoris!

As cotovias cantando, As ovelhinhas balindo, As criancinhas sorrindo Na alegria das manhãs; A mocidade se amando Entre arroubos de ternura, Cariciosa ventura No abril das almas irmãs. Belezas de canto agreste
Nas urzes da Terra escura,
Tão cheia de desventura,
Entretanto, imaginai
A natureza celeste
Matizada de alegrias,
Nas eternas harmonias
Do amor divino do Pai.

Oh! Terra, quanto eu quisera Unir-te tôda à poesia, À mesma santa harmonia Que te prende à luz dos céus, Nessa mesma primavera Dos rutilantes espaços, Em que me sinto nos braços Do amor sagrado de Deus.

## Aves e anjos

JÚLIO DINIZ.

Passarinhos... passarinhos...
Aconchegados nos ninhos,
Lares de amor doce e brando,
Pequeninos trovadores
Entre as árvores e as flores
Cantando...
Cantando...

Crianças, anjos suaves,
Mimosos quais bandos de aves
Cortando um céu claro e lindo,
Açucenas perfumadas,
Com as pétalas orvalhadas
Sorrindo...
Sorrindo...

Hino terno de esperanças
Das aves e das crianças,
Vai-se com a luz misturando,
Tecendo as horas serenas
Das alegrias terrenas
Sorrindo...
Sorrindo...



JUVENAL GALENO.

Nascido em Fortaleza e desencarnado na mesma cidade, em 1931, com 94 anos de ida-

de. E' um vulto literário inconfundível no cenáculo do seu tempo, impondo-se justamente pela naturalidade e espontaneidade do seu estro.

#### Pobres

Mal clareia o Sol a serra, Toca a vida a despertar: O pobre se pôs há muito. Sem descanso a labutar. Ao levantar-se da cama. Inda é espêssa a escuridão, A fome lhe bate à porta, Persegue-lhe a precisão. Ao acordar-se, êle escuta O coração a gritar: "Quem não trabuca não come. Já chega de repousar!" Busca, então, o seu trabalho, Tudo ajeita, tudo faz, Rasga a terra, corta os matos, Luta e sua, não tem paz.

Planta o milho, planta a cana, Batatas, couves, feijão; Três quartas partes de tudo Pertencem ao seu patrão. Quando a semente germina E os ramos querem crescer, Vem a sêca sem piedade E o pobre espera chover. Não vem a chuva, porém; Nada existe no paiol, As plantas já se amarelam, Arde a terra, queima o sol. Quando o pobre vai à mesa, O estômago pede mais, Mas se quer repetições, Que cuide dos mandiocais. Redobra o pobre os serviços, Espalha o pé nos gerais, Ah! que a água já está pouca Nos rios, nos seringais. Contudo, êle espera sempre Do Deus que o ama, que o vê, E sempre resignado, O pobre nunca descrê. O certo é que ao fim do tempo De constante batalhar, Aguarda a minguada espiga Que decerto há de ficar. Plenamente contentado Com o pouco do seu suor, Deus lhe dará no outro ano Uma colheita melhor. Se geme, se sofre dor, Não possui um só real P'ra consultar um doutor. Então, resolve pedir Ao patrão que sempre o tem, Mas o patrão avarento Não adianta vintém. Arrasta-se e vai ao médico E lhe expõe o seu sofrer: "Não tem recomendações? Então não posso atender." O pobre, humilde e paciente, Regressa para o seu lar, E pensa nos outros meios Da saúde lhe voltar. E põe em prática os meios, As beberagens, o chá,

As promessas aos seus santos, Os vinhos de jatobá. Ai! que sorte rude e amarga Do pobre sempre a sofrer: Se vive para o trabalho. Trabalha para comer. Se a morte vem ao seu ninho E lhe rouba o filho, os pais. Não lhe podem dar a missa Que o padre cobra de mais. Dão-lhes porém seu tesouro, Sublime estrêla que brilha Da mais rica devoção — A prece que nasce d'alma. Que fulge no coração. Mesmo assim, quanta tortura, Que amargosa a sua dor! A todo o instante da vida Luta o pobre sofredor. Se tem pão não tem saúde. Se tem saúde, não tem Quem o ampare, quem o ajude, O braço amigo de alguém. Se outrem lhe ofende e êle pede Da justica a punicão. A justica o encarcera Com a sua reprovação. Não tem casas de morada, Nem terrenos, nem ovil: Se lhe falta o pão do dia Falta azeite no candil. Se bate à porta do rico, Mormente dum rico mau. Os cães o tocam da porta, E em vez de pão, ganha pau. O pobre só tem na vida A doce mão de Jesus. Que o cura na enfermidade, Que na treva lhe dá luz. Mal do pobre se não fôra O carinho dessa mão, Que o conforta na desgraca E ampara na provação. Mal dêle se não houvesse. A vida depois da dor, Após a morte, onde existem Justica, ventura, amor.

#### Sextilhas

JUVENAL GALENO

Quando a morte chega em casa, A casa faz alarido, Parece até que se arrasa Sob as chamas de um incêndio; O povo está reunido Quando a morte chega em casa.

> Ela vem buscar alguém, De quem precisa por certo; Não se importa com ninguém Que chore ou que se lastime, Esteja distante ou perto, Ela vem buscar alguém.

A morte não quer saber Se é prêto como urubú, Se aquêle que vai morrer E' branco qual uma garça, Se tem pratas no baú, A morte não quer saber.

> Não lhe pergunta qual é A sua religião, Se Sancho, Pedro ou José E' o seu nome de batismo, Nem a sua profissão Não lhe pergunta qual é.

Não quer saber se êle tem Uma candeia com luz. Se pratica o mal ou o bem, Se tem mais fé com o demônio Do que mesmo com Jesus, Não quer saber se êle tem. Nem procura examinar Se tem filhos ou mulher; Se êsse alguém vai-se casar, Se tem pai e se tem mãe, Nada disso a morte quer, Nem procura examinar.

Para a morte não existe Anéis de grau de doutor, Nem homem alegre ou triste, Nem mulher bonita ou feia, Saúde, beleza e dor, Para a morte não existe.

> Para o pobre, para o rico Nunca tem contemplação; Como o corvo bate o bico Por cima de um peixe podre, Ela vem de supetão Para o pobre, para o rico...

O cristão ou o pecador Ela conduz sem ruído, Não perde tempo em clamor, Em atenções e conversas, Leva sem tempo perdido O cristão ou o pecador.

> O que segue vai com unção, Rogando com fervor terno Ao santo da devoção Que o afaste do diabo E dos horrores do inferno, O que segue vai com unção

Mas êle mesmo é quem faz Os prantos ou gozos seus; Na tempestade ou na paz, Essa questão de ficar Com Satanaz ou com Deus, E' êle mesmo quem faz.

## De cá

JUVENAL GALENO.

Que amargo era o meu destino!... Tristezas no coração, Tateando dificilmente No meio da escuridão...

> Viver na Terra e sòmente Remando contra a maré, Com receio de ir ao fundo... Nem tão boa coisa é.

Esta vida de sofrer Trinta dias cada mês, Entremeados de prantos, Há quem estime? Talvez...

> Mas para mim que só fui, Galeno sem nó, galé, Tantas dores em conjunto, Nem tão boa coisa é.

Sentir as disparidades Das vidas cheias de dor, O mal sufocando o mundo, Marchando com destemor; Ver o rico andar de côche E o pobre correndo a pé, Tantas misérias sentir... Nem tão boa coisa é.

O pranto ferve na Terra, Salta aqui, salta acolá, Nas guerras de tôda parte, Nas sêcas do Ceará;

> Meus irmãos de Fortaleza, Do Crato, do Canindé, Ver uns rindo e outros chorando, Nem tão boa coisa é.

Ah! morrer e ainda sentir Saudades da escravidão, Da carne, do desconfôrto, Da treva, da ingratidão...

> Não é possível porque, Pobre filho da ralé, Casar-se com a desventura Nem tão boa coisa é.

Mas falar de mais agora, Já não é próprio de mim, Não vou gastar minha cêra Com tanto defunto ruim;

> Patetice é ensinar Verdade aos homens sem fé. Jogar pérolas a tolos, Nem tão boa coisa é.



LUCINDO FILHO.

Nascido em Minas Gerais a 16 de agôsto de 1847 e falecido em Vassouras a 1 de junho de 1896. Médico, jornalista, compositor mu-

sicista e tradutor renomado. Latinista de prol, conta em sua bibliografia *Poemetos, Virgilianas, Flores exóticas*, etc.

# Sem sombras (\*)

Junto ao sepulcro onde a saudade chora E onde o sonho das lágrimas termina, Abre-se a porta da mansão divina Entalhada em reflexos de aurora.

Não mais a noite e vive em tudo, agora, A beleza profunda e peregrina, Envolvida na luz esmeraldina Da esperança que vibra e resplendora.

Sem as sombras das lutas desumanas, A alma vitoriosa entoa hosanas, Ébria de paz e de imortalidade.

Não lamenteis quem parta ao fim do dia, Que a sepultura em cinza escura e fria, E' a nova porta para a eternidade.

<sup>(\*)</sup> Vide nota 3 no fim do volume.



LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR.

Poeta brasileiro, nascido no Rio de Janeiro e desencarnado em Lisboa com 54 anos de idade. Foi jornalista, comediógrafo e diplomata. Entre suas

obras, Corimbos, Noturnos, Lírica, etc., sobressai Sonetos e Rimas, que ainda hoje se lê com encanto.

# Sonêto

Na escuridão dos anos procelosos, Da velhice nos dias mal vividos, Eu quisera voltar aos tempos idos Da juventude, aos tempos bonançosos.

Mal podia julgar que inda outros gozos Mais sublimes que aquêles já fruídos, Nas esteiras de prantos esquecidos, Acharia nos céus maravilhosos.

Pairar no Além!... volver ao lar primeiro, Ressurgido em perene mocidade, Clarão de paz ao pobre caminheiro!...

No limiar das amplidões da Altura Penetrei, vislumbrando a Imensidade, Soluçando empolgado de ventura.

### Voltando

LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR.

Após a longa e frígida nortada, Da existência no mundo de invernia, Busquei contente a paz que me sorria No fim da áspera senda palmilhada.

Voltei. Nova era a vida, nova a estrada Que minhalma extasiada percorria; Divinal era a luz que resplendia, Em revérberos lindos de alvorada.

De volta, os mesmos sêres que me haviam Ofertado na Terra amores santos, Envoltos em ternuras e em carinhos,

Novamente no Além me ofereciam Lenitivo às agruras dos meus prantos, Nas carícias risonhas dos caminhos.



LUIZ MURAT.

Fluminense, nascido a 4 de maio de 1861 e desencarnado na cidade do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito, membro

da Academia Brasileira de Letras. Poeta de grande e viva inspiração, conta em seu acervo bibliográfico *Ondas* (2 volumes), *Sarah* (poema), e vasta colaboração na Imprensa.

## Além ainda...

Caminheiro que vais ao fim do dia Demandando o crepúsculo das dores, Não te percas na lágrima sombria Da tormenta de anseios e amargores!

Além da sepultura principia O caminho dos sonhos redentores, Na alvorada perene da harmonia, Aureolada de eternos resplendores.

Desolado viajor, ergue teus olhos! Não te prendas sòmente ao chão tristonho, Guarda a esperança carinhosa e linda!

Vence a longa jornada dos abrolhos, Que o país luminoso do teu sonho Fica ao alto... distante... além ainda...

#### Nunca te isoles

MARTA.

Este Espírito não pôde ou não quis identificar-se. Aqui o incluímos, porém, de justiça, atento à magnitude do seu estro.

Nunca te isoles entre os mananciais da vida, A vida é o eterno bem que nos foi dado, Para que o multiplicássemos indefinidamente... E a alma que se abandona Ao sofrimento ou ao bem-estar, E' um deserto sem oásis, Onde outras almas sentem fome e sêde.

Multiplicar a vida
E' amar sem restrições
A flor, a ave, os corações,
Tudo o que nos rodeia.
Atenuar a dor alheia,
Sorrir aos infelizes,
Bendizer o caminho que nos leva
Da treva para luz;
Agradecer a Deus, que é Pai bondoso,
O firmamento, o luar, as alvoradas,
Ler a sua epopéia feita de astros,
Ter a bondade ingênua das crianças,

338

Tecer o fio eterno da esperança Por onde se sobe ao céu; Dar sorrisos, dar luzes, dar carícias, Dar tudo quanto temos, Tudo isto é amar multiplicando a vida, Que se estende infinita no Infinito.

Dar a lição de paciência se sofremos, Dar um pouco de gôzo se gozamos, E' guardarmos a semente Da Vida Em leivas verdejantes, E a qual há de nos dar Sombras amigas para descansarmos, Indumentos de flores perfumosas E frutos aos milhares, Para nutrir as nossas alegrias Nos jardins estelares...

## Unidade

MARTA.

Todos nós somos irmãos, Porque os nossos espíritos São unos na essência...

Todos nós somos fragmentos Da mesma luz gloriosa e eterna Da sabedoria inescrutável Do Criador. Cujas mãos magnânimas e misericordiosas Espalharam com abundância Nas vastidões imensuráveis do éter, Infinitas e esplendorosas, Terras e almas, As quais no divino equilíbrio do Amor, Buscam a perfeição indefinida. Todos nós somos irmãos. Porque nutrimos indistintamente A mesma aspiração do Belo e do Perfeito, O mesmo sonho, A mesma dor na luta A prol da redenção.

Espiritualmente,
Somos filhos de um só Pai,
Somos as frondes que se interpenetram
De uma só árvore genealógica,
Cuja raiz insondável
Está no coração augusto de Deus,
O qual, por uma disposição inexplicável
Encerra em si
Todos os mundos,
Tôdas as almas,
Todos os sêres da Criação!

Fazei, pois, da Terra
O caminho comum da vossa salvação,
Porquanto, mais além
Das fronteiras planetárias,
Vivereis dentro de sagrados coletivismos,
Sem egoísmos,
Na suprema unidade
De aspiração para a felicidade.

# No Templo da Morte

MARTA.

O templo da morte tem portas incontáveis, Como incontáveis são as almas humanas, E infinitos seus estados de consciência.

Pela porta escura do remorso, Um dia penetrou os seus umbrais Uma alma que regressava da Terra. Lá dentro, Em nome do Senhor de todos os latifúndios do Universo, Pontificava o Anjo da Justiça.

"Anjo Bom!" — disse-lhe a alma súplice — Eu tenho a minhalma coberta de feridas cancerosas! Cura-me as chagas purulentas do remorso... Tenho os meus olhos vendados E uma treva incomensurável na consciência! Aliviai-me êsses atrozes padeceres!...

"Filha — respondeu-me compassiva: Para sanar tão estranhas feridas, Tão amargos pesares, Só há um recurso: Volta à Terra! Lá existe o Regato das Lágrimas,
Banha-te nas suas águas cristalinas;
Elas serão o teu bálsamo consolador
E curarão a tua cegueira...
Estás na escuridão absoluta
Pela ausência da luz, do bem na tua alma!
Mas o Anjo da Dor irá contigo;
Ele há de te guiar através das sirtes do mar encapelado
[dos sofrimentos,
E te conduzirá ao lugar bendito onde existem as lágrimas
[salvadoras!...

E a pobre regressou
Conduzida pela Dor,
Banhou-se n'água lustral dos tormentos,
Submergiu-se no regato encantado, de cuja fonte límpi[da promana a Salvação.

E depois de haver percorrido
Tão tortuosos caminhos,
Inçados de perigos
E de dores amargas,
Reconheceu o luminoso Anjo da Dor...
E nos seus braços magnânimos e compassivos,
Penetrou no templo misterioso da morte
Pela porta maravilhosa da Redenção.

### Jesus

MARTA.

Jesus foi na Terra
A mais perfeita encarnação do Amor Divino.
E ainda hoje,
Nos dias amargurados que transcorrem,
E' para a humanidade
A promessa da Paz,
O manto protetor
Que abriga os aflitos e os infelizes,
O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas.
A fonte que desaltera todos os sofredores.

Apegai-vos a Ele, cheios de confiança!

Ele é a misericórdia personificada, O Jardineiro Bendito Que jorra no coração Dos transviados do caminho do Bem. As sementes do arrependimento Que hão de florir na Regeneração E frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz No silêncio da consciência que vos fala Do cumprimento austero De todos os deveres cristãos, E um dia Dscansareis reunidos, Ligados pelos liames inquebrantáveis Da fraternidade além da morte. À sombra da árvore luminosa Das boas acões que praticastes. Longe das lágrimas Do orbe obscuro, Dos prantos e das provações remissoras!...

#### Lembra-te do Céu

MARTA.

E's uma estrêla caída Sôbre os pauis da Terra... Acima de tôdas as coisas transitórias, Que se desfazem como as neblinas aos beijos leves do Sol,

E's alma em ascenção para Deus.

A tua inteligência,
São fulcros de luz imperecível,
Que constituem os atributos maravilhosos da tua imor[talidade.
Porque te abates e desanimas sob os aguilhões da carne
[perecível?

Contempla o Alto,
Se o polvo da fraqueza te envolver em seus teutáculos,
Sentirás uma carícia branda,
Misteriosa, doce, suave,
Que promana
Do empíreo constelado
Para tôdas as almas que oram,
Que sonham e choram
Buscando Deus.

— A bússola das suas mais caras esperanças!

Quando sofreres,
Busca aspirar êsse aroma divino
E tua alma sofredora
Sentir-se-á envôlta na beleza,
No eflúvio peregrino
Que mana fartamente
Dos espaços imensos!...
Na amargura e na dor,
Lembra êsse dia que te espera
Na indefinível primavera
Gloriosa de amor.

## Ao pé do altar

MARTA.

Eu vivia no Claustro, Na sombra silenciosa dos mosteiros.

Mas um dia, Quando as penitências mortificavam O meu corpo alquebrado e dolorido E a oração Era o confôrto do meu coração, Disse-me alguém:

"Minha filha,
Juraste fidelidade só a Deus,
Mas se entrevês os céus
E as suas maravilhas,
Se tens a Fé mais pura,
A Esperança mais linda,
Não te esqueças que a Caridade,
O anjo que nos abre as portas da Ventura,
Não permanece
No recanto das sombras, do repouso;
Se ama a prece e a pureza,
Não faz longas e inúteis orações:
Ela é a serva de Deus

E as suas preces fervorosas São feitas com as suas mãos carinhosas. Que pensam no coração da humanidade Tôdas as chagas abertas Pelo egoismo... Está sempre em meio às tentações Para vencê-las. Esmagá-las com o Bem, Destruí-las com Amor. A solidão da cela é um crime; Não te retires, pois, do mundo. Darás a Deus, sem reserva, a tua alma Amando o próximo, Que contigo é teu filho dileto. Será um hino constante subindo aos céus; Sê a mãe desvelada, A irmã consoladora, A companheira terna De todos aquêles que te rodeiam Na estrada longa dos destinos comuns; Sê a abnegação e a bondade serena, E a tua Fé Será um hino constante subindo aos céus: A tua esperanca em Deus Será dilatada. Para que vislumbres as felicidades celestes Que esperam os justos na Mansão da Alegria...

Meu corpo não resistiu Aos cilícios que o martirizavam E minhalma tomada de emoção Abandonou-o, brandamente, Atraída pela Verdade. Desprezando o repouso e a soledade, Sonhando com a luz do trabalho Em outras vidas benfazejas; Porque a verdadeira paz de espírito E' conquistada No seio das lutas mais acerbas, Dos mais rudes pesares. E só a dor que nos crucia Ou a dor que consolamos, - Sòmente a Dor em sua essência pura, Nos desvia da amarga desventura. Purificando os nossos corações Na conquista das altas perfeições.

## Mãe das mães

MARTA.

Maria
E' a Mãe piedosa
De tôdas as Mães resignadas e sofredoras.
E' a consolação
Que se derrama puríssima
Sôbre os prantos maternos,
Vertidos na corola imensa das dores.

E' o manto resplandecente
Que agasalha os corações das Mães piedosas,
Amarguradas e infelizes,
Que orvalham com lágrimas benditas
As flores do seu amor desvelado,
Espezinhadas pelo sofrimento,
Fustigadas pelo furação da desgraça, atropeladas pelo
Perseguidas pelo infortúnio [mal,
No sombrio orbe das lágrimas e das provações.

Tôdas as preces maternas
Ascendem aos Espaços
Como um doloroso brado de angústia a Maria;
E a rosa sublime de Nazaré
Escuta-as piedosamente,
Estendendo os seus braços tutelares
As Mães carinhosas e desprotegidas;
E bastam os eflúvios do seu amor sacrossanto
Para que as consolações se derramem

Cicatrizando as feridas,
Balsamizando os pesares,
Lenindo os padeceres
Das Mães desoladas, que encontram nela
O símbolo maravilhoso de tôdas as virtudes!...

Ao seu olhar compassivo,
Pulverizam-se os rochedos do mal
Do oceano da vida de destêrro e de exílio,
Para que o Brigue da Esperança
Com as suas velas alvas e pandas,
Veleje tranqüilamente,
Buscando o pôrto esperado com ânsia,
Da salvação das almas que sofreram
Nos torvelinhos do mundo,
Como náufragos de uma tormenta gigantesca,
Que não se perderam no abismo das águas tenebrosas
Do mar da iniqüidade,
Porque se apegaram
A âncora da Fé.

Maria é o anjo, pois,
Que nos ampara e guia em nossa cruz;
Levando-nos ao céu, cheia de piedade e comiseração
Pelas nossas fraquezas.
Ela é a personificação do amor divino
No vale das sombras e das amarguras,
E sendo o arrimo de tôdas as criaturas,
E', sobretudo,
A Virgem da Pureza
— Mãe das Mães.



OLAVO BILAC.

Natural do Rio de Janeiro, nasceu em dezembro de 1865. Considerado, ao seu tempo, o Príncipe dos Poetas Brasileiros.

## Jesus ou Barrabás?

Sôbre a fronte da turba há um sussurro abafado. A multidão inteira, ansiosa se congrega, Surda à lição do amor, implacável e cega, Para a consumação dos festins do pecado.

"Crucificai-o!" — exclama... Um lamento lhe chega, Da terra que soluça e do céu desprezado. "Jesus ou Barrabás?" — pergunta, inquire o brado Da justiça sem Deus, que trêmula se entrega.

Jesus! Jesus!... — e a resposta perpassa Como um sôpro cruel do Aquilão da desgraça, Sem que o anjo da paz amaldiçoe ou gema...

E debaixo do apôdo e ensangüentada a face, Toma da cruz da dor para que a dor ficasse Como a glória da vida e a vitória suprema.

#### Sonêto

OLAVO BILAC.

Por tanto tempo andei faminto e errante, Que os prazeres da vida converti-os Em poemas das formas, em sombrios Pesadelos da carne palpitante.

No derradeiro sono, instante a instante, Vi fanarem-se anseios como fios De ilusão transformada em sôpros frios, Sôbre o meu peito em febre, vacilante.

Morte, no teu portal a alma tateia, Espia, inquire, sonda e chora, cheia De incerteza na esfinge que tu plasmas!...

Impassível, descerras aos aflitos Uma visão de mundos infinitos E uma ronda infinita de fantasmas.

## No Hôrto

OLAVO BILAC.

Tristemente, Jesus fitando os céus, em prece, Vê descer da amplidão o Arcanjo da Agonia, Cuja mão luminosa e terna lhe trazia O cálix do amargor, duríssimo e refece.

— "Se puderdes, meu Pai, afastai-o!..." — dizia, Mas eis que todo o Azul — celígeno estremece: E do céu se desprende uma doirada messe De bênçãos aurorais, de Paz e de Alegria.

Paira em todo o recanto a vibração sonora Do Amor e o Mestre já na sêde que o devora, De imolar-se por fim nas aras dêsse Amor,

Sente a Mão Paternal que o guia na amargura, E sublime na fé mais vivida, murmura: — "Que se cumpra no mundo o arbítrio do Senhor!...

## O beijo de Judas

OLAVO BILAC.

Ouve-se a voz do Mestre ungida de ternura: - "Amados, eu vos dou meus últimos ensinos; Na doce mansidão dos sêres pequeninos, Trazei a vossa vida imaculada e pura!

O Amor há de vos dar todos os dons divinos; Eterna irradiação que atinge a mais escura Estrada de aflição, de dor e desventura, - Raio de eterno sol na senda dos destinos.

Derramai com piedade a lágrima terrestre!" Mas eis que Judas chega e lhe diz: - Salve Mestre!" E tomando-lhe as mãos, assim lhe oscula a fronte...

E Jesus abençoando aquelas almas cegas, Responde humildemente: - "E" assim que tu me en-Vendo as coortes do céu nas fímbrias do horizonte...

# A crucificação

OLAVO BILAC.

353

Fita o Mestre da cruz, a multidão fremente. A negra multidão de sêres que ainda ama. Sôbre tudo se estende o raio dessa chama, Que lhe mana da luz do olhar clarividente.

Gritos e altercações! Jesus, amargamente, Contempla a vastidão celeste que o reclama; Sob os gládios da dor aspérrima, derrama As lágrimas de fel do pranto mais ardente.

Soluça no silêncio. Alma doce e submissa, E em vez de suplicar a Deus para a injustiça, O fogo destruidor em tormentos que arrasem,

Lança os marcos da luz na noite primitiva, E alça aos céus a voz tristonha e compassiva: "- Perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem!..."

#### Aos descrentes

OLAVO BILAC.

Vós que estais dentro da turba desvairada, Nas hostes dos descrentes e dos loucos, Que de olhos cegos e de ouvidos moucos Estão longe da senda iluminada,

Voltai atrás dos vossos mundos ocos, Recomeçai a vida noutra estrada, Sem a idéia amaríssima do Nada, Que amarga, que envenena e mata aos poucos.

Oh! ateus como eu fui — na sombra imensa, Erguei de novo o eterno altar da crença, Longe dos tristes dogmas mesquinhos!

Banhai-vos na divina claridade Que promana das luzes da Verdade, Resplendendo em auroras nos caminhos!

## Ideal

OLAVO BILAC.

Na Terra um sonho eterno de beleza Palpita em todo o espírito que ansioso, Espera a luz esplêndida do gôzo Das sínteses de amor da natureza;

E' ansiedade perpètuamente acesa No turbilhão medonho e tenebroso Da carne, onde a esperança sem repouso Luta, sofre e soluça, e sonha prêsa.

Aspirações do mundo miserando, Guardadas com ternura, com desvelos, Entre os peitos exânimes e aflitos!...

Mas que o homem realiza apenas, quando, Rôtas as carnes, brancos os cabelos, Busca o beijo de luz dos infinitos!

## Ressurreição

OLAVO BILAC.

Extinga-se o calor do foco aurifulgente Do sol que vivifica o mundo e a natureza; Apague-se o fulgor de tudo o que alma prêsa As grilhetas do corpo, adora, anela e sente;

O que o homem pensou num sonho de demente, Tombe no caos do nada em túrgida surprêsa, Os mistérios da fé, fulcro de luz potente, O templo, o lar, a lei, os tronos e a realeza;

Estertore e soluce exausto e moribundo, Dèbilmente pulsando, o coração do mundo, Morto à míngua de luz, ambicionando a glória;

O espírito imortal, depois das derrocadas, Numa ressurreição de eternas alvoradas, Subirá para Deus num canto de vitória.



PEDRO DE ALCÂNTARA.

O último imperador deixou alguns sonetos, que, bem o sabemos, há quem diga não serem da sua lavra. Ignoramos porque D. Pedro II, alma bonissima, vibrátil, e espírito culto, não pudesse fazer o que

fizeram e fazem tantos outros patrícios nossos, a ponto de ser correntio o conceito de que todo o brasileiro é poeta aos 20 anos. De qualquer forma, entretanto, o que se não poderá negar é a estreita afinidade dêstes sonetos com os que, de D. Pedro, conhecemos.

#### Meu Brasil

Longe do meu Brasil, triste e saudoso, Bastas vêzes sentia, mal desperto, Com o coração pulsando, estar já perto Do pátrio lar risonho e bonançoso.

E deplorava o rumo escuro e incerto, Do meu destêrro amargo e desditoso, Desalentado e fraco, sem repouso, O coração em úlceras aberto.

Enviava, a chorar, na aura fagueira, Minhas recordações em terna prece Ao torrão que adorara a vida inteira;

Até que a acerba dor, enfim, pudesse Arrebatar-me à vida verdadeira, Onde a luz da verdade resplandece.

#### No exílio

PEDRO DE ALCÂNTARA.

Pode o céu do destêrro ser tão belo, Quanto o céu do país em que nascemos; Nada faz com que o nosso desprezemos, Acalentando o sonho de revê-lo.

Todo o nosso ideal pomos no anelo De regressar, e voando sôbre extremos, Com o pensamento ansioso percorremos Nosso amado rincão, lindo ou singelo.

E' o destêrro a terra da amargura, De acerba pena ao pobre penitente, De amargo pranto da alma torturada;

A alegria no exílio é desventura, E' a saudade na ânsia mais pungente De retornar à pátria idolatrada.

## Rogativa

PEDRO DE ALCÂNTAR

Magnânimo Senhor que os orbes cria, Povoando o universo ilimitado, Que dá pão ao faminto, ao desgraçado, E ao sofredor os raios da alegria,

Se, de novo, no mundo, desterrado, Necessitar viver inda algum dia, Que regresse ditoso ao solo amado Da generosa pátria que eu queria;

Se é mister retornar a um novo exílio, Seja o Brasil, lá onde eu desejara Ter vertido o meu pranto derradeiro...

Que, novamente viva sob o brilho, Da mesma luz gloriosa que eu amara, Na alcandorada terra do Cruzeiro.

#### Sonêto

PEDRO DE ALCÂNTARA.

No exílio é que a alma vive da lembrança, Numa doce saudade enternecida, Tendo chorosa a vista que se cansa De procurar a pátria estremecida;

Com dolorosas lágrimas avança Do sonho que teceu e amou na vida, Para a morte, onde tem sua esperança, Na celeste ventura prometida.

E Deus, que os orbes cria, generoso, Na vastidão dos céus iluminados, Concede a paz ao triste e ao desditoso

Na clara luz dos mundos elevados, Onde, do amor, reserva o eterno gôzo Para as almas do pobres desterrados.

## Página de gratidão

PEDRO DE ALCÂNTARA.

Tangendo as cordas da harpa da saudade, Venho ao Brasil buscar a essência pura Do amor da pátria minha, da doçura Da flor cheia do aroma da amizade.

Prende-me o coração a suavidade Dêsse arroubo de afeto e de ternura Dalma do povo meu, que, de ventura E de alegria o espírito me invade.

Do misterioso aquém da morte, eu vejo, Sentindo, essa onda intensa e luminosa Da afeição, que idealiza o meu desejo;

E tendo a gratidão por companheira, Volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, Amando mais a Terra Brasileira.

## Oração ao Cruzeiro

(No cinquentenário da Abolição)

PEDRO DE ALCÂNTARA.

Luminosas estrêlas do Cruzeiro, Iluminai a terra da Esperança, Na doce proteção de um povo inteiro, Onde a mão de Jesus desce e descansa.

Símbolo sacrossanto de aliança, De paz e amor do Eterno Pegureiro, Guardai as claridades da Bonança Na vastidão do solo brasileiro.

Constelação da Cruz, cheia de graças, Transfundi numa só tôdas as raças, No país da esperança e da verdade.

Que o Brasil sob a luz da tua glória, Possa escrever, no mundo, a grande história Das epopéias da Fraternidade.

#### Bandeira do Brasil

PEDRO DE ALCÂNTARA.

Bandeira do Brasil, símbolo da bonança, Enquanto a guerra estruje indômita e sombria, Sê nos planos de luta o sinal de harmonia, Espalhando no mundo as bênçãos da Esperança.

Assinalas, na Terra, o país da Alegria, Onde tôda a existência é um hino de abastança, Guardas contigo a luz da bem-aventurança, E's o florão da paz, marcando um novo dia.

Nasceste sob a luz de um bem, alto e fecundo, Nunca te conspurcaste aos embates do mundo, Buscando iluminar as lutas, ao vivê-las...

E' por isso que Deus, que te ampara e equilibra, Deu-te um corpo auri-verde onde a paz canta e vibra, E um coração azul, esmaltado de estrêlas.

#### Brasil do Bem

PEDRO DE ALCÂNTARA

Eis que o campo de sombra se esfacela No doloroso e amargo cativeiro Da guerra que ameaça o mundo inteiro, Qual furação no auge da procela.

Mas na amplidão do solo brasileiro Outra expressão de vida se revela Nalma cariciosa, heróica e bela, Que se engrandece ao brilho do Cruzeiro.

Grande Brasil do Bem e da Abastança, Deus te guarde os tesouros da esperança, Desde as luzes dos céus à luz dos ninhos!

Segue à frente do mundo aflito e errante E alça o pendão pacífico e triunfante, Como a doce promessa nos caminhos!...

#### Brasil

PEDRO DE ALCÂNTARA

Sopra o vento do Odio e da Vingança, Aniquilando a Paz do mundo inteiro, Embora o Amor Divino do Cordeiro Seja a fonte da Bem-aventurança.

Mas a terra ditosa da Esperança Vive nas claridades do Cruzeiro, Onde o Evangelho é o Doce Mensageiro Das bênçãos da Verdade e da Bonança.

Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, Que é o mais belo florão de tua glória Nos caminhos da espiritualidade.

Ama a Deus. Faze o bem. Todo o problema, Está na compreensão clara e serena Da Fé, da Paz, da Luz e da Verdade.



RAIMUNDO CORRÊA.

Nascido a 13 de maio de 1860, na Baía de Mangunsa, litoral do Maranhão, e desencarnado em Pa-

ris a 13 de setembro de 1911. Magistrado, pode sem favor considerar-se um dos maiores poetas da sua geração.

### Sonetos

I

Tudo passa no mundo. O homem passa Atrás dos anos sem compreendê-los; O tempo e a dor alvejam-lhe os cabelos, A frouxa luz de uma ventura escassa.

Sob o infortúnio, sob os atropelos Da dor que rouba a ilusão, a graça, Rasga-se a fantasia que o enlaça, E vê morrer seus ideais mais belos!...

Longe, porém, das ilusões desfeitas, Mostra-lhe a morte vidas mais perfeitas, Num indefinível sonho de mãos frias...

Como o pequeno anjinho que renasce, Chora ou sorri, e é como se encontrasse A luz primeira dos primeiros dias. II

RAIMUNDO CORRÊA.

Ah!... se a Terra tivesse o amor, se cada Homem pensasse no tormento alheio, Se tudo fôsse amor, se cada seio De mãe nutrisse os órfãos... Se na estrada

Do contraste e da dor houvesse o anseio Do bem, que ampara a vida torturada, Que jamais viu um raio de alvorada Dentro da noite eterna que lhe veio

Do sofrimento que ninguém conhece... Ah! se os homens se amassem nessa estância, A dor então desapareceria...

A existência seria a ardente prece Erguida a Deus do seio da abundância, Entre os hinos da paz e da alegria.



RAUL DE LEONI.

Fluminense, nascido em Petrópolis em 1895 e desencarnado em Itaipava em 1926, com, apenas, 31 anos de idade. Bacharel em Direito, foi deputado estadual e posteriormente Secretário de Le-

gação. Entre os talentos da chamada nova geração, a sua afirmativa nos domínios da Arte Poética pode considerar-se das mais fulgurantes. Além de *Ode a um poeta morto*, dedicada a O. Bilac, de quem foi amigo dileto, deixou *Luz Mediterrânea*, considerado como seu livro de ouro.

#### Luta

Aí na Terra, as bem-aventuranças São o sonho que o espírito agasalha, Mas, mesmo após a morte, a alma trabalha Buscando o céu das suas esperanças.

Muita vez, quando pensas que descansas, Além te espera indômita batalha, Onde o suposto gôzo se estraçalha Sob o guante acerado das provanças.

Para cá do sepulero a dor antiga, Que nos traz o desânimo, a fadiga, Sob a luz da verdade se atenua;

A febre das paixões desaparece, O espírito a si mesmo reconhece, Mas a luta infinita continua.

#### Na Terra

RAUL DE LEONI.

Renascendo no mundo da Quimera, Ao colhermos a flor da juventude, E' quando o nosso espírito se ilude, Julgando-se na eterna primavera.

Mas o tempo na sua mansuetude, Pelas sendas da vida nos espera, Junto a dor que esclarece e regenera, Dentro da expiação estranha e rude.

E ao tombarmos no ocaso da existência, Nós revemos do livro da consciência Os caracteres grandes, luminosos!...

Se vivemos no mal, quanta agonia! Mas se o bem praticamos todo o dia, Como somos felizes, venturosos!...

## Sonêto

RAUL DE LEONI.

Não te entregues na Terra à indiferença. Cheio de amor e fé, trabalha e espera; Nos domínios do mal, nada há que vença A alma boa, a alma pura, a alma sincera.

No pensamento nobre persevera, De servir, sempre alheio à recompensa; O desejo do Bem dilata a esfera Das luzes sacratíssimas da Crença.

Vive nas rutilantes almenaras Dos castelos do Amor de essências raras, Aspirando os olores da Pureza!...

Terás na Terra, então, a vida calma... E a morte não será, para a tua alma, Jamais, medonha e trágica surprêsa. Nós ...

RAUL DE LEONI.

Nós todos vamos pela vida em fora Deixando no caminho os mesmos traços, Em Deus buscando a Perfeição que mora No cume inatingível dos Espaços!...

Cada instante de dor nos aprimora, Desatando os grilhões, rompendo os laços Dessa animalidade atrasadora, Que procura tolher os nossos passos.

Heróis de novas lendas carlovíngias, O Sonho imanta as nossas almas, cinge-as, Na Luz Ideal — o nosso excelso escudo;

Buscando o Indefinível, o Insondado Deus, que é o Amor eterno e ilimitado, E a gloriosa síntese de tudo.

## "Post mortem"

PARNASO DE ALEM-TOMULO

RAUL DE LEONI.

Depois da morte, tudo aqui subsiste, Neste Além que sonhamos, que entrevemos, Quando a nossa alma chora nos extremos Dessa dor que no mundo nos assiste.

Doce consolação, porém, existe Aos amargosos prantos que vertemos, Do confôrto celeste os bens supremos Ao coração desalentado e triste.

Também existe aqui a austera pena À consciência infeliz que se condena, Por um êrro ou uma falta cometida;

E a Morte continua eliminando A influência do mal, torvo e nefando, Para que brilhe a Perfeição da Vida.

#### Sonêto

RAUL DE LEONI.

Se todos nós soubéssemos na vida A Verdade grandiosa e soberana, Não faltaria o gôzo que promana Dos sentimentos da missão cumprida.

Mas na Terra a nossa alma empobrecida, Prêsa dessa vaidade tôda humana, De desgraças e de erros se engalana Numa incerteza amarga, irreprimida...

Vamos pasando assim a vida inteira, Sem esposar a crença imorredoura, A fé demolidora de montanhas,

Quase imersos na treva da cegueira, Sem vislumbrar a luz orientadora, Nessa noite de dúvidas estranhas!... RODRIGUES DE ABREU.

Poeta natural de S. Paulo, nascido na cidade de Capivari e desencarnado, muito moço, em Campos do Jordão, aos 24 de novembro de 1927.

Publicou Casa Destelhada, de onde recolhemos êstes dados, e Sala dos Passos Perdidos, além de inúmeros trabalhos esparsos na imprensa periódica do seu Estado.

## Vi-te, Senhor!

Eu não pude ver-Te, meu Senhor, Nos bem-aventurados do mundo, Como aquêle homem humilde e crente do conto de Tolstoi.

Nunca pude enxergar
As Tuas mãos suaves e misericordiosas,
Onde gemiam as dores e as misérias da Terra;
E a verdade, Senhor,
E' que Te achavas, como ainda Te encontras,
Nos caminhos mais rudes e espinhosos,
Consolando os aflitos e os desesperados...
Estás no templo de tôdas as religiões,
Onde busquem Teus carinhos
As almas sofredoras,
Confundindo os que lançam o veneno do ódio em Teu
[nome,

Trazendo a visão doce do Céu Para o olhar angustioso de tôdas as esperanças... Estás na direção dos homens, Em todos os caminhos de suas atividades terrestres, Sem que êles se apercebam De Tua palavra silenciosa e renovadora, De Tua assistência invisível e poderosa, Cheia de piedade para com as suas fraquezas.

Entretanto,
Eu era também cego no meio dos vermes vibráteis que
[são os homens,
E não Te encontrava pelos caminhos ásperos...

Mocidade, alegria, sonho e amor, Inquietação ambiciosa de vencer, E minha vida rolava no declive de tôdas as ânsias...

Chamaste-me, porém,
Com a mansidão de Tua misericórdia infinita.
Não disseste o meu nome para não me ofender;
Chamaste-me sem exclamações lamentosas,
Com o verbo silencioso do Teu amor,
E antes que a morte coroasse a Tua magnanimidade para

Vi que chegavas devagarinho, Iluminando o santuário do meu pensamento Com a Tua luz de todos os séculos!

Falaste-me com a Tua linguagem do Sermão da Mon-[tanha, Multiplicaste o pão das minhas alegrias E abriste-me o Céu, que a Terra fechara dentro de mi-[nh'alma...

E entendi-Te, Senhor, Nas Tuas maravilhas de beleza, Quando Te vi na paz da natureza, Curando-me com a Dor.

## No Castelo encantado

RODRIGUES DE ABREU.

Eu ainda não era um homem, Quando subi aos elevados promontórios da esperança, Divisando os países da beleza. Meu coração pulou com um ritmo descompassado E desejei a luz das cidades distantes, O perfume das florestas prodigiosas Onde cantavam as aves da mocidade e da glória.

Tudo sonhei contemplando o horizonte!..

Na embriaguez da ansiedade e do desejo, Não vi o cântaro de mel Que minha mãe deixara com o seu beijo Na prateleira humilde de minh'alma. Gôtas de mel, palavras de oração — "Pai Nosso que estais no Céu..." "Ave Maria, cheia de graças..." Gôtas do mel de amor, do coração.

Tudo esqueci, por infelicidade, E andei como um fauno louco pelos mares remotos e [pelas ilhas desconhecidas... Eu era dono do mundo inteiro Porque era senhor dos sonhos absolutos, Adormecendo à sombra enganadora Da árvore da ilusão, onde quase todos os frutos apo-

E, quando quebrava os últimos altares, Na inquietação da carne e do desejo, Chegou ao país de minh'alma um romeiro triste dos céus, Falando como Jeremias sôbre a Jerusalém de minhas [ânsias:

"A sombra da ilusão envenena-te a vida...
"Eu corrijo as paisagens interiores,
"Trago-te o pão dos grandes amargores,
"Sou a Dor, ficarei sempre contigo.
"Guarda as minhas verdades, meu amigo,
"Manda o Senhor, que eu seja a companheira
"De tua vida inteira...
"Irás comigo a mundos ignorados,
"Dar-te-ei maravilhas
"Ao sol dos meus castelos encantados..."

Eu não sei explicar o mistério Daquela personagem enigmática Que se intrometia, afoitamente, Na minha estrada de alegria.

Seu olhar parecia A claridade estranha de tôda a resignação e de todo o [padecimento.

E, desde êsse momento, Casou-se comigo a Dor, de tal maneira, Que a senti junto a mim, a vida inteira:

Roubou-me tôdas as glórias da Terra, Fez fugir-se-me a noiva idolatrada, Deixou-me só na lôbrega jornada,

Afastou-me a alegria da saúde, Apodreceu meu coração em sua mão, Deu-me as sombras dos Campos do Jordão, Fez de meu sonho a casa destelhada, Onde as chuvas de tôdas as misérias
Caíram sem cessar desde êsse dia;
Crestou-me a flor ditosa da alegria,
Tudo levou-me a dor incontentada...
Mas oh! suave milagre de ventura,
Ela deu-me os palácios encantados
Onde brilham as luzes d'Aquêle que se sacrificou na cruz

[por todos os homens!...

Pela sua porta estreita, Encaminhou-me à sensação perfeita De Tua inefável presenca, oh! Senhor de Bondade. Nas grandezas de Tua claridade. Cala-se o meu verso humilde. Porque com a Dor Sinto que Te compreendo, meu Senhor, E abenção contente As mágoas que me deste antigamente... Pois agora é que eu sei Banhar-me todo nessa fonte imensa Da paz, doce e balsâmica da crenca. Enxergando na tamareira da esperança A cuja sombra o espírito descansa, Pelos desertos áridos do mundo. O único fruto eterno, bom e fecundo...

Fruto que é o Teu amor E a Tua caridade, meu Senhor, Sustentando a infeliz humanidade, Desde as pedras da Terra Aos jardins de esplendor da Eternidade!...



SOUZA CALDAS.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro e aí desencarnado em 1814. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, abraçou mais tarde a carreira eclesiástica, ordenando-se em Roma. Dizem que as suas melhores composições, as que o levaram a ser prêso pelo Santo Oficio, perde-

ram-se. Acreditamos que o médium ignorava a circunstância de ser a Tradução dos Salmos de Daví, justamente, de suas obras poéticas, a mais apreciada.

## Ato de contrição

A vós Senhor, Meu Deus De Amor, Minhalma Implora A salvação!

> Meu Pai, Que mal Andei, Buscando O êrro E a imperfeição;

Assim
Pequei,
Na treva
Errei,
E jus
Eu fiz
A expiação.

Vós sois, Porém, Farol Do Bem! Ouvi Dos céus Minha oracão.

Sois vós
A luz
E junto
A cruz
Do meu
Sofrer,
Quero o perdão;

Perdão Que traz Sossêgo E paz Ao meu Viver Na provação.

Suplico-o
A vós,
Na dor
Atroz,
Amara
E rude
Da contrição!

Dai ao Meu ser, Aflito Ao ver O seu Pecado, A redenção;

E hei de Poder, Feliz Vencer Do mal Cruel O atroz dragão!

#### Versão do Salmo 12

SOUZA CALDAS.

Senhor dos Mundos, na Terra inteira, Os maus sòmente é que dominam; Rudes tiranos e os impiedosos De coração.

Ganham favores, buscam louvores, Espezinhando seus semelhantes, Tripudiando nas vossas leis, Impios que são.

Causam a ruína da vossa casa, Lançam injúrias ao vosso nome, Adoradores da iniqüidade, Da imperfeição.

Vossas ovelhas são confundidas, E sufocadas pelo amargor, Fracas e pobres andam saudosas, Do vosso amor.

São elas tôdas, pobres e humildes, Glorificai-as, meu Criador! Alevantai-as do abismo escuro Com a vossa luz!

Vossa bondade, imensa e eterna, E' a esperança dos pecadores; Pai amoroso, salvai os homens, Confio em vós!

#### Versão do Salmo 18

SOUZA CALDAS.

Por tôda parte Veja a criatura, Na noite escura Da sua dor, A eterna fôrca De um Deus clemente, Onipotente. Cheio de amor. Astros e mundos No céu girando, Aves cantando. O mar e a flor, Todos os sêres Hinos entoem. Cantos ressoem Ao Criador! Eterno Artífice Que os sóis modela, Lustres da auréola Da Criação; Sois a bondade A mais perfeita, A Luz Eleita, A salvação. Doce refúgio Dos desgraçados, Aos meus pecadós Muitos que são;

Imploro e clamo, Com o meu esp'rito Turbado e aflito. Vosso perdão. Que desprezei, O ouro brilhante, Lindo e faiscante, Bem sei, Senhor! Como fugi Da hora fugace Que me afastasse Do vosso amor! Mas bem sabeis Que a carne impura Leva a criatura A mais pecar; Fazendo assim P'ra meu tormento, Meu pensamento Prevaricar. Porém, o vosso Amor profundo Redime o mundo Do padecer: Dando-lhe o tempo E áspera lida Para na vida Tudo vencer. Vós que acendestes Faróis brilhantes. Sóis rutilantes Dalmo esplendor. Cantando a vida, A onipotência E a pura essência Do vosso amor! Que sois o sol Dos universos, Mundos dispersos Na imensidão, Além da fôrca Vós sois, também, O sumo bem E a perfeição Que vence o mal. O orgulho e a dor, Que o pecador, No coração Guarda com zêlo,

Cruéis imigos, Que são amigos Da perdição. Misericórdia. Assim espero. Almejo e quero Para que eu E os meus irmãos. O mal deixemos E abandonemos Buscando o céu. Por vossa causa O maior gôzo, Esplendoroso. Desprezarei: Para que eu viva Na luz fulgente. Eternamente. Da vossa lei. Assim, Senhor, Minhalma aguarda, A luz que tarda Ao mundo vão. Que há de esplender Nos homens todos. Limpando os lôdos Da imperfeição. Dominareis Tôda a impiedade Pela verdade Que em vós transluz! E, servo, aguardo Do vosso amor. Consôlo à dor, Amparo e luz!

#### Meditando

UM DESCONHECIDO.

Eu fui daquelas almas que viveram Sem conhecer da Terra os paraísos, Que, sòmente a amargura dos sorrisos, Pela noite das dores conheceram.

Não que eu fôsse infeliz e desditoso, Pois fui também humano entre os humanos, E através dos meus dias, dos meus anos, Se eu quisesse gozar, teria o gôzo.

E' que ao sentir no âmago do peito, A atitude do homem nessa vida, Coração enganado, alma iludida, Afastado do Puro e do Perfeito,

O meu ser que sonhara a humanidade Qual um ramo de flores perfumosas, Viu as almas tremerem, desditosas, Sob o pêso da própria iniquidade.

E isolado nos grandes sofrimentos De ser só, na aspereza dos caminhos, Encontrei o prazer pelos espinhos, Ao trilhar os carreiros dos tormentos.

Pois no mundo pequeno da minhalma, Quando em dor me envolvia a desventura. Eu vislumbrava a luz brilhante e pura Que me trazia a paz, bonança e calma:

— Era a luz que me vinha da visão De ver o Cristo-Amor, entre cansaços, E tinha então prazer de ver meus braços Enlaçados na cruz da provação.

#### O nobre castelão

UM DESCONHECIDO

No interior
Do esplêndido alcaçar,
Agonizava o senhor
Dos domínios extensos.
O dono do solar
Nos espasmos intensos
Da agonia,
Em tôrno dirigia
Um último olhar,
E viu, então,
O seu brasão
Invicto e glorioso,
Insculpido nas fúlgidas realezas
Do castelo formoso,
Transbordante de glórias e riquezas!

Mais alongando a vista,
Viu-lhe o feito da esplêndida conquista
Nas grandiosas searas,
Que, em suas mãos avaras
Foram armas cruéis, destruidoras,
Martirizando as almas sofredoras.

Contemplou seus tesouros passageiros E em espasmos convulsos, derradeiros, Opresso o coração, Mergulhado no pranto mais profundo Expirou para o mundo, O nobre castelão. A sua alma despida das grandezas,

Das terrenas, efêmeras realezas, Bem após o transcurso de alguns anos De triste letargia. Foi um dia Despertada em amargos desenganos: Conturbado por agros dissabores. Contemplou seu solar Ocupado por outros moradores... A exclamar. Estranhou revoltado. Que ninguém acudisse ao seu chamado. E em atitude austera. Tomado de energia, De cólera severa Já que êle era o senhor, Reclamou os seus servos com calor E, entretanto, nenhum lhe obedecia. Imerso em confusões, Sòmente, às vêzes, Escutava nos ditos mais soezes Terríveis maldicões Das vítimas de antanho! E o sofrimento era tamanho Em ser incompreendido, Que se julgou perdido Irremessivelmente. Assim, constantemente, Durante o transcorrer de muitos dias, Conservou-se naquelas cercanias Como prêsa feroz Do sofrimento atroz, De contínuos pesares e agonias...

Todavia,
O pobre sofredor
No auge do amargor,
Recordou-se que havia
Um Pai Onipotente,
E cheio de fervor,
Humilde penitente,
Implorou seu amor
Numa súplica em lágrimas de pena.
Sua alma sofredora
Sentiu-se então mais calma e mais serena,
Penetrada de doce claridade,
De luz confortadora,
Que provinha de alguém
Que lhe fazia

Meditar na grandeza da Verdade
E lhe dizia
Da beleza do Amor, da Luz, do Bem: —
"O que sofres, amigo, é a conseqüência
Da equívoca existência
Que levaste,
Já que sem piedade, aniquilaste
Muitas almas e muitos corações,
Que têm para ti neste momento
De amaro sofrimento,
Sòmente maldições.

Porque é que aquelas flores tão formosas Que na Terra colheste. Nunca as ofereceste As almas desditosas? Porque não concedeste um só bocado Do teu pão abundante Ao pobre esfomeado? Ocupando-te em gôzo, a todo o instante, Jamais vestiste os nus, nem consolaste Aquêle que sofria: Desprezavas o fraco e nunca amaste Quem de ti carecia! A caridade. O sentimento-luz, a flor-tesouro. Não tiveste em teus dias de maldade No grande sorvedouro! Porém, o Deus de Amor E' sempre o magnânimo Senhor. E permite que voltes aos humanos, Para que se dissipem teus enganos. No amargor Voltarás, Porém, já não terás Efêmeras venturas: Serás agora escravo e não senhor... Conhecerás As dores e amarguras. As mágoas escabrosas Pelas estradas rudes e espinhosas!

Abençõa o Senhor Que te concede a dor, Para assim compreenderes Que os reais e legítimos prazeres Que da vida nos vêm, Não residem no Mal e sim no Bem."

## Nesga do céu

UM DESCONHECIDO.

A alma extasiada Sobe... sobe... Há tôda uma amplidão iluminada À sua vista...

> A estrada E' uma etérea alfombra Sem resquicios de sombra! E' o domínio da luz que ela conquista!

Vibra no ar Dulcíssima harmonia, Como se fôra feita De luar, De alegria... De alegria perfeita.

> Parece um hino de amor Dos Paganinis siderais, A ventura, o fulgor, Transformados em notas musicais.

Além, fulguram sóis; Em tudo há um misto Nunca visto De manhãs e arrebóis. Aos clarões dessa aurora, A alma chora Em êxtase profundo.

E lembra-se que sofreu, Que amou, que padeceu.

> Ao longe, muito ao longe, O mundo E' um ponto negro que gira...

Ainda além, mais além, A Via-Láctea transluz, Como um éden de luz E de amor.

> Nesgas do céu, imagens de esplendor, Cenários majestosos, Soberbas harmonias Nos mundos luminosos!

Sêres que passam rápidos, flutuantes, Sorridentes, radiantes, Nos espaços sem têrmos, onde a vida E' a imortalidade Anelada, querida, De pureza, de beleza, De perfeição e de felicidade!

> Em baixo as vastidões, Em cima as emoções Do Ilimitado.

Atrás a noite e as mágoas de agonia Do passado; E em frente, Um futuro esplendente Pintalgado de rosas, Da mais pura alegria. Feito de éter, de sonho, O caminho é risonho, Recamado de flores perfumosas.

Melodia, luz, aroma!...
De repente,
Numa nesga de céu resplandecente
Assoma
Uma rútila esfera,
Como um país de doce primavera
Intérmina de gozos!...

A alma se extasia Na luz do Eterno Dia. Com os pensamentos puros e radiosos, Ora a Deus:

Lembra dos sofrimentos seus, Evoca as lágrimas vertidas! Contempla panoramas de outras vidas, Vidas de estranha dor...

Mas cada gôta amarga dos seus prantos

Agora, E' um raio de aurora Que, um a um, Vão formando uma auréola De brilhos santos, Que a engrinalda de luz.

> Em suavissima unção, A pobre alma orando, Nessa prece Reconhece A alvorada de sua redenção!



VALADO ROSAS.

Nasceu em Viana do Castelo, Portugal, em 1871. Veio para o Brasil com 14 anos e aqui viveu, poetou e desencarnou, na cidade de Caratinga, aos 19 de janeiro de 1929. Seu nome é Lázaro Fer-

nandes Leite do Val. Modesto quão talentoso, foi também um polemista e doutrinador vigoroso, que ilustrou o pseudônimo na imprensa profana e doutrinária do Brasil e de sua pátria.

## Aos meus irmãos

Sob as estrêlas da minha crença, Cansado e triste cerrei meus olhos Dentro da noite que é para muitos Um mar bravió, cheio de escolhos.

Quando no mundo de exílio e sombra, Habituei-me com as invernias E com os reveses da minha sorte, Na luta intensa que encheu meus dias,

E' que o Evangelho do Cristo amado, — O mensageiro da Perfeição, Nas horas tristes e amarguradas, Esclarecia meu coração: Não sou, no entanto, quem vá mostrar As maravilhas que êle fornece, Quando escutamos as vozes claras Da consciência, na luz da prece.

E então, eu pude adormecer Na paz serena, doce e cristã, Abrindo os olhos tranqüilamente Numa alvorada linda e louçã.

Vós, que ficastes no mundo ingrato, De quem me lembro na luz do Além, Lede o roteiro dos evangelhos... E a paz na morte, tereis também.

## Na paz do Além

VALADO ROSAS.

Dentro da noite grandiosa e calma, Deixo a minh'alma falar aqui, Aos companheiros de luta e crença, Da graça imensa que recebi.

Graça divina de haver sofrido, De ser vencido no mundo vão, Graça de haver sorvido tanto O amargo pranto da ingratidão.

Na vida obscura e transitória, A nossa glória vive na dor, Dor de quem sofre sonhando e espera, Com fé sincera, no Pai de Amor.

Subi o Gólgota dos meus pesares, Que os avatares da redenção São todos feitos nas amarguras, Nas desventuras da provação.

Perdi na Terra doces afetos, Sonhos diletos de sofredor, Mas, recebendo na grande escola A grande esmola do meu Senhor.

E a Morte trouxe-me a liberdade, A piedade, o amparo e a luz! Feliz quem pode na dor terrestre Seguir o Mestre com a sua cruz.

#### NOTAS

- (1) Esta poesia singela e, por assim dizer, întimamente pessoal, foi recebida em circunstâncias imprevistas e timbra episódios velhos de mais de 30 anos, que o médium não podia conhecer, atento mesmo a sua banalidade. Singelos e Aves Implumes são títulos de dois pequenos volumes de versos publicados em começos do século. Carlota é o nome da espôsa do poeta cego, também cegada de uma vista, por acidente, depois de casada.
- (2) Este e outros sonetos de Cruz e Souza foram por êle mesmo traduzidos magistralmente em Esperanto, e as traduções ditadas ao médium Francisco Valdomiro Lorenz que no-las remeteu. Por supormos fato inédito, deixamo-lo aqui registado. Essas traduções mediúnicas de versos em Esperanto foram publicadas em elegante volume, sob o título: Voĉoj de poetoj el la Spirita Mondo.
- (3) Esta produção surgiu de improviso no curso de uma reunião familiar em que se não cogitava de assuntos espíritas. O poeta desencarnou no século passado e o médium é dêste século; e conquanto fôsse intelectual de prol, a seu tempo, é hoje um nome esquecido fora dos meios culturais. Ninguém ali o conhecera nem dêle se lembraria, exceto uma senhora que, em menina, lhe assistira aos funerais, em Vassouras, onde êle tem precioso jazigo, oferecido pela população local. Outra circunstância curiosa é a semelhança dos seus traços fisionômicos com o locutor que discorria sôbre a genialidade de Beethoven.

## Produções mediúnicas de Francisco Cândido Xavier:

| PARNASO DE ALÉM-TÚMULO Poesias ditadas por vários Espíritos de poetas brasi-                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leiros e portugueses. — Br. Cr\$ 20,00; enc. Cr\$ 25,00                                                                                                       |
| EMMANUEL                                                                                                                                                      |
| Trafa-se de mensagens ditadas por êsse bondoso Es-<br>pírito ao médium Francisco Cândido Xavier, chejas de<br>colorido que nos enchem de consôlo e suavidade. |
| A CAMINHO DA LUZ<br>História da Civilização, à luz do Espiritismo. Obra-                                                                                      |
| -prima ditada pelo Espírito lúcido de Emmanuel.                                                                                                               |
| BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,                                                                                                                                     |
| PATRIA DO EVANGELHO (Ditado pelo Espírito de Humberto de Campos). Br. Cr\$ 7,00; enc                                                                          |
| CRÔNICAS DE ALÉM-TÚMULO                                                                                                                                       |
| (Ditado pelo Espirito de Humberto de Campos). —<br>Br. Cr\$ 7,00; enc                                                                                         |
| NOVAS MENSAGENS                                                                                                                                               |
| (Ditado pelo Espírito de Humberto de Campos).<br>Br. Cr\$ 5,00; enc                                                                                           |
| HA DOIS MIL ANOS (Ditado pelo Espírito de Emmanuel). — Brochado                                                                                               |
| Cr\$ 12,00; enc                                                                                                                                               |
| 50 ANOS DEPOIS  (Ditado pelo Espírito de Emmanuel). — Brochado Cr\$ 12,00; enc                                                                                |
| O CONSOLADOR (Ditado pelo Espírito de Emmanuel).                                                                                                              |
| BOA NOVA                                                                                                                                                      |
| (Ditado pelo Espírito de Humberto de Campos). —<br>Br. Cr\$ 8,00; enc                                                                                         |
| PAULO E ESTÊVÃO                                                                                                                                               |
| (Ditado pelo Espirito de Emmanuel). — Brochado Cr\$ 18,00; enc                                                                                                |
| RENÚNCIA                                                                                                                                                      |
| (Romance de Emmanuel). — Br. Cr\$ 15,00; encadernado                                                                                                          |
| REPORTAGENS DE ALEM-TÚMULO                                                                                                                                    |
| (Ditado pelo Espírito de Humberto de Campos). —                                                                                                               |
| Br. Cr\$ 8,00; enc                                                                                                                                            |
| "NOSSO LAR" (Ditado pelo Espírito de André Luiz). — Brochado                                                                                                  |
| Cr\$ 10,00; enc Cr\$ 15,00                                                                                                                                    |
| OS MENSAGEIROS (Ditado pelo Espírito de André Luiz). — Brochado                                                                                               |
| Crs 10.00; one Crs 15.00                                                                                                                                      |

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

# Cartilha da Natureza

Ditada pelo Espírito de Casimiro Cunha

Uma obra simplesmente extraordinária, que se veio juntar, qual diamante sem jaça, no luzeiro cintilante das produções mediúnicas de Francisco Cândido Xavier.

Nada menos de 100 poesias de um bucolismo encantador vazadas noutros tantos capítulos e decametradas, por assim dizer. São 4.000 versos setessílabos, suaves e simples como os fazia, entre os homens, o bardo vassourense Casimiro Cunha.

Cartilha da Natureza é um título feliz, pois nela se esfloram assuntos triviais, por extrair-lhes conceitos profundos, em perfeita consonância evangélica, acessível a tôdas as mentes. Livro de proveito a moços, velhos e crianças. Com expressiva prefação de Emmanuel, que lhe ressalta as belezas em magnífica síntese, esta obra é mais um atestado inconfundível da originalidade inacessível aos plumitivos da rechã terrena.

|      |          | CR\$      |
|------|----------|-----------|
| Br.  |          | <br>7,00  |
| Enc. |          | <br>12,00 |
| Enc. | em couro | 22.00     |

## Coleção Romântica

Assuntos originais com projeções deslumbrantes e perspectivas confortadoras.

| A Felicidade — Abel Gomes — Brocha-                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| do Cr\$ 5,00; enc Cr\$ 9,00  Pérolas ocultas — Abel Gomes — Bro-                      |
| chado Cr\$ 8,00; enc Cr\$ 13,00                                                       |
| A Vingança do Judeu — J. W. Roches-                                                   |
| ter — Br. 12,00; cart. 15,00; enc. Cr\$ 17,00<br>O Chanceler de Ferro — J. W. Roches- |
| ter — Br. Cr\$ 10,00; enc Cr\$ 15,00                                                  |
| Urânia — Camille Flammarion — Bro-<br>chado Cr\$ 6,00; enc Cr\$ 11,00                 |
| Stella — Camille Flammarion — Brocha-                                                 |
| do Cr\$ 10,00; enc Cr\$ 15,00                                                         |
| Sonhos Estelares — Camille Flammarion<br>— Br. Cr\$ 8,00; enc Cr\$ 13,00              |
| Narrações do Infinito — Camille Flam-                                                 |
| marion — Br. Cr\$ 6,00; enc Cr\$ 11,00<br>O Espírito das Trevas — Arruda Lanza        |
| — Br. Cr\$ 10,00; enc Cr\$ 15,00                                                      |
| Amor Imortal — J. A. Nogueira — Brochado Cr\$ 7,00; enc                               |
| A Barqueira do Júcar — F. Colavida —                                                  |
| Br. Cr\$ 7,00; enc                                                                    |
| Cr\$ 11,00; enc Cr\$ 16,00                                                            |
| Memórias de uma Alma — José Suri-                                                     |
| nach — Br. Cr\$ 8,00; enc Cr\$ 13,00<br>Spiritus Maledictus — José Surinach —         |
| Br. Cr\$ 5,00; enc Cr\$ 10,00                                                         |
| Entre Dois Mundos — Antoniette Bourdin — Br. Cr\$ 7,00; enc Cr\$ 12,00                |
| O Rosário de Coral — A. Wilm — Bro-                                                   |
| chado Cr\$ 10,00; enc Cr\$ 15,00                                                      |
| As casas mal-assombradas — Camille<br>Flammarion — Br. Cr\$ 10,00; enc. Cr\$ 15,00    |

## "ESPERANTO SEM MESTRE"

foi o primeiro compêndio de esperanto lançado pela Livraria Editôra da Federação. A acolhida realmente calorosa que recebeu por parte dos intelectuais essa primeira tentativa, animou a Editôra a continuar a série de livros didáticos da lingua auxiliar. Seguiram *Primeiro Manual de Esperanto*,



Método de Esperanto, merantoModelo, Dicionário completo Esperanto-Português, Monumento de
Carlo Bourlet, Guia de Conversação Português-Esperanto, Curso Fundamental de Esperanto,
Manual de Esperanto, estes dois
últimos em língua castelhana,
destinados às Repúblicas vizinhas.
Diversos outros livros estão sendo preparados e a série prosseguirá indefinidamente.

A procura de obras em esperanto, que surgiu com a divulgação de ESPERANTO SEM MES-TRE, bem como a fundação de

novas sociedades esperantistas, um pouco por tôda parte, no país inteiro, demonstram que a divulgação prática do idioma vai-se tornando realidade no Brasil. Esse ressurgimento popular do esperantismo e o apoio oficial sempre crescente nos Departamentos da Administração Pública, deixam fora de dúvida que o emprêgo prático do idioma auxiliar tornou-se realidade na vida brasileira.

O Brasil foi dos primeiros países a empregar o esperanto em serviços públicos de propaganda e estatística e nesse sentido ocupa um dos primeiros lugares entre os povos mais progressistas do mundo, no entanto o uso do idioma achava-se limitado a Departamentos Oficiais — Feira de Amostras, Departamento de Propaganda, Correios e Telégrafos, Instituto de Geografia e Estatística — sem uma correspondenta difusão do conhecimento do esperanto entre os intelectuais e pensadores. Nessa obra de divulgação popular do idioma, ESPERANTO SEM MESTRE iniciou uma nova fase na história do movimento esperantista brasileiro e só por isso merece a atenção dos estudiosos, dos progressistas, de quantos creiam no futuro da Pátria e da Humanidade.

Volume: Br. Cr\$ 7,00; cart. Cr\$ 9,00 Pedidos à Livraria da Federação

Avenida Passos, 30

Rio de Janeiro

## Gabriel Delanne

Foi um eminente engenheiro, que teve a atenção despertada para os fenômenos do psiquismo ao estudo dos quais se dedinar, fora de qualquer preocupação seitista.

Por isso, seus escritos se revestem de excepcional importância, porque aprofundam o assunto, sem qualquer restrição — que teria origem num ponto de vista religioso prèviamente assentado.

A ALMA E' IMORTAL, um dos seus mais eloqüentes e bem documentados livros, constitui um valioso repositório de ensinamentos, na leitura do qual tôda a inteligência afeita ao estudo dos problemas da vida e do destino da criatura, após o fenômeno da morte do corpo, encontra seguros e confortadores ensinamentos.

E' um livro que o leitor abençoa, pelo confôrto moral que infunde no Espírito, quando fraco ou vacilante.

O ESPIRITISMO PERANTE A CIÊNCIA traça, com rara mestria dos homens cultos, um quadro completo dos dados que o psiquismo pode apresentar para merecer o respeito dos cientistas, ao lado das falhas pretensas que os eruditos de tôda espécie julgam existir nos chamados fatos espíritas.

Ler êste livro é precaver-se contra os exageros que levam muitas vêzes uma inteligência a mergulhar no êrro e na intolerância, por falta de exato e imparcial conhecimento de um dos mais importantes problemas da vida.

A EVOLUÇÃO ANÍMICA é um dos mais completos e invulgares trabalhos escritos à luz das noções espiritualistas sôbre as origens da Alma consciente. Dotado de grande cultura intelectual, seu autor conseguiu sintetizar a evolução do princípio inteligente de modo a tornar o problema claro ante a compreensão dos que não disponham de cabedal para embrenhar-se em profundas cogitações filosóficocientíficas.

A REENCARNAÇÃO — Os que se familiarizaram com os livros de Delanne bem podem avaliar o mérito desta sua obra, a última na ordem cronológica, mas a primeira, a nosso ver, pelo rigor de sua lógica, pelo valor da sua argumentação, pela escolha de suas provas, pela superioridade da sua tese, pela imparcialidade com que apresenta os fatos.

Cada volume: — Brochado, Cr\$ 10,00; enc., Cr\$ 15,00. Pelo Correio 1 vol., mais Cr\$ 1,00; vários, Cr\$ 0,50 por volume.



